### AFILADOS: BOCA Y RIVER GANARON ANTES DEL CLÁSICO

### -deportes

En la fecha previa al tradicional duelo, los xeneizes vencieron 2 a 1 a Colón, en Santa Fe, y el equipo de Gallardo superó por 2a 0 a Barracas Central, en Núñez.

### MANESKIN, EL ÉXITO QUE VIENE DE ITALIA Y MANTIENE VIVO ALROCK

### -espectáculos

Empezaron a tocar en las calles de Roma y ganaron Eurovisión; este domingo estarán en el Hipódromo de Palermo.

### YA SON CINCO LOS **MUERTOS POR EL BROTE EN TUCUMÁN**

### -sociedad

Un hombre que estaba en grave estado se convirtió en la nueva víctima de la bacteria Legionella; intentan determinar con más estudios cuál fue el foco. Página 24

### EL PULSO DEL CONSUMO

Qué nos dice el fervor encerrado en un sobre de figuritas

Guillermo Oliveto

PARA LA NACION

Página 22

# LA NACION

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | LANACION.COM.AR

# La Justicia sospecha que el atacante de Cristina no actuó solo

MAGNICIDIO. Es por la información recopilada en las imágenes de las cámaras; se pueden haber perdido datos claves de su celular; anoche detuvieron a su novia

### Paz Rodríguez Niell y Candela Ini

La jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que el atacante de Cristina Kirchner no actuó solo y aver decretó el secreto de sumario de la causa después de analizar las imágenes de las distintas cámaras que registraron lo sucedido el jueves por la noche, cuando Fernando Andrés Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que ya reconstruyeron el camino del agresor, cómo llegó y si lo hizo acompañado, pero advirtieron que se trata de información que buscan preservar con la declaración del secreto. Además del análisis de las cámaras, revisaron las llamadas entrantesy salientes del celular de Sabag Montiel, cuya información se puede

### EL ESCENARIO

Más angustias para una sociedad angustiada

Claudio Jacquelin

Página13

haber perdido en gran parte luego de que apareciera reseteado tras ser revisado por la policía.

"No descartamos ninguna hipótesis", dijeron en Comodoro Py, aunque sugirieron que por el momentonocreen que haya una gran organización detrás. Anoche, a última hora, detuvieron a la novia del atacante. Continúa en la página 10

En el Gobierno debaten una ley que podría limitar a los medios. Página 12

## Aplastante rechazo a la nueva Constitución en Chile

REVÉS. Más del 61% la desaprobó; Boric, en problemas



Un golpeado Boric anunció que hará cambios en el gabinete

SANTIAGO, Chile (Para LA NACION).- Un terremoto político estremeció anochea Chile después de que sus ciudadanos rechazaron por una aplastante mayoría (61,9% contra 38%) la nueva Constitución. El resultado es un duro revés para el presidente Gabriel Boric, que dijo que trabajará por una propuesta que "interprete a todos". Página 2

**ELANALISIS** Inés Capdevila Los mensajes del plebiscito Página 4

# Rige hasta fin de mes un dólar a **\$200** para la soja

MEDIDA. Esperan que entren US\$5000 millones; críticas de los productores

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche un nuevo dólar soja para acelerar las ventas de este complejo oleaginoso en busca de fortalecer las reservas del Banco Central. Elvalor de pizarra del grano, que hoyronda los \$53.000 la tonelada, pasará a más de \$70.000, una mejora de más del 32%. Para los productores significará un tipo de cambio a \$200, una mejora de más del 37%. Tendrá vigencia solo hasta el 30 de este mes. Hubocríticas de entidades y productores. Página 18

### **EL ANÁLISIS**

Cambio de estrategia ante la urgencia

Cristian Mira

-LA NACION-

n menos de dos meses, el Gobierno → pasó de etiquetar al campo como especulador a considerarlo motor de la economía y clave para la seguridad alimentaria mundial. Continúa en la página19



Financiá la compra de maquinaria 0km o usada de hasta 15 años de antigüedad

santander.com.ar

Juntos producimos mejor 🔌



2 | EL MUNDO | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LAS CIFRAS DEL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL 38,1%



Plebiscito en Chile | FUERTE REVÉS PARA EL GOBIERNO

# El aplastante rechazo a la Constitución pone contra las cuerdas a Boric

El nuevo texto constitucional que impulsaba el oficialismo fue desaprobado por más del 60% de los votos; el presidente convocó a los líderes de todos los partidos políticos para acordar una hoja de ruta

Víctor García PARA LA NACION

SANTIAGO, Chile.— En un verdadero freno a los anhelos refundacionales que surgieron a partir del estallido social de 2019, Chile eligió rechazar la propuesta de nueva Constitucióny le propinó un fuerte golpe al gobierno de Gabriel Boric, que se alineó tras una ambiciosa reforma de tinte progresista, pero que no supo conectar con el centro político y el perfil moderado de buena parte de la población chilena que no sintonizó con los cambios estructurales que se plantearon.

Con un 99% de las mesas escrutadas, y según cifras entregadas por el Servicio Electoral chileno (Servel), el "rechazo" se impuso con un 61,9% de las preferencias contra el "apruebo", que totalizó un 38,1%. Fue un resultado que superó todas las proyecciones previas, que se transformó en una verdadera "paliza" y que sorprendió de manera negativa al oficialismo, que sufrió un catastrófico revés en comunas populares y afines a la izquierda, y fue derrotado en otra plazas simbólicas y no pudo acercarse al 80% que logró el triunfo del "apruebo" en el plebiscito de entrada.

"El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de Constitución que la Convención le presentó a Chile, por ende ha decidido rechazarla en las urnas (...) Hay que escuchar la voz del pueblo. No solo este día, sino de todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemosvivido. No olvidemos porque llegamos hasta aquí", dijo el presidente Gabriel Boric desde uno de los salones del Palacio de La Moneda, y anunció de inmediato que trabajará en una nueva carta magna.

### Compromiso

"Me comprometo a poner todo de mi parte, para construir en conjunto con el Congresoy la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente", señaló, y también realizó un mea culpa. "El pueblo no quedó satisfecho con la propuesta. Recojo con mucha humildad este mensaje", añadió Boric.

En una jornada que registró una histórica participación que superó el 70% y que contó convoto obligatorio, los primeros resultados fueron dando luces de la ventaja de la oposición al texto que elaboró durante un año la Convención Constitucional, un órgano constituido mayoritariamente por fuerzas de izquierda, que tuvo un carácter paritario y que integró una considerable cantidad de derechos sociales en el texto, pero que también realizó una labor en la que protagonizó un número importante de polémicas y acumuló diversos cuestionamientos.

A las 17 surgieron los primeros indicios de una jornada difícil para las fuerzas de izquierda con el conteo de las primeras mesas desde la región de Magallanes. Con una hora menos que el resto del país, los resultados dieron una clara ventaja al "rechazo" y en la mismísima mesa en la que sufragó Boricel "apruebo" también perdió con diferencia.

Con la lectura del tercer y cuarto cómputo del Servel, el ánimo
en los respectivos búnkeres de los
comandos dio cuenta del ánimo
que fueron inyectando los resultados. Mientras los adherentes del
"apruebo" despejaron rápidamente
los hoteles asignados a las celebraciones, el "rechazo" copó diversos
punto neurálgicos de las ciudades
más importantes del país con festejos efusivos.

"La ciudadanía se pronunció de manera rotunda y contundente, en uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra patria. El rechazo ha ganado, se ha impuesto de manera clara y rotunda", dijo la senadora democristiana Ximena Rincón, uno de los rostros que se oponían a la implementación de la nueva carta magna.

En contraste, los representes de la izquierda lamentaron la abultada derrota. "Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota. Va a haber un momento para analizar todos esos factores, creemos que es un momento de tranquilidad ahora, de buscar los espacios para la reflexión y de encontrar las razones y lavoz de este pueblo chileno que se manifestó tan contundentemente", dijo Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde.

La exconvencional del Partido Comunista Bárbara Sepúlveda (PC) insistió en el anhelo de contar con una nueva ley fundamental. "Chile va a tener una nueva Constitución. Tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayoría", señaló la exrepresentante.

### Caras largas en La Moneda

En La Moneda hubo caras largas a medida que avanzó la tarde y hasta se desmontaron los equipos de sonido preparados para una celebración en la Plaza de la Constitución. A las 19, de hecho, se dio a conocer un mensaje enviado por la presidencia de la república a los líderes de los partidos políticos nacionales para sumarse a un diálogo centrado en el proceso constituyente fijado para hoy, a las 16.

En todo caso, la mayor sorpresa fue generada por la extensa diferencia y por cómo el "rechazo" se impuso en bolsones electorales históricamente afines al gobierno como la región metropolitana, que le dio una ventaja de casi diez puntos en favor a la oposición a la nueva Carta Magna. De inmediato, y dentro de la izquierda, surgieron voces que pidieron acelerar los cambios al interior del gobierno y exigieron un cambio de gabinete que establezca puentes con sectores más moderados.

"El triunfo del 'rechazo' de hoy se explica principalmente por las zonas en que Boric obtuvo un buen resultado en la elección presidencial, pero que la opción del 'apruebo' no logró cosechar votos. Comunas como La Florida, Puente Alto o Maipú en que Boric obtuvo un buen resultado, en la elección del plebiscito hubo un empate. La diferencia en la Región metropolitana es decisiva para explicar el resultado, junto con una alta participación electoral", analizó Mario Herrera, director de la escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca.

"La relación entre el texto constituyente y una rendición de cuentas a la gestión de Boric son parte importante de la explicación al resultado. La campaña del apruebo no logró destacar los atributos del texto por sobre la vinculación con la imagen de del presidente y la Convención Constitucional", añadió. ●



Festejos en Santiago de los que rechazaron el nuevo texto constitucional

# Una segunda chance que se le presenta muy costosa al presidente

EL ESCENARIO Víctor García

PARA LA NACION

sel resultado, por supuesto, pero lo sintomático del proceso chileno también tiene que ver con las circunstancias que rodearon el aplastante triunfo del "rechazo".

La amplia diferencia a favor de la postura que se opuso a la nueva carta magna reflejó un fenómeno evidente: que el clima político cambió en Chiley que el ánimo transformador generado tras el estallido social debe contar necesariamente con un cariz aglutinador, y no pertenecer ni ser identitario a un grupo específico. Característica que el texto propuesto estuvo lejos de encarnar.

El apoyo al "rechazo" en la región metropolitana y en zonas populares también reflejó que la incertidumbre fue una sensación transversal. Conceptos como "plurinacionalidad", el fin del Senado o los cambios en el Poder Judicial generaron resquemor y la oposición aprovechó –inteligentemente– para exponer no solo los flancos débiles de la propuesta, sino también los de quienes estuvieron detrás de ella.

Precisamente, el trabajo de la Convención Constituyente quedó señalado como una de las principales razones por las que ganó el "rechazo".

### Incertidumbre

Cuestionado desde su puesta en marcha por el desempeño de sus miembros, muchos de ellos inexpertos en política y provenientes de colectivos acéfalos, su trabajo también reflejó una serie de pugnas de poder y un claro alejamiento para percibir la sensibilidad de los chilenos, que también cambió ante el avance de la violencia, particularmente en el sur del país, y el clima de inestabilidad.

En ese contexto, aún es incierto

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

61,9%



Rechazo



AF

qué pasara con los deseos de plurinacionalidad tras este resultado y si se repite la idea de darles a los pueblos originarios un número tan mayúsculo de escaños, lo que también se podría extrapolar a otros temas que surgieron durante este último año de la mano de la propuesta, sobre todo los vinculados con autonomía territorial.

Aquello se evidenció, además, en que temas sensibles como el orden público, la seguridad, el desbande migratorio y la violencia de grupos mapuches en La Araucanía se agudizaron y golpearon al ciudadano de pie que sívoto a favor de una nueva Constitución, pero que terminó desencantado con la propuesta y que, además, también excluyó a buena parte de la derecha por un sector de la izquierda moralizante y que divide el mundo entre buenos y malos.

¿Qué le espera a Chile? Para el gobierno, de partida, se le desarma la base de su programa de ambiciosas reformas, por lo que deberá retroceder para convocar a otras voces y encauzar un nuevo proyecto constitucional, mucho más moderado y menos ambicioso, y que debe incluir a bloques menos afines a los extremos y menos polarizados ideológicamente.

Golpeado por las encuestas en los últimos meses, el presidente Gabriel Boric también quedó expuesto por apostar todas su cartas al triunfo del "apruebo" y el resultado también podría interpretarse como un rechazo a sus seis meses de gestión.

En su primera jugada tras la debacle electoral, ya anunció que convocará a todos los partidos y les entregó la responsabilidad a las voces del "rechazo" para definir un cronograma.

### Plazos

Sin embargo, y por la fortaleza del resultado, sus contrincantes tienen la manija para incluso desactivar las pretensiones de La Moneda con respecto a los plazos que pretende la coalición de gobierno.

Los diálogos se iniciarán desde hoy, pero queda la duda sobre qué tono tendrán y quién será el interlocutor, ya que el ministro Giorgio Jackson –encargado de esa tarea y uno de los más cercanos a Boricprobablemente tendrá que dar un paso al costado, en un cambio de gabinete que se espera que sea inminente.

Entretanto, millones de chilenos optaron por una celebración
mesurada y lejos de la efervescencia. Para muchos no hubo motivos
para festejar, sino que reflejaron
cierta tranquilidad y dejaron en
claro que hay otra oportunidad para elaborar una Constitución que
sea para todos los chilenos. •

### LOS PUNTOS MÁS VALORADOS Y LOS MÁS POLÉMICOS

### Destacados

0

Estado social y democrático de derechos.

De manera transversal, la primera declaración de la propuesta de la Constitución ha sido mencionada como un avance para que el Estado asuma un rol activo en la protección del bienestar de la sociedad.



Derechos sociales. En la propuesta se amplía el catálogo de derechos fundamentales, donde figuran salud, educación, vivienda y cuidados del agua, entre varios otros.



Medio ambiente. Instala la preocupación por el escenario de emergencia climática y conceptos como el desarrollo sostenible, el resguardo de la naturaleza y la protección de los ecosistemas en todo el territorio nacional.



Igualdad de género. El texto promueve la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.



Reconocimiento de pueblos originarios. La propuesta promueve la interculturalidad y reconoce derechos a los pueblos originarios, como el plurilingüismo, el derecho a su identidad e integridad cultural, el reconocimiento y respeto de sus cosmovisiones, conocimientos y saberes tradicionales.



Descentralización. Al plantear un Estado regional, el texto busca hacerse cargo de los problemas de centralización en el país y que las regiones cuenten con más recursos y posibilidad de tomar decisiones.



Derechos humanos e inclusión. El respeto a los derechos humanos cruza toda la propuesta, que, además, reconoce derechos a grupos como las personas mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad y neurodivergentes.



Anticorrupción y abusos. La propuesta señala que el Estado debe erradicar la corrupción tanto en el sector público como el privado y que no podrán aspirar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción, como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que establezca la ley. Además, crea un órgano con facultades sancionadoras para proteger los derechos de consumidores o usuarios.



Participación ciudadana. El texto constitucional considera mecanismos como iniciativas populares locales y de ley y plebiscitos en los que la ciudadanía podrá tomar un papel activo en decisiones políticas.



Órganos autónomos. De acuerdo con los constituyentes que trabajaron sobre el nuevo texto de la Carta Magna, mantienen su autonomía órganos con amplia tradición constitucional en el país, como el Banco Central de Chiley la Contraloría, sin interferencia del Poder Ejecutivo. La independencia de esas instituciones se considera fundamental para la economía y la Justicia.

### Controvertidos



Reconfiguración del sistema político. El texto elimina el Senado y crea una Cámara de las Regiones, con menores atribuciones que la actual Cámara alta. Además, permite la reelección inmediata del presidente y que los parlamentarios propongan mociones que bajen el gasto público.



Justicia. Plantea que la función jurisdiccional la ejerzan los tribunales de justicia y autoridades de pueblos y naciones indígenas reconocidas por la Constitución o las leyes; explicita que "el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas"; y crea un Consejo de la Justicia, a cargo del nombramiento de jueces y de evaluar el sistema.



Autonomías territoriales. El texto constitucional propone un Estado regional integrado por tres entidades territoriales autónomas: comunas, regiones y autonomías territoriales indígenas. Todas ellas, dotadas de "autonomía política, administrativa y financiera".



Consentimiento indígena. Respecto de la participación en las entidades territoriales, la propuesta dice que "los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que los afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución".



Aborto. Entre los derechos fundamentales está que el Estado debe asegurar "las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos".



Expropiaciones. La propuesta dice que en caso de expropiación "la propietaria o el propietario siempre tienen derecho a que se los indemnice por el justo precio del bien expropiado", concepto que genera dudas por su ambigüedad.



Eliminación del estado de emergencia.

Menciona tres estados de excepción
constitucional: de asamblea (en caso de
conflicto armado internacional), de sitio
(conflicto armado interno) y de catástrofe
(calamidad pública). No considera el de
emergencia, actualmente usado "en caso de
grave alteración de orden público o de grave
daño para la seguridad de la Nación".



Agua. La propuesta considera el agua como bien común inapropiable, por lo que termina con los derechos que existen actualmente y los transforma en autorizaciones de uso no transferibles.



Huelga sin límites. La huelga es permitida para trabajadores del sector público y privado, y las organizaciones sindicales decidirán los intereses que se defenderán a través de ella, "los que no podrán ser limitados por ley".



Relaciones internacionales. "Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales (...), y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas", dice la propuesta.

### Plebiscito en Chile | LAS LECCIONES DEL RECHAZO

# Los mensajes para la Argentina y la región

**EL ANÁLISIS** 

Inés Capdevila LA NACION

os chilenos quieren un cambio, una respuesta a sus de-I mandas sociales, una salida hacia el futuro y no hacia el pasado. Pero esta nueva Constitución no es ni lo uno ni las otras.

Al menos eso dijeron los chilenos en un voto contundente y, ahora, el dilema de cómo seguir recae sobre el presidente Gabriel Boric. Hasta hoy al mandatario le sobraban los desafíos y los problemas. Pero, como si eso no fuera poco, de ahora en más solo tendrá un desvelo: de qué manera mantener el empuje del cambio que tanto reclaman de él una porción de chilenos sin excluir a esa otra fracción de chilenos que no comparten sus ideas.

La tarea se insinúa tan gigantesca como elocuente: está llena de desafíos para su gobierno y para Chile y repleta de mensajes para el resto del continente.

### ni siquiera las soluciones estructurales son suficientes:

Despegado del resto de la región por el empuje de su desarrollo económico y por la firmeza de su salud institucional, Chile fue, durante buena parte de este siglo, una estrella de América Latina ante los ojos del resto del mundo.

En octubre de 2019, el estallido social les reveló al planeta y, sobre todo, a los propios chilenos que, debajo de esa imagen, se acumulaban décadas de malestar, inequidad y exclusiones. Los problemas ignorados e irresueltos se expresaron con una violencia que hizo temblar a la clase dirigente, a la calle, a la economía.

pezaba con el más latinoamericano de los problemas, la desigualdad en todas sus versiones, la económica, la social y la política.

Chile ensayó entonces una salida a la que pocas otras naciones se atrevieron y decidió cambiar los cimientos del país con una nueva Constitución. No fue una reforma; fue empezar de cero. Fue, en definitiva, una salida institucional para dar con una solución estructural a



Boric aceptó ayer el resultado de las urnas

PRESIDENCIA DE CHILE

problemas viejos y radicales. Y los chilenos dijeron masivamente que sí; el 78% votó a favor de una nueva Carta Magna en el plebiscito "de entrada", en 2020.

Con ese mandato, los constituyentes les ofrecieron a los chile- Si los problemas se acumulan, nos un nuevo esqueleto de país. El nuevo texto no solo termina con la Constitución de 1980, con la que la dictadura de Pinochet proyectó su influencia hasta bien entrada la democracia, sino que también le da otra cara y otro espíritu al Estado.

El Estado subsidiario y lejano pasa a ser un Estado más presente, garante de derechos sociales y protector del medio ambiente.

Una vez rediseñado el espíritu del Estado, el nuevo texto propone soluciones para los problemas que Chile acumula desde hace décadas: la plurinacionalidad y diferentes sistemas judiciales para velar por los derechos de las comunidades originarias marginadas; la ampliación del derecho a huelga para for-El único país de ingresos altos de talecer a los trabajadores; la fiscala región – junto con Uruguay– tro- lización y financiación pública de la salud para garantizar el acceso a un sistema cuestionado; el final de en 2021, sorprendió a Chile, prinla exclusividad del Poder Ejecutivo para gestionar el gasto público y los impuestos.

> Allí, en esos y otros puntos caliense chocó con dos límites a los que no les encontró vuelta alguna, el de la división política y el de la acumulación de problemas de años. ¿Cómo hacer para solucionar esos

dramas sin poner en riesgo los pilares que permitieron a Chile dejar atrás otros males, como la pobreza, el desempleo?

Si los desvelos de Chile y la región son complejos y profundos, las soluciones lo son más todavía.

Hoy toda la región se enfrenta a años sinuosos. El último informe de la Cepal, de agosto, es lapidario. El futuro estará ensombrecido por "la presión inflacionaria, el bajo dinamismo de la creación de empleo, la caída de la inversión y las crecientes demandas sociales". Como sedimentos, los problemas se acumulan mientras los gobiernos de la región, de la Argentina a Brasil y de Perú a México, se distraeny hunden en las fracturas políticas.

### Sin consensos, no hay avances:

El de la división política fue un problema de origen de la nueva Constitución, uno que atormenta a Chile y, sobre todo, al gobierno de Boric, que emparentó su destino con la votación de hoy.

Como sucedió con el estallido de 2019, la elección de constituyentes, cipalmente a su clase dirigente. Candidatos independientes y postulantes de organizaciones sociales arrasaron con el sufragio y los tes, es donde la nueva Constitución representantes de las dos coaliciones que se alternaron el poder desde 1990 -la de derecha y la de centroizquierda- quedaron reducidos a la mínima expresión. El impulso del cambio y de la demanda social

triunfóy se proyectó también sobre los comicios generales con la elección del joven Gabriel Boricy de su alianza de izquierda.

Dispuestos a poner fin a cualquier huella de la dictadura y a una Carta Magna a la que tildan de "neoliberal", los constituyentes, en su mayoría de izquierda, se embarcaron en un proceso que potenció las divisiones mientras los escándalos golpeaban su credibilidad.

Apenas 37 de los 154 constituyentes, los representantes de la centroderecha y la derecha advirtieron una y otra vez a sus colegas que los dejaban afuera. La izquierda, en realidad, poco los necesitaba para redactar las normas que definirían el rumbo de Chile. Cada artículo era aprobado con dos tercios de los votos (104), una suma fácil de alcanzar para ese sector.

Un extremo en reacción a otro extremo, así nació una nueva Constitución cuestionada, esencialmente, por un espíritu partisano que atenta contra la legitimidad necesaria de cualquier texto destinado a regir la vida de una sociedad.

Ese problema, el de la división política, le cayó entonces a Boric. Debilitado por la precoz pérdida de aprobación de su gabinete y alarmado por el creciente rechazo público a una Constitución con la que se identificó, el presidente debió apelar a los consensos. Ya en junio se mostró favorable a enmendar el texto para hacerla más potable y más factible de ser aprobada hoy.

Negoció con su alianza y prometió hasta un comité de constitucionalistas para remedar aquello que -como la plurinacionalidad o la coexistencia de varios sistemas judiciales-tanto ruido hacía incluso a sectores de la izquierda. "Apruebo con mejoras", "apruebo con matices", "apruebo con reformas", las promesas de cambio por parte del gobierno se acumularon para convencer a los chilenos del potencial fue uno de los primeros en condenar de la nueva Constitución.

Hoy los chilenos le hicieron saber al presidente que su reacción, que su inclinación por el consenso fueron tardíos e insuficientes. Ahora Boric se enfrenta al desafío que definirá su presidencia: cómo plasmar un cambio que contente a todos o que, al menos, escuche las ideasynecesidades de todos los chilenos, no solo de los que apoyaron el

"apruebo" o lo votaron a él.

### 3. Más gestión y menos "patria grande":

Con este resultado, el resto de sus cuatro años de mandato se insinúan incluso más dramáticos que los primeros seis meses.

La economía se estanca, la inflación se agudiza, el desempleo crece, la fragmentación política se acentúa y el desencanto de los chilenos -tanto el de los que esperaban que el cambio secristalizara con la aprobación de la Constitución como el de los que se frustraron con un texto que rechazaron-aumenta. Gobernaren semejante contexto se transforma en una tarea casi imposible. A esas condiciones poco envidiables, Boric incluso les suma un arma de doble filo. Llegó a la presidencia, en marzo pasado, como la cara del cambio, la cara del futuro no solo de Chile, sino de América Latina. Era la esperanza de renovación, la expectativa de respuesta a tantas demandas sociales desatendidas. Hoy esa posibilidad parece cada vez más remota.

Desde marzo, Boric y su gabinete descubren a diario que gobernar es un dolor de cabeza tras otro. No está solo. En Perú, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, Pedro Castillo, Gustavo Petro, Luis Arcey Guillermo Lasso se topan con el mismo escenario: muchas demandas, muchos problemas, muchas divisiones y pocos recursos y habilidad política para cumplir promesas.

Tanta inclemencia, tanto futuro sinuoso, tanta pérdida de credibilidad y eficacia obligan a los mandatarios de la región a la introversión. Congestiones crecientemente desafiantes, los presidentes miran más y más hacia dentro de sus países y menos hacia afuera.

Gabriel Boric reaccionó rápidamente el jueves cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner fue víctima de un intento de magnicidio: el atentado. Su declaración fue tan elocuente como significativa fue su ausencia de la declaración de apoyo de otros presidentes regionales a la líder del kirchnerismo ante la causa Vialidad.

Dominado por los desafíos internos, Borictiene pocotiempo para la "patria grande". Los problemas de Chile florecen y la gestión es cada vez más compleja y demandante. •

### CÓMO SIGUE EL PROCESO

### Después del triunfo del "rechazo", ¿qué pasa ahora?

Jurídicamente, se mantiene vigente la Constitución redactada en 1980 por la dictadura de Pinochetyreformada varias vecesen democracia. Sin embargo, el presidente Gabriel Boricya anunció que el gobierno impulsará convocar nuevamente a una votación para que los chilenos elijan a los miembros de una segunda convención constituyente para que redacten otra propuesta de carta fundamental. El mandatario aseguró que el proceso se extendería por un año y medio más. Paraque este escenario ocurra, el Congreso debe aprobarlo.

### ¿Qué caminos se abren tras el resultado?

Son múltiples. Desde modificar las fechas y plazos establecidos en la Constitución para el proceso actual hasta repetir el mecanismo: una convención constitucional cuyos miembros sean elegidos por la ciudadanía hasta que un comité de expertos redacte un nuevo texto. Desde el Congreso aseguran que están trabajando en una coordinación tripartita entre el Ejecutivo y ambas cámaras (Diputados y Senado) para definir la ruta a seguir. Una de las primeras dudas que deberán resolver es si iniciar un nuevo proceso para la creación de otra propuesta o mantener la Constitución vigente y reformarla.

### ¿Qué cambios propone la derecha al texto constitucional?

Chile Vamos, la coalición que agrupa a la derecha y la centroderecha, presentó los titulares de los diez compromisos que asumirían en el caso hipotético de un nuevo proceso. Entre ellos figuran la "modernización y ampliación de los derechos fundamentales"-no especifica cuáles-, "más democracia y participación" -no da ejemplos-yla "protección decidida de nuestro medio ambiente". El senador Javier Macaya, presidente del partido de derecha UDI, dijo esta semana que, independientemente del resultado, hay que construir un acuerdo tras el plebiscito, "perosin imposiciones ni maximalismos".

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



\*DESCUENTO VÁLIDO EN LA REPÜBLICA ARGENTINA: 20% DE DESCUENTO SIN TOPE DE REINTEGRO EL MIÉRCOLES O7 DE SEPTIEMBRE DE 2022. VÁLIDO PARA TODAS LAS SUCURSALES COTO PRESENTANDO LA CREDENCIAL DE SOCIO CLUB LA NACION CLASSIC, PREMIUM O BLACK VIGENTE JUNTO CON EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD AL MOMENTO DE APERSONARSE EN LA CAJA DE LA SUCURSAL DE COTO C.I.C.S.A. OBTENÉ UN 20% DESCUENTO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA, INCLUYENDO TODA LA LISTA DE PRODUCTOS ADHERIDOS Y PRECIOS DISPONIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL. SIN MONTO LÍMITE, APLICABLE PARA TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE COTO C.I.C.S.A. ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL. LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. DESCUENTO NO VÁLIDO COMPRAS EN LOS PATIOS DE COMIDAS, COTO EXPRESSO, COTO BARA, ZONA JUEGOS Y ESTACIONAMIENTO PROPIO, NI ELECTRODOMÓSTICOS, NEUMÁTICOS NI RODADOS. NO INCLUYE PRODUCTOS DE BOEGAS CATENA ZAPATA, BODEGA RENESTO CATENA (ALMA NEGRA, PADRILLOS, ANIMAL, ENEMIGO Y GRAN ENEMIGO), BODEGA LEONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA LONCIO ARIZU (LUIGI BOSCA Y FINCA LA LINDA), BODEGA CADUS WINES (CADUS), NI VINOS EN TETRABRIK NI GENEROSOS, CORTES DE CARNES DE LOS ANDES (LATITUD 33, CASTEL, ALTOS DEL PLATA, VALMONT, BELTOUR, CHEVAL Y CLOS DU MOULIN), BODEGA NORTON (LOTE NEGRO, QUORUM VI, PRIVADA FAMILY BLEND), BODEGA CADUS WINES (CADUS), NI VINOS EN TETRABRIK NI GENEROSOS, CORTES DE CARNES DE NOVILLO, NOVILLITO, TERNERA Y MENUDENCIAS. NO INCLUYE POLLO ENTERO NI TROZADO, FRESCO NI CONGELADO, NI YERBAS EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI ACEITE DE GIRASOL Y MEZCLA GIRASOL-SOJA EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI ACEITE DE GIRASOL Y MEZCLA GIRASOL-SOJA EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI ACEITE DE GIRASOL Y MEZCLA GIRASOL-SOJA EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI ACEITE DE GIRASOL SUS PRESENTACIONES, NI PRODUCTOS BAJO EL COMPROMISO DE PRECIOS CUIDADOS, P

6 EL MUNDO LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Plebiscito en Chile | UN CONCEPTO EN DEBATE

# Las ideas del plurinacionalismo que conviven en la región

**EL ESCENARIO** 

Nick Burns LA NACION

Esta columna fue publicada or iginalmente en Americas Quarterly. El autor es editor de AQ.

NUEVA YORK hile rechazó ayer una nueva Constitución, con los asun-I tos indígenas en el centro del debate. El borrador del nuevo texto definía a Chile como "plurinacional" y describía al pueblo chileno como "compuesto por varias naciones". También contenía disposiciones sobre los procesos de consulta a los indígenas, los territorios autónomos paralos pueblos originarios y el reconocimiento de su justicia indígena. Según las cifras del último censo, el 12,8% de la población chilena es in-

Los representantes de la coalición gobernante, que apoyaba la nueva Constitución, se comprometieron recientemente a modificar algunos de sus párrafos más controvertidos, incluso algunos sobre asuntos indígenas. Pero estos temas permitieron que la oposición cerrara filas y sostuviera que la Constitución pondrá en peligro la unidad del Estado y convertirá a Chile en un país políticamente inestable como Ecuador y Bolivia, que se definen constitucionalmente como plurinacionales.

El porcentaje de población indígena boliviana es mayor que el chileno, pero, según estadísticas oficiales, el de Ecuador no lo es, aunque las estimaciones varían.

El debate sobre el plurinacionalismo en la nueva Constitución de Chileplantea preguntas más generales. ¿Qué significa que un país se defina como "plurinacional"? ¿Qué representaría para la política chilena y cómo ha afectado el plurinacionalismo en las políticas de otros países de la región?

Dicho de un modo simple, el plurinacionalismo significa que dentro de los límites de un solo Estado coexisten varias naciones. Pero se lo podría entender mejor como un marco organizador para un conjunto de políticas y un sistema de derechos para los grupos indígenas.

El término parece haberse originado en la década de 1980 a partir del ascenso del movimiento político indígena en Bolivia. En 1983, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia incluyó en su programa oficial las demandas orientadas hacia un Estado plurinacional.

En Ecuador y Bolivia, que se volvieron oficialmente plurinacionales en el auge de la "marea rosa" de la década de 2000, los movimientos sociales y los grupos indigenistas esperaban que el reconocimiento formal de la autonomía indígena garantizara sus derechos.

Pero la realidad ha demostrado ser más compleja. Parte del texto de la Constitución boliviana que protegea los grupos indígenas no hasido reglamentada. "Otras leyes vinculadas con el plurinacionalismo solo se cumplen parcialmente", dice María Teresa Zegada, investigadora del Centro de Estudios de la Realidad EconómicaySocial de Bolivia. Pero el plurinacionalismo no fomentó la inestabilidad política en Bolivia, dice Zegada.

En Ecuador, los pueblos indígenas también sufren discriminación y exclusión. "Ese es uno de los principales desafíos de Ecuador", dice Diana Dávila Gordillo, experta en poblacio-



Elisa Loncón expresidenta mapuche de la Constituyente

nes indígenas de ese país. "Tenemos una Constitución fantástica, pero no setradujoen un cambio significativo para las poblaciones indígenas".

Guatemala esotro país donde han crecido las demandas de un Estado plurinacional. El Comité de Desarrollo Campesino, o Codeca, es una de las organizaciones indígenas de Guatemala cuya prioridad es el plurinacionalismo.

"Los que están en el poder no respondieron a las necesidades de aquellos que históricamente han sido excluidos", dice Leiria Vay, vocera de Codeaca. "De allí viene la idea de luchar por una asamblea popular, constituyente y plurinacional".

Samuel Pérez, representante del partido Movimiento Semilla en la legislatura guatemalteca, dice que "el Estado guatemalteco debe dejar de ser activamente racista y exclusivo" con los pueblos indígenas. Plurinacionalismo, multinacionalismoy "Estado plural" han sido presentados como alternativas para Guatemala, pero Pérez dice no sentir "una directamente a esos pueblos, y solo lealtad particular hacia alguno de esos términos, sino hacia el problema que existe con el Estado".

### Crisis de seguridad

En Chile, donde el debate se desarrolla en un contexto de crisis de seguridad en el sur, el plurinacionalismo y los asuntos indígenas resultaron ser los puntos más sensibles de la nueva Constitución. La disputa por el derecho a la tierra genera enfrentamientos de los grupos mapuches con la fuerza estataly los intereses comerciales y extractivos.

El plurinacionalismo es "lo contrario al Estado-nación, que es una ficción creada por las elites chilenas del siglo XIX y que equipara artificialmente al Estado con una sola nación", escribió el año pasado Pedro Cayuqueo, un destacado escritor mapuche. "Evidentemente, esta no es la realidad de Chile, un territorio habitado por al menos una docena de naciones originarias que precedieron al Estado durante siglos".

Otros piensan diferente. En abril, Sebastián Torrealba, exdiputado del partido conservador Renovación Nacional, escribió en El Líbero que "el plurinacionalismo atomizaría nuestra sociedad y proclamaría que cada etnia individual está por encima del factor común que nos une como una sola nación".

Torrealba subrayaba que Chile, a pesar de sus dificultades, era el país de América Latina con el mejor desempeño envarios índices de desarrollo humano, y ese logro pertenecía a "Chile como la suma de sus partes, no como una combinación irreductible de diferentes naciones".

Kelly Bauer, experta en políticas indígenasen Chilede la Universidad Wesleyana, de Nebraska, señala que los defensores de la nueva Constitución tiendena comparar sus disposiciones sobre asuntos indígenas con países del mundo desarrollado, como Canadá y Nueva Zelanda, mientras que los opositores la comparan con Bolivia y Ecuador, para sugerir que podría generar inestabilidad o ser peligrosa para Chile.

NiCanadá ni Nueva Zelanda se definen como plurinacionales. El término es propio de los movimientos indigenistas latinoamericanos.

El 11 de agosto último, los partidos que integran la coalición que gobierna Chile publicaron un documento que describe las modificaciones que planean realizar al borrador de la Constitución si es aprobado, y que incluye puntos relacionados con el plurinacionalismo y los asuntos indígenas. La "consulta indígena" solo aplicaría a asuntos que afecten se requeriría su consentimiento en sus propios territorios, lo cual no afectaría la naturaleza "unitaria" del Estado chileno. La justicia indígena estaría "subordinada" al sistema legal general y la Corte Suprema.

El documento parece destinado a responder a las quejas de los opositores, quienes critican que la nueva Constitución generaría desigualdad ante la ley, le daría un poder de veto a los pueblos indígenas sobre asuntos generales, o amenazaría la integridad del Estado chileno.

Las modificaciones planteadas en ese documento ayudan a aclarar las cosas. Si la Constitución esaprobada y se realizan los cambios, la política chilena en materia de justicia indígena no sería muy diferente al modo en que es tratado el derecho consuetudinario indígena por el sistema judicial canadiense.

La política de consulta indígena no representaría un desvío significativo de las obligaciones del Estado chileno bajo el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, un tratado internacional que Chile ha ratificado. Sin embargo, la presentación de demandas en el marco de ese tratado internacional puede resultar demasiado costosa. Eso podría cambiar si las disposiciones sobre la consulta indígena se incorporan al derecho constitucional.

Menos claros son los efectos que la nueva Constitución podría tener, para bien o para mal, sobre la compleja situación de seguridad en el sur de Chile.

Traducción de Jaime Arrambide

# El gobierno de Fernández lamentó la derrota de un aliado

Lo evaluaron como un "golpe" para Boric; para Macri, "triunfó la sensatez"

Jaime Rosemberg

Refugiados en el silencio, desde elgobierno de Alberto Fernández evitaron expedirse sobre la dura derrota del presidente de Chiley aliado regional, Gabriel Boric, en la votación sobre la nueva Constitución en el país vecino.

"Es un golpe para Boric. La diferencia va a agrandar a la ultraderecha que quiere seguir con la misma Constitución y no cambiar nada", expresaba una alta fuente diplomática cuando los resultados ya otorgaban una ventaja irremontable para el rechazo a la propuesta de una nueva ley fundamental para ese país.

Desde la Cancillería que encabeza Santiago Cafiero y la embajada argentina que conduce Rafael Bielsa evitaron sentar posición pública sobre el proceso electoral, pero fuentes relacionadas con el vínculo bilateral reconocían que la propuesta avalada por Boric era "una propuesta de máxima", y que en contra se expresaron "distintos no", no necesariamente compatibles entre sí, como la despenalización del aborto, los derechos mapuches o la denominación de "estado plurinacional" vigente en Bolivia.

"El electorado chilenoya venía girando hacia el centro, el 80 por ciento de octubre de 2020 fue un pico, después empezó a bajar el apoyo a la reforma", comentaba otra fuente del kirchnerismo.

En tren de relativizar la victoria del no a la nueva norma, que incluía profundas reformas sociales, desde el oficialismo afirmó que, por obra y gracia de la pandemia, es esta una etapa "de victorias cortas y derrotas cortas". De todos modos, reconocían que "Boric primero no se quiso meter, y cometió un error: se metióy quedó herido", evaluaban.

Más allá de las especulaciones, en el Gobierno recordaron que el buenvínculocon Boric seguirá su curso. El lunes pasado, de hecho, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada las cartas credenciales de Bárbara Figueroa, nueva embajadora de Chile en Buenos Aires.

Mientras el oficialismo lamentaba el resultado, desde la oposición de Juntos por el Cambio aparecieron voces que destacaban la "sensatez" de los votantes.

"Una Constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. Queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano", tuiteó el expresidente Mauricio Macri, quien durante su gestión sostuvo un buen vínculo con el antecesor de Boric, Sebastián Piñera, quien en 2019 dio inicio al proceso de reforma para una nueva Constitución. "Resulta una gran victoria contra la izquierda populista. Una brisa de esperanza para la región", afirmó el diputado Ricardo López Murphy. •

### LAS REACCIONES EN LA REGIÓN



Mauricio Macri EXPRESIDENTE ARGENTINO

"Una Constitución es un acuerdo consensuado, no la imposición de unos sobre otros. En Chile prevaleció la sensatez. Queda abierta la oportunidad de dictar leyes inmediatas y pensar en una futura reforma constitucional para consolidar el progreso y la justicia en el país hermano"



**Gustavo Petro** PRESIDENTE DE COLOMBIA

"Revivió Pinochet. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latina y abrir las alamedas democráticas"



José Antonio Kast EXCANDIDATO PRESIDENCIAL

"Presidente Boric: esta derrota es también su derrota. Este es un triunfo transversal, no de unos pocos; es un triunfo rotundo"



Miguel Ángel Pichetto AUDITOR DE LA NACIÓN

"Hay que celebrar que Chile no se suicidó. Votaron en contra de la patria mapuche y de la izquierda comunista. Es una reacción de la sociedad chilena extraordinaria"

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# Chile busca cambiar, pero ¿es una nueva Constitución la solución?



Frustración de una vendedora ambulante tras conocerse los resultados del referéndum

### OPINIÓN

Binyamin Appelbaum THE NEW YORK TIMES

SANTIAGO, CHILE edactar una nueva Constitución les parece a muchos estadounidenses una idea transgresora. La Constitución de Estados Unidos es la más antigua en vigor del mundo, y parece considerárselainmutable. El último cambio verdaderamente sustancial fue una enmienda de 1971 que rebajaba a 18 años la edad para votar. En vez de actualizar un texto escrito hace más de 200 años, los estadounidenses tienen que confiar en la imaginación de nueve jueces, que deciden lo que creen que debe de decir.

Los chilenos -que ayer rechazaron en un plebiscito cambiarla, de momento-tienen una relación más directa con su Constitución. El documento actual, que data apenas de 1980, ya ha sido modificado varias veces. El país sudamericano es una democracia capitalista con un conjunto de dolencias conocidas. Es próspero, pero la mayoría de los beneficios han recaído sobre unos pocos. Las desigualdades están muy arraigadas, la degradación del medio ambiente plantea cada vez más desafíosy muchos chilenos han perdido la fe en el sistema político.

La actual Constitución chilena se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet. Aunque el texto ya no incluye algunas de las partes más antidemocráticas del original, su sustitución es, para muchos chilenos, un paso necesario en el proceso de conversión de Chile en una sociedad genuinamente democrática.

Las demandas de una nueva Constitución se materializaron en 2019. Las manifestaciones desencadenadas por la suba de la starifas del transporte público en Santiago derivaron enseguida en un "estallido social". La población salió en masa a las calles todos los días, durante varias semanas ininterrumpidas. Chile parecía estar sucumbiendo a las inestabilidades políticas que asuelan a sus vecinos, hasta que el gobierno accedió a celebrar un referéndum sobre una nueva Constitución. Después de que los chilenos votaran a favor de redactarla, hubo celebraciones con pancartas que rezaban: "Adiós, general" y "Borrar tu legado será nuestro legado".

Érica González, de 76 años, era simpatizante activa de Salvador

Allende, el presidente de izquierda derrocado por Pinochet en 1973. Cuando Allende murió durante el golpe de Estado, también murió su interés en la política. Sin embargo, el año pasado, ella y una amiga decidieron acudir al recinto donde los miembros de la convención estaban redactando la nueva Constitución, para apostarse en la calle con carteles de apoyo. Ha seguido haciendo campaña por el documento terminado, incluso después de que un hombrela rociara con pimienta desdeun cocheen marcha mientras ella repartía panfletos en las afueras de Santiago. González dice temer que la derecha reaccione a una nueva Constitución con violencia, como reaccionaron a Allende hace medio siglo. Pero también dice que está aún más convencida de la necesidad deun cambio. "Yo no voya vivir para ver los cambios, pero mis hijos y mis nietos, sí", dijo.

Para muchos chilenos, el valor simbólico de sustituir la Constitución de Pinochet está entretejido conla convicción de que la situación actual es un obstáculo para la ampliación de los fondos para la educación, la sanidad pública universal y otros programas sociales.

El crecimiento de la economía de Chile en las últimas décadas ha superado a las de la mayoría de sus vecinos latinoamericanos. Aun así, de las 38 democracias desarrolladas que componen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Chile es, con mucha diferencia, la que destina la menor parte de su producto interno bruto a los servicios públicos.

Santiago ha construido el sistema de subterráneo más impresionante de Sudamérica, y también hay otros aspectos en que los chilenos han experimentado una gran mejora. Sin embargo, para los ciudadanos menos afianzados económicamente, la riqueza y el privilegio de la élite resulta mortificante.

Camila Valenzuela tiene un trabajo fijo como directora de logística en una empresa que produce edulcorantes, pero el año pasado le diagnosticarona su tío una leucemia, y la familia tuvo que pedir plata prestada para pagar el tratamiento. Su tío murió en febrero, y dejó una deuda de 20 millones de pesos en gastos médicos, que la familia está intentando saldar organizando rifas. Valenzuela dice que prevévotar a favor de la nueva Constitución "para que nadie tenga que perder familiares o seres queridos porque no pueden permitirse ir al hospital".

Esas historias son tan comunes en Chile que resulta chocante leer el texto de la Constitución actual. Aunque fue redactada bajo una dictadura que, como es bien sabido, adoptó la economía de libre mercado, identifica una larga lista de derechos y libertades.

### Minimalistas y maximalistas

Los profesores de derecho David Lawy Mila Versteeg escribieron en 2011 que las constituciones nacionales tienen dos tipos básicos. Los documentos minimalistas, más comunes en las naciones de habla inglesa, se centran en los límites del poder estatal. Las constituciones maximalistas, más usuales en el resto del mundo, incluyen largas listas de derechos. En ambos casos, los textos son cada vez más parecidos. Lo que son presentados como declaraciones de identidad nacional, en realidad son afirmaciones de principios universales vestidos con los trajes típicos de cada lugar.

Existen razones prácticas para eso: los países copian lo que funciona; compiten por atraer inversión y mano deobra cualificada; seenfrentan a presiones para adaptarse a las normas internacionales; y los sistemas judiciales compatibles facilitan las relaciones. De hecho, los países hacen promesas parecidas incluso cuando no son reales. La Constitución norcoreana incluye la garantía de la libertad de expresión.

La relación endeble entre el texto y la realidad era, en parte, el motivo por el que en Chile algunos intelectuales y políticos de centro consideraban que el referéndum era una distracción del verdadero trabajo de mejora. "No importa si se escribe una larga lista de derechos", dice Patricio Navia, politólogo y profesor de la Universidad de Nueva Yorky de la Universidad Diego Portales. "Chile no es Suecia. No va a ser capaz de distribuir tanto dinero como un país rico. Y redactar una nueva Constitución no arreglará eso".

Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda en la década de 2000 y que está a favor de una nueva Constitución, aunque no la que está en votación ahora, dice que el mayor impedimento para el cambio en Chile no son las leyes sino la falta de consenso político. "La actual Constitución tiene muchas fallas, pero no hay nada en ella que limite el tamaño del Estado, o el tipo de fisca-

lidad que se puede imponer", dijo.

Si bien los países pueden ignorar lo que está escrito, también pueden optar por tomárselo en serio. Las constituciones ejercen una poderosa fuerza transformadora sobre los países, como libros de normas sobre lo permisible y como guías de referencia sobre lo deseable.

La Constitución chilena de 1980 era la expresión de una ideología política concreta. Era una declaración de fe en los derechos de propiedad, y buscaba atar de manos a cualquiera que no estuviera de acuerdo. "Si llegan a gobernar los adversarios—escribió Jaime Guzmán, el cerebro intelectual que estuvo detrás de la Constitución de Pinochet en un ensayo de 1979 en la que explicó sus intenciones—, severán "constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría".

### Nuevo orden político

La Constitución chilena propuesta consagraría una visión muy distinta de la sociedad, y del gobierno. Trata "la igualdad de los seres humanos" como objetivo central de su política de Estado, y busca empoderar a actores no estatales, entre ellos los pueblos indígenas y los sindicatos, y formula una responsabilidad de proteger el medio ambiente que quizá va más allá que en cualquier otra Constitución vigente.

Quizá lo más importante no sea tanto el documento en sí como el trabajo de escribirlo. Las comunidades y movimientos fraguados en torno a él están constituyendo un nuevo orden político. "El proceso de elaboración es más importante que el documento", escribieron los politólogos Todd Eisenstadt, Tofigh Maboudiy Carl LeVan en un libro de 2017 que examinaba los resultados de las nuevas constituciones.

Romina Fuentealba, de 44 años, ha pasado buena parte de la última década cuidando a su hija de 9 años, que padece parálisis cerebral. Al poco de iniciarse el proceso de redacción de una nueva Constitución, Fuentealba asistió a una reunión con el fin de organizar una petición pública para que en la Constitución propuesta se reconociera la importancia de la labor del cuidador y exigiera al Estado la prestación de esos cuidados para quienes los necesiten. Fuentealba se convirtió en una infatigable activista.

Fuentealba describe a Chile como "una comunidad rota". El legado de la dictadura, incluida su Constitución, "hizo egoísta a la gente", dice. "Solo veíamos a las personas como cuerpos quetrabajan, y a quienes no pueden contribuir en la economía los ignoramos. No se los considera parte de la sociedad. Y quienes se preocupan de ellos son invisibles".

Dijoque el proceso constitucional la hizo sentir por primera vez que era parte de una comunidad sana. "Nos fuimos dando cuenta deque no estábamos solos", dice.

Esas conversaciones son el cambio político más llamativo en Chile. La gente común y corriente debate públicamente el carácter de su sociedady la finalidad de su gobierno. Están afirmando la posibilidad de hacer las cosas de forma distinta. Quizá las decisiones que tomen resulten un error. Quizá la próxima generación tenga que volver a empezar de cero. Quizá eso es lo que debería ser una Constitución. •

El autor es periodista, e integra el Comité Editorial de The New York Times

### Horror en Canadá: diez muertos en ataques con cuchillos

BÚSQUEDA. La policía de Saskatchewan identificó a dos hombres

OTTAWA.— Un raid de furia y muerte dejó ayer por lo menos diez muertos y decenas de heridos en ataques con cuchillo en dos comunidades remotas de Canadá, informó la policía, que lanzó una persecución en tres provincias para detener a dos sospechosos.

"Encontramos 10 individuos muertos en la comunidad de James Smith Cree Nationy Weldon, Saskatchewan", declaró en conferencia de prensa la subcomisaria de la Real Policía Montada de Canadá, Rhonda Blackmore.

"Varias víctimas adicionales resultaron heridas, 15 de las cuales fueron trasladadas a varios hospitales", agregó.

"Estamos buscando activamente a dos sospechosos e investigando las varias escenas del crimen", detalló la jefa policial a los periodistas en la sede policial de Regina.

En Saskatchewan se emitió una alerta de persona peligrosa durante la mañana, pues la policía respondió a "múltiples apuñalamientos (en) múltiples ubicaciones" en la comunidad indígena y la localidad cercana de Weldon.

Blackmore indicó que la policía recibió una llamada a las 11.40 sobre un apuñalamiento en James Smith First Nation, rápidamente seguida devarias llamadas más informando de otros ataques como este.

Las autoridades consideran que "algunas de las víctimas estaban en la mira de los sospechosos y otros fueron atacados de forma aleatoria", según Blackmore.

### Sospechosos

Los sospechosos son Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30. Ambos tienen cabello negro y ojos marrones y conducían un Nissan Rogue negro.

La búsqueda de los Sanderson se llevó a cabo cuando los fanáticos llegaron a Regina para un partido anual del Día del Trabajo con entradas agotadas entre los Saskatchewan Roughriders de la Canadian Football League y los Winnipeg Blue Bombers.

Las autoridades detallaron que hubo 13 escenas del crimen donde se encontraron víctimas en todo Saskatchewan, tanto heridos como muertos.

Tras informes de avistamiento de los sospechosos en Regina, la capital de la provincia de Saskatchewan, la alerta y la búsqueda se expandieron a las provincias vecinas de Manitoba y Alberta, una vasta región de casi la mitad del tamaño de Europa.

La autoridad sanitaria de Saskatchewan señaló que activó los protocolos de emergencia para lidiar con "un alto número de pacientes críticos".

"Podemos confirmar que varias personas están siendo derivadas y atendidas en múltiples sitios y que se ha producido una llamada a personal adicional para ayudar a responder a esta situación", agregó.

Agencias AP y ANSA

8 | EL MUNDO LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



El retrato de Luciani, colgado en uno de los balcones de la Basílica de San Pedro

# Francisco beatificó a Juan Pablo I, "el papa de la sonrisa" y de los 33 días

VATICANO. Elevó al honor de los altares a Albino Luciani, que reinó un mes y pocos días en 1978, pero que dejó una marca indeleble

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.-En una ceremonia solemne marcada por una lluvia torrencial, el papa Francisco beatificó ayer a Juan Pablo I - Albino Luciani-, el pontífice que reinó apenas 33 días en 1978 y un "pastor manso y humilde" cuyo ejemplo devivir el Evangelio con alegría, "no a medias, sino hasta el extremo, sin concesiones", llamó a todos a seguir.

logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una Iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, quenunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se quejani alberga resentimientos, que no está enfadada ni es impaciente, que no se presenta de modo áspero ni sufre por la nostalgia del pasado", dijo Francisco, que presidió la misa de beatificación en la Plaza de San Pedro antes unos 25.000 fieles, todos con paraguas y ponchos de plástico para protegerse del agua.

Nacido en un pueblo de montaña del Véneto en 1912 en una familia humilde, que había tenido que emigrar portrabajo-tantoesasíque supadre fue albañil en la Argentina-, Luciani fue un sacerdote muy cercano a los últimos y conocido por su manera simple de hablar, que llegaba a la gente. Participó en el Concilio Vaticano II (1962-1965), evento eclesial que significó una modernización de la Iglesia Católica y fue Patriarca de Venecia. Elegido al trono de Pedro el 26 de agosto de 1978 en el cónclave que decidió el sucesor de Pablo VI (1963-1978), eligióllamarse Juan Pablo I en homenaje a su antecesor y al papa Juan XXIII quienes habían llevadoadelanteel Concilio Vaticano II. Todo un programa degobierno, que fueinterrumpido abruptamente 33 días más tarde, cuando sufrió un infarto en su habitación del Palacio Apostólico. Esa muerte tan repentina y un mal manejo comunicativo del Vaticano dieron origen a la leyenda negra de que había sido envenenado, abonada por un best-seller (En nombre de Dios, una investigación so-

bre el asesinato del papa Juan Pablo I, del británico David Yallop). Pero, como reiteró el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin-yvarios historiadores-, en verdad no hubo ninguna conspiración. "Fue una muerte natural y es lamentable que esta leyenda siga viva", dijo Parolin.

Lociertoesque, por sue stilo de ser un papa muy novedoso, totalmente distinto, simple por su lenguaje, los 33 días en el papado de Luciani, fa-"Con su sonrisa, el papa Luciani moso por su sonrisa, dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Juan Pablo I, de hecho, dejó de usar el tradicional "nosotros" de la realeza y comenzó a utilizar el "vo"; rechazó la tiara (la corona papal) y quiso abandonar la tradición de la silla gestatoria. Y. probablemente presionado por la enorme responsabilidad de ser jefe máximo de la Iglesia Católica, murió a los 65 años con fama de santidad, después de haber impactado con frases memorables como la del Angelus del 10 de septiembre de 1978, que el papa Francisco recordó en su sermón.

> "Somos objeto, por parte de Dios, de un amor que nunca decae: es papáy aun más, es madre", había dicho Luciani, el último papa italiano luego de 45 pontífices seguidos de esta nacionalidad en 456 años.

> Al repasar su biografía, el cardenal Beniamino Stella, que fue su discípulo y postulador de la causa de canonización, recordó la conexión argentina de Juan Pablo I, que llegó al honor de los altares después de certificarse un milagro por su intercesión ocurrido en la diócesis de Buenos Aires en julio de 2011. Se trata del caso de la curación inexplicabledeuna chica de Paraná, Candela Giarda, que ahora es una joven de 21 años que no pudo viajar para asistir a la ceremonia. Sí estuvo presente José Dabusti, el sacerdote que tuvo la intuición de rezarle a Juan Pablo I, junto a su mamá, para que se salvara, que llevó al altar una reliquia del nuevo beato-una texto manuscrito-, mientras llovía a cántaros, con truenosy relámpagos. Su hermano,

Roberto Dabusti, laico que trabajó varios años en el arzobispado de Buenos Aires junto al entonces cardenal Jorge Bergoglio, en tanto, leyó una de las lecturas.

En un sermón inspirado en el Evangelio del día, Francisco recordó que seguir a Jesús "no significa entrar en una corte o participar en un desfiletriunfal, ytampocorecibir un seguro de vida". "Al contrario, significa cargar la cruz"y darse por entero, no a medias. "Si no apuntamos hacia lo alto, si no arriesgamos, si nos contentamos con una fe al agua de rosas, somos -dice Jesús-como el que quiere construir un atorre, pero no calcula bien los medios para hacerlo. Si, por miedo a perdernos, renunciamos a darnos, dejamos las cosas incompletas: las relaciones, el trabajo, las responsabilidades que se nos encomiendan, los sueños, y también la fe", indicó. "Y entonces acabamosporviviramedias; sindar nuncael pasodecisivo, sindespegar, sinapostartodo por el bien, sin comprometernos verdaderamente por los demás. Jesús nos pide esto: vive el Evangelio y vivirás la vida, no a medias, sino hasta el extremo. Sin concesiones", siguió.

"El nuevo beato vivió de este modo: con la alegría del Evangelio, sin concesiones, amando hasta el extremo. Él encarnó la pobreza del discípulo, que no implica sólo desprenderse de los bienes materiales, sino sobre todo vencer la tentación de poner el propio 'yo' en el centroy buscar la propia gloria", evocó. "Fue un pastor apacible y humilde", subrayó Francisco.

Mientrasel retratodel nuevo beato ya había sido destapado y dominaba el escenario, sobre el balcón central de la Basílica de San Pedro, lo escuchaban en silencio decenas de cardenales, obispos, sacerdotes, el presidente de Italia, Sergio Mattarella y miles de fieles, entre ellos muchísimos que viajaron desde la diócesis de Belluno, en el nordeste, cunade Luciani. Pese a la lluvia, que dejó de caer sólo al final de la ceremonia, también colmaron la plaza turistas de todo el mundo. •

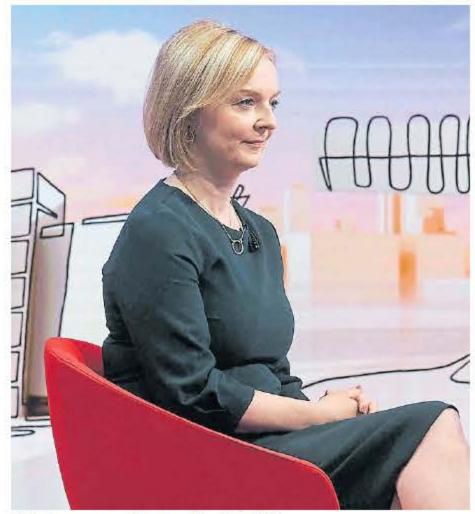

Liz Truss, ayer, en los estudios de la BBC

# Los conservadores eligen a su líder y sucesor de Johnson

GRAN BRETAÑA. Los candidatos son la canciller Liz Truss y el exministro de Finanzas Rishi Sunak

LONDRES.- Tras una campaña electoral dominada por el aumento del costo de la vida debido a la inflación y la crisis energética, la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, podría convertirse hov en la nueva líder del Partido Conservador y flamante primera ministra en reemplazo de Boris Johnson, según anticipaban las encuestas, que le daban una ventaja de más de 30 puntos sobre el exministro de Finanzas Rishi Sunak.

correo en un proceso que finalizó el viernes pasado para elegir al sucesor de Johnson, que renunció el 7 de julio tras una avalancha de dimisiones de sus ministros como consecuencia de varios escándalos que minaron su imagen y le costaron el puesto.

El nombre del sucesor de Johnson se conocerá hoy en un acto en Londres y la toma de posesión se celebrará al día siguiente en la residencia veraniega de la reina Isabel II de Balmoral, en Escocia. La monarca, de 96 años, modificó la tradición de recibir al primer ministro en el Palacio de Buckingham debido a sus "problemas de movilidad".

El nuevo líder tory deberá afrontar no solo el alto costo devida, sino que también estará obligado a convocar elecciones generales antes de enero de 2025.

Quien se imponga en la elección conservadora tomará inmediatamente las riendas del gobierno para hacer frente a la crisis económica que vive el país, amenazado por las protestas y huelgas en un contexto de inflación descontrolada que alcanza ya el 10% y se encamina a superar el 13% a fin del año.

Muchos conservadores creen que su próximo líder debe abordar la crisis energética, que se suma a la mayor inflación de los últimos 40 años, de forma inmediata o el partido correrá el riesgo de ser derrotado en las próximas elecciones generales.

Mientras tanto, Sunak y Truss, que en julio fueron los dos candidatos elegidos por los parlamentarios conservadores de entre una decena de aspirantes, lucharon durante todo agosto para persuadir a los miembros del partido de que tienen lo necesario para dirigirlo y para conducir el país después de la renuncia de Johnson.

Durante la campaña, Truss, de 47 años, afirmó que no habría nuevos impuestos ni racionamiento energético si se convirtiera en primera ministra y dejó entrever que otorgará más ayudas Unos 200.000 afiliados de la para garantizar que las personas formación votaron online y por no enfrenten facturas de energía que no puedan pagar.

> Se cree que su primera medida será reducir la tasa del IVA del 20% al 15%, además de otros impuestos para ayudar a los hogares durante el invierno, luego del aumento en el costo anual del gas v la electricidad en más del 80%. con tarifas que superan los 4.000 dólares anuales.

Truss se comprometió también a promover la ayuda y el suministro de armamento a Ucrania porque considera que "es vital la derrota de (el presidente ruso, Vladimir) Putin".

Por su parte, Sunak, de 42 años, que diseñó las medidas de respaldo durante las restricciones del coronavirus, afirmó que su programa no está basado en lo que la gente "quiere oír", sino en lo que "necesita escuchar" y defendió su argumento de que primero hay que combatir la inflación y controlar el déficit, para luego pensar en reducir los impuestos.

Sin embargo, según las encuestas, los miembros del partido creen que ninguno de los candidatos tiene lo que se necesita para lidiar con la dificil tarea de unificar a la agrupación, cuya contienda por el liderazgo se caracterizó por luchas internas, mientras se enfrenta a un contexto de incertidumbre económica.

Isabel II recibirá mañana en Balmoral a Boris Johnson, que presentará su dimisión formal como primer ministro, y más tarde a su sucesor. .

Agencias Reuters y AP



LIDERAMOS
EL PRIME TIME
DE SEÑALES DE
NOTICIAS DURANTE
EL MES DE AGOSTO.

# **RATING AGOSTO 2022**



Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar



"Es una locura. Si en una causa así termina pasando esto, la verdad que ya cerremos todo"

Horacio Pietragalla SEC. DE DD.HH.

Tras conocerse que el teléfono del agresor de Cristina Kirchner fue formateado tras ser revisado por la Policía Federal, el funcionario pidió que cambie el posicionamiento "pasivo" del Gobierno.

Intento de magnicidio | LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

# La Justicia sospecha que el atacante de Cristina Kirchner no actuó solo

Es por la información recopilada en las imágenes de las cámaras del lugar; se pueden haber perdido datos fundamentales del teléfono del agresor; su novia fue detenida anoche

### Viene de tapa

Ayer fue un domingo atípico en los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo tomaron declaraciones durante todo el día. No solo para investigar el ataque en sí; también para averiguar cómo fue que el teléfono de Sabag Montiel se reseteó "al estado de fábrica" y hoy no tiene información disponible.

Anoche, la policía detuvo a la novia del agresor, Brenda Uliarte, que en las redes sociales y en entrevistas a medios de comunicación se presentaba como "Ambar". Fue apresada en la estación Palermo de la línea de tren San Martín. Por una medida judicial dispuesta en las últimas horas, sus comunicaciones estaban siendo escuchadas de manera directa.

Entre los testigos a los que escucharon estuvieron Mario Pablo Borgarelli, el amigo del agresor que había dicho que creía que su plan era matar a la vicepresidenta, y los peritos que manipularon el teléfono de Sabag Montiel: dos especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los de la Policía Federal Argentina (PFA) que intentaron desbloquear el aparato. Con las explicaciones que escucharon-dijeron en el juzgado-, consideraron que no era necesario abrir investigaciones contra ninguno de los que operaron elSamsung A50 desdeque está a disposición de la Justicia.

En cuanto a Borgarelli, declaró que era "conocido" de Sabag Montiel y que lo creía capaz de cometer el hecho, informaron fuentes judiciales. La jueza lo citó después de que él sostuviera en una entrevista con el Telefe: "Yo creo que su intención original era matarla, sí, pero lamentablemente no ensayó antes".

Con respecto al teléfono, los investigadores buscan saber por qué podría haberse perdido la información del Samsung, que mientras estaba en poder de los investigadores mostró la leyenda "formateado de fábrica", lo que significaría que estaría limpio, como nuevo.

Según fuentes judiciales, el celular fue secuestrado apenas Sabag Montiel fue detenido en la noche del jueves y entregado en un sobre cerrado, por la Policía Federal, al juzgado de Capuchetti. Los primeros expertos que intervinieron sobre el teléfono, durante las primeras horas del viernes, fueron de la PFA.

El sobre con el aparato fue abierto frente al personal del juzgado



La novia de Sabag Montiel fue detenida anoche en la estación Palermo

y las partes en Comodoro Py y, en ese mismo lugar, los técnicos de la policía lo conectaron a una computadora portátil para desbloquearlo con un software de origen israelí

judiciales. De acuerdo con lo que informaron, después de una serie de intentos de desbloquear la clave y extraer su contenido, concluyer on que el proceso no tuvo éxito ("el pellamado UFED, relataron fuentes ritaje tuvo resultado negativo", en

términos judiciales) y se resolvió guardar el aparato en una caja fuerte del juzgado. Todo este proceso está documento en la causa, dijeron en los tribunales.

A lo que sí se accedió es a la in- bajo investigación.

formación de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria del teléfono, sostuvieron.

En la noche del viernes, cuando Capuchettiy Rívolo fueron a tomarle declaración indagatoria al imputado a la sede de la Policía Federal de la calle Cavia, en Capital Federal, le preguntaron si estaba dispuesto a desbloquear su celular. El imputado respondió que por el momento noy se negó a declarar.

Luego, el teléfono pasó del juzgado a manos de la PSA. La jueza Capuchetti envió un oficio a esa fuerza para pedirle que colaborara con la investigación e intentara desbloquear el celular con unaversión premium del mismo software UFED (que no tiene la PFA). Y durante la noche del mismoviernes la jueza hizo llegar, en un auto con su custodio personal, el celular en un sobre a la sede de la PSA en Ezeiza.

Allí lo recibieron técnicos de esa fuerza en un sobre de papel madera que estaba abierto, testificaron miembros de la PSA, que dijeron que tenía un mensaje de error de inicio. Según supo la nacion de fuentes de la causa, cuando consiguieron desbloquearlo, se encontraron con que el teléfono estaba formateado.

No se sabe todavía cómo ocurrió eso. Los investigadores creen que pudo haberlo borrado todo un usuario a través de una cuenta de Google asociada al teléfono (alguien que tuviera la clave necesaria para hacerlo) o que el aparato pudo estar configurado con una opción que ante determinadas circunstancias (como, por ejemplo, un cierto número de intentos de acceder al dispositivo) se formateara. Siguen analizando las declaraciones de los peritos y no descartan que la información se haya perdido durante el peritaje de la PFA. Camila Dafne Seren, especialista de la PSA que peritó el teléfono, declaró en la causa sobre el formateo: "Puede ser posible que se hava debido a un mal procedimiento al momento de realizar extracciones de datos o colocar el mismo en los modos Downloado Recovery, oun borrado remoto podría ser, siempre y cuando esté configurado por el usuario". Dijo además que "en el caso de ser remoto, no se puede determinar en el teléfono desde dónde se reseteó porque los valores se restablecen a valores cero", pero que "quizás se podría consultar en el caso de que el teléfono esté configurado bajo una cuenta de Google".

En el juzgado de Capuchetti sostienen que nunca se cortó la cadena de custodia del aparato. "Confiamos en que el contenido se recuperará", dijeron fuentes judiciales, e informaron que también buscan determinar cómo y cuándo se reseteó "al estado de fábrica".

Esprobable queen las próximas horas se tomen medidas en relación con la novia de Sabag Montiel, que habló en una entrevista televisiva hace dos días. Ella podría ser citada para responder preguntas, dijeron en Comodoro Py a LA NACION. En cuanto al rol de la custodia de Cristina Kirchner, fuentes judiciales dijeron que su desempeño está

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POLÍTICA | 11



# Para los expertos, la destrucción de datos del celular fue intencional

Advierten que dificilmente el reseteo se puede hacer por error

El reseteo a su configuración de fábrica de un celular "siempre es voluntario, aunque se puede hacer de manera remota", advierten los expertos en informática sobre el aparato secuestrado por la Jusciudadano brasileño que intentó atentar contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En la Justicia, los investigadores buscan saber quién fue el responsable de la manipulación del celular del agresor que mostró la leyenda "formateado de fábrica".

En medio de un clima de extrema cautela, lo que llevó a que muchos pidieran que se preserve su identidad, los analistas consultados por la nacion coincidieron que la pérdida de información es en que mucha de la información contenida en el aparato se perdió y que será difícil de recuperar.

"La información está solo en el teléfono, se borra y no se recupera. Es bastante bajo, si no improbable, que se recupere", afirmó en diálogo con el canal de noticias LN+ Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, sobre el estado en el que recibió el teléfono la Policía de Seguridad Aeroportuaria de manos de la Policía Federal.

pidió reserva de su identidad coincidió con Zurdo, pero aseguró que la posibilidad de retrotraer Reconstrucción un celular a su configuración de fábrica pudo no haber estado programada.

"Esto siempre es voluntario. Puede pasar que el reseteo de fábrica se haya dado de manera remota, porque no lo hace el celular solo", precisó el especialista.

gunos celulares se presenta esta opción como recuperación del dispositivo físico" cuando se lo intenta abrir o usar sin la clave correspondiente.

"Esto puede ser un error humaticia a Fernando Sabag Montiel, el no o un intento de forzar el dispositivo a volver a cero", agregó con relación a lo ocurrido con el aparato secuestrado por la Justicia. En ese sentido, dijo que en el primer escenario, tratándose de un caso tan importante, sería un error grosero. "Es bastante extraño; en una escala de uno a diez de inutilidad (de quienes manipularon el aparato) la calificación sería bastante alta", agregó.

> Otro experto también sostuvo importante, que apenas quedarían algunas pocas pistas sobre las que profundizar. Así, por ejemplo, sería imposible acceder al contenido de los chats en programas de comunicación como WhatsAppo Telegram.

"Qué datos se pueden obtener va a depender de cómo esté configurado el celular previamente. Asociado a una cuenta de mail puede que haya una copia en la nube, pero muchas de las conver-Al respecto, un experto que saciones habrán desaparecido", estimó.

En la misma línea se manifestó Zurdo. "WhatsApp no guarda backup (respaldo), por lo que se borran y no se recuperan; en Telegram hay dificultad de acceder a la información", coincidió.

Al respecto, Zurdo dijo que "esto no quiere decir que no haya otras Al respecto, explicó que "en al- instancias, que seguramente se

están recorriendo, que tienen que ver con posibilidad de vincular la utilización de algún medio alternativo".

Al respecto, aseguró que podrían rastrearse las antenas a las que se conectó Sabag Montiel mediante un proceso de triangulación y armar "un collage con el círculo íntimo (del detenido), los contactos de cercanía, todos los dispositivos móviles con los que mantuvo contacto, el router de la casa".

"Pero si los contactos de cercanía también borraron su información, se complicaría la investigación", advirtió.

Uno de los expertos, que pidió reserva de su nombre, consideró "raro" que pudiera ocurrir un error en la aplicación del software para romper las barreras de seguridad de un teléfono celular.

Por eso, aseguró que en este punto de la investigación y ante lo ocurrido con el celular "la cadena de custodia es clave".

"Habría que ver qué pasó antes de que aparezca el cartel de reseteo a la configuración de fábrica. La policía debería tener un paso a paso de cómo se manipuló", agregó el especialista.

Al respecto, sostuvo que la empresa proveedora de telefonía móvil "debería tener (la información) de hasta qué momento y en qué zona, por las antenas, estuvo el aparato".

"Se va a entender mucho la ruta del celular no tanto por el celular en sí, sino por dónde estuvo conectado, los servidores deberían tener esta información", concluyó el experto.

# Meta cerró la cuenta de Instagram de Sabag

Lo confirmó la empresa que antes era Facebook; dijo que es una "acción habitual" en estos casos

La compañía Meta confirmó en diálogo con LA NACION que cerró la cuenta de Instagram de Fernando Sabag Montiel el jueves a la noche tras el ataque a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Para la empresa, 781. antes llamada Facebook y dueña también de WhatsApp, se trata de una "acción habitual", que "puede ser detectada y marcada proactivamente, por reportes de los usuarios, o porque tomamos conocimiento", explicaron desde la compañía, aunque no especificaron qué sucedió en esta oportunidad.

Según especificaron, el cierre de una cuenta se realiza "para evitar y prevenir daños en la vida real". "No permitimos la presencia en Facebook de personas ni organizaciones que reivindiquen una misión violenta o cometan actos de violencia. Evaluamos a estas entidades en función de su comportamiento tanto online como offline, principalmente, sus vínculos con la violencia", señalan los términos de la política de "personas y organizaciones peligrosas" que tiene la empresa.

Montiel tenía su cuenta pública, había realizado 70 posteos, y en ellos se podían ver distintas imágenes con famosos o sus apariciones recientes en Crónica TV. Desde que se supo su identidad, su perfil se llenó de distintos comentarios, hasta que finalmente desapareció. Seguía a 4496 usuarios y lo seguían

Esta misma política, que es muy amplia y puede servir para eliminar posteos, fue la que motivó la suspensión de todas las cuentas de Donald Trump, después de que elogiara a las personas que participaron en actos de violencia el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, en Washington. Incluso hastael día de hoy se mantienen suspendidas.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) es quien está detrás de la investigación sobre las actividades en redes sociales de Sabag Montiel. "Ante pedidos de información por parte de las autoridades locales, Meta siempre colaboró dentro de sus posibilidades brindando información conforme a la ley aplicable", adelantaron desde la empresa. Sebastián Davidovsky

### ADVERTENCIA DEL ABOGADO DE LA VICEPRESIDENTA

Después de conocerse que podrían perderse pruebas claves porque fue formateado el teléfono del agresor de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, el abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbon, dijo que, de confirmarse la información, "todos los que tocaron el celular tendrán sus consecuencias".

Ya confirmado que será el representante de la presidenta del Senado en esta causa, el abogadoindicó: "Nome consta fehacientementeloqueseestá leyendo en los diarios, en la medida en que sea cierto va a haberresponsabilidad de la jueza [MaríaEugeniaCapuchetti], del fiscal[Carlos Rívolo]ydelaPolicía Federal", planteó el letrado en declaraciones radiales.

Según fuentes de los tribunales, el celular que portaba Sabag Montiel el jueves del ataque a Cristina Kirchner fue formateado por la Policía Federal Argentina (PFA) mientrasseintentabaobtener información, en los tribunales de Comodoro Py.

12 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Intento de magnicidio | LA REACCIÓN DEL OFICIALISMO

# El Gobierno debate una nueva "ley del odio" para limitar a los medios

Con modelos como Venezuela o Alemania, distintos funcionarios impulsan una ley en el Congreso; aún no hay normas presentadas

### Jaime Rosemberg LA NACION

Mientras se aceleran las investigaciones judiciales en torno al atentado contra la vice presidenta Cristina Kirchner en la puerta de su departamento en Recoleta, desde el kirchnerismo se acentúa por estas horas el debate en torno a la necesidad de una ley que regule los "discursos del odio", a los que el Gobierno relaciona con algunos medios de comunicación y la oposición política.

El senador kirchnerista José Mayans; la titular del Inadi, Victoria Donda; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el asesor presidencial Alejandro Grimson se expresaron durante el fin de semana con relación a la "necesidad" de esa nueva legislación, que reconoce para algunos de ellos como antecedente válido la cuestionada ley del odio, aplicada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y seriamente cuestionada por la oposición, mientras otros referentes se inclinan por una ley inspirada en experiencias europeas.

"Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa", dijo Mayans -que también pidió la reelección de Cristina y frenar el juicio de Vialidad-en declaraciones a Radio 10, y de inmediato hizo alusión a la ley venezolana. Un rato después, y por la misma emisora, el propio Maduro defendió esa ley, que data de 2017, al afirmar que promueve que la sociedad "entre al combate de las ideas", especialmente en contraposición a las redes sociales.

"Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina. Que



Donda es una de las impulsoras

ARCHIVO

hagan una autocrítica, porque ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de logo y asesor afirmó que "Argentina persecución, de expulsión y de exterminio", coincidió Cerruti, el sábado, en diálogo con LN+.

Los términos y figuras penales que se aplican en la "ley contra el odio" en Venezuela "son tan amplios y vagos que cualquier expresión puede ser enmarcada dentro deesta figura, lo que otorga una discreción amplia para interpretar la norma". Así lo afirma la ONG Espacio Público en un informe de mayo de 2021 sobre el uso de la norma impulsada por el chavismo en 2017.

"Lasy los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrátio los sorprendidos", escribió Donda en una columna publicada por Infobae. "Por eso nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones

discursivas. Existe en Francia. Existe en Alemania. Debería existir en Argentina", sostuvo.

En el caso de Grimson, el politótiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia" y sostuvo que eso debería "plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes". Según fuentes del Gobierno, Grimson tiene en la mira el caso de Angela Merkel, la canciller alemana que impulsó una legislación "contra el discurso extremista" durante una presentación ante el Parlamento alemán, en la que sostuvo que "la libertad de expresión tiene sus límites, que empiezan cuando se propaga el odio".

Desde el Gobierno aseguran que las ideas están "en debate", y que el ca; no pueden hacerse los inocentes proyecto de ley que surgiera -aún no hay ninguno en el Congreso-"debería salir por consenso con la oposición, porque lo que está en juego un nuevo acuerdo democrático en el país".

# ADEPA convocó a la paz social y advirtió sobre la estigmatización del periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas también cuestionó a la agencia Télam

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) llamó a la "paz social" y repudió la amenaza que el periodista militante kirchnerista Ezequiel Guazzora lanzó por la radio. También cuestionó la utilización de la imagen de una pistola convertida en un micrófono en un cable de la agencia oficial Télam.

La entidad publicó el comunicado en su cuenta oficial de Twitter: "ADEPA vuelvea llamara la paz social y a la responsabilidad en estas horas y repudia actitudes como la de Ezequiel Guazzora, que llegó a amenazar genéricamente a periodistas con la frase 'esta vez la sangre no va a ser la nuestra".

"También resulta cuestionable que un cable de la agencia Télam haya sido encabezado con una imagen de una pistola convertida en un micrófono, una identificación tan temeraria como peligrosa", agregó.

Tras el ataque a Cristina Kirchner, desde el oficialismo y el Gobierno se buscó responsabilizar a periodistas y medios de comunicación.

Primerofue el dirigente kirchnerista Luis D'Elía, quien escribió que "la Bersa es de Lanata. El cargador es de Leuco. Las balas son de Feinmann. La mira es de Johny Viale. La empuñadura es de Majul. El cañón es de TN. La instigación es de Clarín. El plan es de la Embajada. El brasileño es un perejil". Fue uno de los primeros intentos de vincular el ataque con periodistas y medios de comunicación.

El sábado, en una entrevista con LN+, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, dijo que "hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina". Einclusodijoque segenera "un discurso de persecución, de expulsión y de exterminio".

Tras las declaraciones, miembros del oficialismo comenzaron a promover la idea de instaurar una limitación de la expresión a la manera de la "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia", que puso en marcha el régimen de Nicolás Maduro (ver aparte). Esa norma fue usada en Venezuela para limitar

la libertad de expresión y facilitar

Además, ADEPA volvió a compartir el comunicado emitido el viernes pasado, en el que también llamaba a la paz social. "ADEPA reitera el enérgico repudio emitido anoche tras el grave atentado contra la vicepresidenta de la Nación, así como la exigencia de una efectiva y diligente investigación policial y judicial que permita el esclarecimiento total y definitivo de lo ocurrido", expresa el escrito.

"Asimismo, ADEPA reitera su condena absoluta a estey cualquier otro tipo de violencia que ensombrezca el ideal de convivencia políticay diálogo ciudadano en la Argentina. La paz social y el respeto por las libertades públicas constituyen las bases de la convivencia democrática. Por eso, ADEPA insta a todos los sectores de la sociedad y la dirigencia del país a empeñarse en favor de esta prioridad absoluta en las horas difíciles que vivimos", plantearon.

"No contribuyen a la paz social las manifestaciones de diversos dirigentes, e incluso de organismos estatales, en las que se intenta vincular, caprichosa y peligrosamente, la labor periodística con un hecho delictivo unánimemente repudiado", continuó. Y cerró: "Como sostuvo ADEPA hace semanas, cuando con el pretexto de combatir discursos de odio se los promueve, apelando a la estigmatización de periodistas y medios, se está alimentando una escalada de consecuencias imprevisibles. La hora reclama responsabilidad y sabiduría, que hagan posible el diálogo dentro de un contexto de convivencia civilizado".

En el clima de creciente hostilidad del oficialismo hacia periodistasy medios de comunicación, una reportera del canal TN fue escupida el sábado por militantes kirchneristas en la Plaza de Mayo.

Además, y tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, el periodista militante kirchnerista Ezequiel Guazzora lanzó por radio una amenaza en contra de periodistas y opositores, a quienes advirtió: "La sangre, esta vez, no va a ser la nuestra". •



### Acto en la ciudad y reunión de gobernadores

en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Parque Los Andes, del barrio porteño de Chacarita. El encuentro incluyó cuestionamientos contra la Justicia y los discursos críticos al oficialismo. A su vez, la Liga

Un grupo de militantes del kirchnerismo se reunió ayer de Gobernadores, integrada por mandatarios peronistas de trece provincias, se reunirá hoy en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de efectuar una "amplia convocatoria" a todos sus colegas contra "la proliferación del odio y la violencia". •

# Piden la renuncia de Victoria Donda

El interbloque de Juntos por el Cambio pidió la renuncia de Victoria Donda al Inadi tras un polémico artículo sobre el odio en el portal Infobae. "Las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei", escribió la funcionaria.

"Las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendido", apuntó. Y concluyó: "No sea cosa que la próxima vez el gatillo no falle y en vez de odiadores se conviertan en responsables de cosas peores", escribió. Donda también había participado de un controvertido artículo en Télam, que usó una ilustración que comparaba un micrófono con un arma de fuego. "La interventora del Inadi utiliza su cargo al mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos", enfatizó el bloque.

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Maduro abogó por la norma que aplica sobre medios y redes sociales

Ligó el ataque a Cristina con "campañas de odio"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "un golpe de Estado" el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, v lo explicó como "el resultado de una acumulación de campañas de odio" y "una guerra psicológica" por parte de "los que manejan grandes medios de comunicación" y "grandes redes sociales". Contrapuso como ejemplo la "ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia" que impulsó el chavismo en Venezuela, con penas de hasta 20 años de cárcel y que se aplica sobre opositoresy medios críticos del régimen.

Entrevistado en Radio 10, Maduro afirmó que "los mensajes de odio tienen límites en medios y redes" en Venezuela. Agregó que en todos los países del mundo hay leyes sobre lo que pueden informar los medios. Y los emparentó con la pornografía. "Los mensajes de odio también tienen su límite", comparó, y afirmó que "ningún medio tiene prohibición en Venezuela", pese a las denuncias en contrario.

Lo que siguió fue una explicación sobre cómo el gobierno chavista "construyó" una conciencia en la sociedad para que defienda "la paz" entrando en el "combate" contra "las campañas pornográficas y criminales de odio". Dijo Maduro: "Nosotros hemos construido una conciencia crítica del pueblo de Venezuela sobre los contenidos de medios de comunicación y de redes: construir una conciencia llena de valores, construir la capacidad de que la sociedad entre al combate de las ideas; entre a defender los valoresdela paz, dela democracia: entre a denunciar las campañas pornográficas y criminales de odio, de exclusión, de muerte", afirmó, en una entrevista con Rompiendo moldes", programa que conduce el sacerdote Juan Carlos Molina.

"Te puedo decir, hoy Venezuela ha logrado un altísimo nivel de convivencia política, un altísimo nivel de tolerancia entre todos los sectores", continuó Maduro. No hubo mención a las denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos en su país, sostenidas por la ONU y otras entidades.

La "ley contra el odio" de la que hablaba Maduro como fórmula para construir "convivencia" fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, tras las masivas protestas contra el régimen y la represión del gobierno venezolano, que dejó más de 100 muertos entre los manifestantes, muchos de ellos estudiantes. Desde entonces, la norma se ofrece como una amenaza constante sobre medios y periodistas, ya que abre la puerta para aplicar penas de hasta 20 años de cárcely faculta al gobierno a fijar sanciones sobre medios y bloquear sitios de internet.

Según la ONG Espacio Público, que en 2021 analizó el uso de la ley chavista, los principales apuntados por las denuncias y causas judiciales fundadas en la ley contra el odio fueron trabajadores públicos y de la salud (18), periodistas (16), particulares (10), activistas (9) y miembros de ONG (5) y medios (2).

**EL ESCENARIO** 

# Más angustias para una sociedad demasiado angustiada

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

ocas expresiones, después de magnicidio y atentado, se repitieron más en las últimas 72 horas que "paz social". Pareció una saludable toma de conciencia de la dirigencia respecto del estado deánimo de la ciudadanía, así como de las consecuencias posibles de ese clima, tras el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Podría ser otra conclusión demasiado apresurada, como tantas que se han sacado en estos días de zozobra. confusión y desconcierto.

El contexto, el subtexto, la intención y el destino que rodean al uso de esas dos palabras por parte nal de la mayor tragedia colectiva de los emisores demuestran su carácter polisémico. No hay significado unívoco. Más bien se trata de un significante vacío, cuyo llenado confirma divisiones profundas que atraviesan tanto a la dirigencia como a la sociedad. Sujetos que hablan idiomas diferentes, expresan emociones contrapuestas y perciben realidades antagónicas, atrapados en sus burbujas de sentido y presos, muchas veces, de intereses facciosos.

Allí quizá esté la raíz de esa paz social en riesgo, más que en la disímil interpretación inmediata de un inaceptable, repudiabley repudiado hecho urgente y mayúsculo, como ha sido la tentativa de magnicidio.

Si algo no consiguieron las expresiones que el Gobierno y el oficialismo, en especial, y cierta parte la dirigencia política lanzaron en estos días fue llevar tranquilidad y certidumbre a la población.

En medio de incógnitas y dudas fronteras. reforzadas, la sociedad sigue esperando el bálsamo de certezas y concordia que necesitaba tras el clímax que suele hablar por la vicepreside la crispación al que se llegó con el atentado contra Cristina Kirchner.

Unos pocos gestos conciliatorios de rigor u ocasión protagonizados por autoridades nacionales y subnacionales y representantes de las distintas fuerzas políticas carecieron de la profundidad, la empatía, la generosidadylaautocriticaqueserequerian para ese tejido que hace demasiado tiempo se viene desgarrando. Muy poco frente a un tsunami de imputaciones cruzadas y un océano de desconfianza que se ahonda.

El "discurso del odio" (otra de las expresiones gastadas en estos días) siempre es propiedad del otro. Sobre todo para el oficialismo. Con ese sustratotan arraigadoresulta impensable que un par de llamados telefónicos o un cruce de mensajes en público, aun con las mejores intenciones (que no abundaron), puedan derivar en un espacio de diálogo constructivo capaz de reponer la convivencia política civilizada y armónica.

### "La teoría de los dos odios"

Ni siquiera la aprobación de un documento conjunto de repudio del ataque por parte de los diputados nacionales de la mayoría de los partidos pudo lograrse sin conflictos, divisiones ni bochornos durante una sesión tan especial como para haber sido llevada a cabo un sábado. Las mayores obligaciones siempre son del Gobierno, pero la oposición nunca está eximida de actuar con responsabilidad y sentido histórico y no mirando solo las demandas de la tribuna propia. Demasiado por revisar.

Así como durante tres décadas "lateoría de los dos demonios" obstaculizó el debate en profundidad, más allá de la búsqueda de justicia, respecto de la violencia política de los años setenta, ahora la idea vuelve reversionada y trivializada.

Se trata de "la teoría de los dos odios" con la que se procura obturar cualquier revisión que pueda hacer responsable (o siquiera corresponsable) al kirchnerismo de una división y crispación políticosocial insaldables de casi tres lustros, cuando la historia muestra otra cosa. Otro reduccionismo bade la historia reciente nacional. La verdad siempre es antagónica de la lógica amigo-enemigo.

En tal contexto, el presidente del bloque de senadores peronistas, José Mayans, logrócomo nadie dinamitar cualquier punto de coincidencia o intento de acercamiento en busca de la verdad y la supuestamente anhelada paz social.

El formoseño se despachó ayer con la exigencia de que para lograr la pacificación "debe ser parado de forma inmediata" el juicio por la causa Vialidad, en el que la fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner. No importa que aún falten los alegatos de las defensas, que empezarían hoy, y, sobre todo, el fallo del tribunal. Casi como pedir que se termine un proceso ante el dictamen desfavorable de un perito de parte. La desmesura carece de límites, aun cuando ya parecían haberse traspuesto casi todas las

El correlato entre ese planteo expresado por uno de los senadores dentayel "#FalsoAtentado" convertido en tendencia en Twitter, o las encuestas que expresan dudas hasta el absurdo sobre el ataque, no resulta difícil de establecer. Proteínas para la cristalización de los sesgosy la profundización de la grieta.

El reseteo del celular del agresor, tras pasar por los peritos de las fuerzas federales y el juzgado, y la consecuente probable pérdida de información clave, junto al decálogo de los errores cometidos por los custodios de la vicepresidenta en los momentos previos y posteriores al atentado, suman confusión y

dudas hasta para quienes descreen de teorías conspirativas. Una fiesta para los conspiranoicos. Aunque en el reino del absurdo y de la impericia nadie debería descreer de que lo improbable se concrete.

La imputación de causantes del atentado a la Justicia, la oposición, medios de comunicación y periodistas, expresada por el Presidente de la Nación, el ministro del Interior, legisladores y dirigentes de primera línea del Frente de Todos termina de conformar un menú ideal para consolidar la crispación y la división.

El escenario se completa y retroalimenta desde la vereda de enfrente con cuestionables acciones, como el retiro preventivo de la sesión de Diputados del bloque de Pro para no convalidar una hipotética repartidización del ataque contra la vicepresidenta, que nunca se produjo.

También lo tensionan y profundizan especulaciones y acusaciones apresuradas, imprudentes o infundadas, lanzadas pública y airadamente a través de medios de comunicación y redes sociales por parte de dirigentes políticos (de todos los sectores) y periodistas diversos (hay que hacerse cargo). La paz social depende de todos. Pero la adjudicación de autoría intelectual directa o mediata de un delito es un hecho de naturaleza y dimensión muy distintas. La honestidad intelectual ordenaría no confundir una cosa con la otra.

Suenan así más peligrosas que extemporáneas las expresiones, los análisis y las acciones destinadas a obtener algún beneficio político-partidario de esta situación. El escenario muestra actores demasiado sobregirados en sus propias creencias, prejuicios e intereses. También microgrietas debajo de la gran grieta que profundizan la inestabilidady la incertidumbre.

En ese entorno cobra mayor relevancia el mensaje blindado bajado en las primeras horas posteriores al intento de magnicidio por los más altos dirigentes del oficialismo, plasmado en la cadena nacional del Presidente y ampliado luego por otros funcionarios y referentes. El eje fue tanto la culpabilización de los opositores y

críticos como una rápida (y difícil de comprender) descalificación de los cuestionamientos a la custodia vicepresidencial por los visibles errores de procedimiento cometidos. La verdad ya estaba revelada. Cosa juzgada.

### ¿Ganadores y perdedores?

Para mayor sorpresa, cuando aún no había transcurrido medio día del ataquey mientras se organizaba la marcha en apovo de la vicepresidenta (así la había calificado el propio Fernández), ya se esbozaban y hasta se dejaban por escrito desde lo más alto del oficialismo (incluido el cristicamporismo) análisis político-electorales de las consecuencias del ataque. Las conclusiones eran mayoritariamente favorables para el oficialismo.

"Esto va a terminar abroquelando al peronismo detrás de Cristina yva a aumentar las chances de ruptura de Juntos por el Cambio", resumió en un chat un alto funcionario cristinista, con el que coincidieron casi al unísono otros referentes del Frente de Todos.

Allí se empezaron a diluir, hasta ahora, las afirmaciones provenientes de calificadas fuentes kirchneristas que daban cuenta de la preparación de un mensaje pacificador para calmar los ánimos sociales por parte de la vicepresidenta, desde "la autoridad moral que le da su condición de víctima indiscutible". Todavía se espera.

Lamarcha a la Plaza de Mayoy las expresiones y actuaciones posterioresdela dirigencia cambiemita, que profundizaron divisiones en su seno, parecieron darles la razón a quienes nunca creyeron en la necesidad de hacer tan rápido gestos conciliatorios, empezando por la vicepresidenta y su hijo Máximo. Al menos, provisionalmente. También pueden ser conclusiones apresuradas. El contexto es demasiado volátil en una realidad frenética y desmesurada.

Las encuestas previas al atentado contra Cristina Kirchner sobre el humor social muestran, entre los sentimientos dominantes de los argentinos, la tristeza, el dolor, la resignación, el miedo, el desencanto y la falta de esperanza respecto del futuro inmediato y mediato. Lo confirman sondeos de Isonomía, grupos focales de Trespuntozero y un estudio de la consultora Mëthodo hechosobre 3,4 millones de posteos de usuarios de las tres principales redes sociales. Nada parece haber cambiado. Sino para peor.

Los anuncios de anoche de Sergio Massa para que el sector agroindustrial liquide sus bienes exportables y así obtener reservas constituyen un paso esperado y necesario, pero insuficiente para la gravedad de los problemas económicos y financieros existentes. Sus efectos benéficos para la población en general no serán palpables en lo inmediato, más allá del impacto en la cotización del dólar que suele operar como termómetro económico-financiero y llevar algo de tranquilidad.

Nada que interrumpa la vorágine de acontecimientos políticos que desde hace semanas tienen preso al país. Y solo sembraron más angustia sobre una sociedad angustiada.

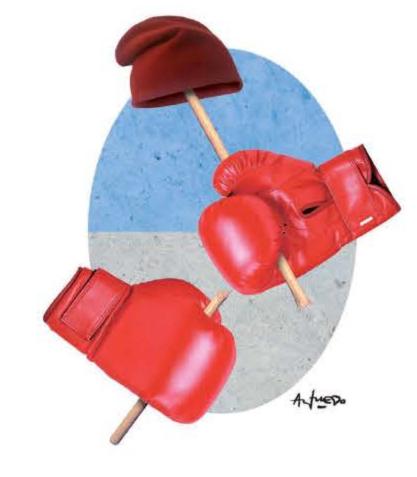

14 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Intento de magnicidio | LA SITUACIÓN JUDICIAL DE LA VICEPRESIDENTA

# Se reanuda el caso Vialidad, en medio de un clima de tensión

Cada abogado tiene tres audiencias, pero esta semana podrían completar su exposición los letrados de los acusados Garro, Collareda y Daruich; expectativa por la estrategia de Beraldi



Cristina Kirchner, al salir de su departamento en Recoleta, luego del ataque

IGNACIO SÁNCHEZ

### Candela Ini

Los alegatos de las defensas en el juicio por Vialidad comenzarán esta mañana, en medio de la conmoción por el intento de magnicidio contra lavicepresidenta Cristina Kirchner, que está acusada en esta causa como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando las obrasviales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez. Hoy es el turno del abogado Maria-

no Fragueiro Frías, que defiende a

Héctor Garro, expresidente de la

Administración General de Viali-

dad de la Provincia de Santa Cruz, para quien el fiscal Diego Luciani pidió una condena de tres años de prisión en suspenso, por el delito de administración fraudulenta.

Luego seguirán las defensas de Mauricio Collareda, que tuvo el mismo rol que Garro y sobre quien pesa un pedido de pena de seis años cárcel, y de Héctor Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión. Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero algunos ya anticiparon que usarán solouna audiencia. "Liquido mi alegato en pocas horas", dijo uno de los letrados a LA NACION. Se estima que

los primeros tres podrían finalizar esta semana. Luego alegarían Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores del exministro Julio De Vido, señalado como uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Más allá de la atención que concentrará la exposición de los defensores de De Vidoy, luego, de Báez, la expectativa central pasa por la defensa técnica que encabezará Carlos Alberto Beraldi, que representa a Cristina Kirchner en este juicio.

La alocución que encaró la vice-

presidenta a través de YouTube hace dos semanas es disonante con la tarea que tiene Beraldi, de alegar en su defensa con elementos jurídicos.

Antes de que la Corte Suprema rechazara los recursos de queja presentados por Beraldi, fuentes cercanas al abogado sostenían que él intervenía poco en el este juicio oral porque lo consideraba ilegítimo y porque sus planteos estaban bajo estudio del máximo tribunal. Con los recursos de queja rechazados y sin una instancia posterior que pueda analizar esos planteos, deberá refutar la prueba que expuso el fiscal Luciani.

Que la vicepresidenta haya dicho en más de una oportunidad que los jueces tienen la sentencia escrita para condenarla desafía el planteo que el abogado debe hacer para refutar la acusación y la prueba.

Además, Cristina Kirchner dio por válida en su defensa pública una prueba que algunos de los abogados que intervienen en la causa buscarán objetar: los mensajes extraídos del celular de José López. Si bien no hay intercambios directos entre José López y Cristina Kirchner en el informe, sí hay alusiones a reuniones entre ella y Báez, además de decenas de intercambios entre López y los secretarios de la expresidenta, que lo convocaba a reunirse con ella. Si Beraldi planeaba cuestionar la incorporación de esa prueba, su defendida le dio entidad ante la política y la militancia.

Si bien la vicepresidenta cuestionóelmomento en el que el fiscal Luciani introdujo la prueba a la causa, durante más de una hora se refirió a los mensajes que intercambiaba López con Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, para señalar que durante su gobierno el empresario cercano a Mauricio Macri también tenía un trato personal con el exsecretario de Obras Públicas. No dio entidad a los mensajes que se referían a supuestos encuentros entre Lázaro Báezy ella, o a la frecuencia con que López hablaba con sus secretarios privados. ¿Objetará Beraldi la incorporación de ese elemento de prueba? Es una pregunta que circula entre algunos abogados defensores que intervienen en la causa.

Hasta ahora, el abogado enfocó su estrategia en refutar la validez del proceso, tanto porque sostenía que estos hechos ya fueron juzgados en Santa Cruz, como por la deslegitimación de los magistrados. Beraldi recusó a los Luciani y Sergio Mola y a dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 2: Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Sin éxito -porque las recusaciones fueron rechazadas-, Beraldi apeló la semana pasada esos rechazos y sostuvo que los magistrados deben ser apartados del proceso. El TOF 2 debe definir si acepta los planteos para que las recusaciones sean estudiadas por la Cámara Federal de Casación Penal. En ese cuerpo (el máximo tribunal penal del país) hay varias definiciones pendientes sobre la situación judicial de la vicepresidenta.

# Mayans pidió suspender el juicio y enfrentó fuertes críticas

El senador, cercano a Cristina, dijo que parar el proceso contribuiría a la "paz social"; la oposición salió al cruce de la idea

Tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, el presidente del interbloque oficialista en el Senado, José Mayans, vinculó la posibilidad de recuperar "la paz social" con la exigencia de "parar de forma inmediata" el juicio de Vialidad, en el que los fiscales pidieron 12 años de prisión para la vicepresidenta, a la que acusaron de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado. El proceso se reanudará hoy con el inicio de los alegatos de los abogados defensores. "¿Queremos paz social? Empecemos por pararel juicio vergonzoso este", sostuvo.

"Mañana[por hoy]empieza nuevamente el juicio [de Vialidad] y para mí hay que pararlo, porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia, porque tiene un montón de vicios", dijo Mayans a Radio 10, y remarcó: "Debería ser parado de forma inmediata".

de Todos en la Cámara alta consideróque en la causa Vialidad "se gestó el germen de la violencia extrema" que se manifestó con el intento de asesinato a la vice presidenta, el jueves por la noche, frente al ingreso de su departamento en Recoleta.

Al ser consultado por si el juicio de la causa de Vialidad potenció los discursos de odio, Mayans no dudó. "Totalmente", contestó, y siguió: "Estoy convencido de eso, porque primero hicieron un show mediático generando en el fiscal un ídolo". Y continuó: "Agregan pruebas, lo que está prohibido en un proceso. Cuando van a ese extremo es que Cristina dice que ya tienen hecho el fallo. ¿Cómo puede uno someterse a una Justicia que no garantiza ninguna imparcialidad, que no respeta el debido proceso?".

Mayans diferenció la reacción del Senado de la sesión de Diputados del sábado. El jueves, horas después

El líder del interbloque del Frente del intento de magnicidio, referentes de todos los bloques del Senado semostraron juntos, condenando el hecho. En la Cámara baja, en cambio, tras el repudio de los principales bloques, se dieron roces.

"Hay gente que le rinde eso, la confrontación", sostuvo Mayans, al evaluar la sesión de Diputados. En cambio, en el Senado, sostuvo que dialogó "con los líderes de la oposición y todos estuvieron presentes" para la foto y la redacción de un documento conjunto, que significaron una inédita muestra de unidad en la Cámara alta. Luego, el oficialismo encabezó una presentación antelos medios, sin la oposición, donde las acusaciones contra la Justicia y los medios regresaron.

Ayer, Mayans señaló a los medios de comunicación como responsables. "La violencia se viene generando hace rato con estigmatizar a través de los medios", apuntó el senador.

Tras los dichos del formoseño, el senador Oscar Parrilli, uno de los más cercanos a la vicepresidenta, tomó distancia del pedido para detener el juicio de Vialidad. "Para CFK, solo justicia", escribió en un sugerente tuit pocas horas después de la declaración de Mayans. Fuentes cercanas a la vicepresidenta indicaron que se trató de una respuesta "contundente" para que lo dicho por Mayans no se interprete como que ella busca parar el juicio.

### Reacción opositora

La oposición en el Senadoy en Diputados cruzó a Mayans. "Vergonzosas declaraciones. La verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos", replicó Luis Naidenoff, jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, en su cuenta de Twitter.

"La Justicia odia, la oposición odia, los medios de comunicación odian. Ellos aman solo a los que

piensan lo mismo, informan lo que ellos quieren y no investigan los posibles delitos que cometen", remarcó Alfredo Cornejo, senador radical y exgobernador de Mendoza.

"Lo único que garantiza la paz social es el funcionamiento pleno de la Justicia y la igualdad ante la ley, sea la vicepresidenta o el último ciudadano de a pie. Los argentinos queremos justicia en la argentina. No a la impunidad", opinó la diputada Graciela Ocaña.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, que preside el partido, indicó: "No es insólito lo dicho por Mayans, forma parte del objetivo de impunidad que vienen buscando. El camino es la paz, y también la verdady justicia".

El diputado Gerardo Millman (Pro), cercano a Patricia Bullrich, dijo que el kirchnerismo busca "un indulto social" y que el reclamo de Mayans "es una amenaza que no podemos permitir".

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POLÍTICA | 15

# Macri cuestionó la "utilización partidaria" del atentado en Recoleta

El expresidente publicó una carta en las redes donde consideró que el kirchnerismo busca "iniciar una cacería de enemigos simbólicos"; diferencias internas en Juntos por el Cambio

Lucila Marin LA NACION

Mauricio Macri publicó ayer una carta abierta en todas sus redes sociales en donde planteó que el atentado a Cristina Kirchner "está siendo utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria". Según el exmandatario, el kirchnerismo busca "iniciar una cacería de enemigos simbólicos", y en su escrito habló de una "maniobra" para "alentar la persecución" contra la prensa y la Justicia.

El escrito titulado El atentado a Cristina Kirchner está amenazando al país con otras desgracias se suma al tuit que el exmandatario emitió el mismo jueves del ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa de Recoleta en el que repudió el hecho y pidió que la Justicia se encargue de su esclarecimiento.

"Vengo acá a advertir a la opinión pública sobre esta maniobra que está usufructuando el atentado a Cristina Kirchner para alentar la persecución a la prensa y a la Justicia. Usan la oportunidad para debilitar dos columnas esenciales de la democraciay, en ese acto, cambiar el curso de los acontecimientos judiciales que todos conocemos", dijo el exmandatario sobre el objetivo de su carta.

Macri recordó el intento de magnicidio que también sufrió Raúl Alfonsín y la "austera y responsable reacción" del expresidente fallecido, que "se negó a situarse como víctima o a utilizar políticamente el ataque como un ariete", y contrastó esta situación con el posicionamiento de quienes responden a Cristina Kirchner. "Hoy vemos cómo en sus discursos, declaraciones, tuits y manifestaciones públicas captadas por cronistas de la televisión dirigentes y militantes del oficialismo señalan confuria la supuesta responsabilidad de la prensa en haber incitado



Macri lanzó advertencias sobre la reacción oficialista

al atacante a intentar matar a la vicepresidenta", señaló.

Después de ese planteo consideró que esta "atribución es tan irracional como el propio atentado y puede poner en peligro la vida de periodistas, la integridad de los medios de comunicación independientes y, a continuación, a la democracia misma".

Para cerrar remarcó que no hay "ningunaposibilidaddedemocracia" sinlibertaddeprensayseñaló: "Lalibertad de expresión no es solamente el resultado de la falta de prohibiciones, sino también de la ausencia de amenazas y amedrentamientos; un derecho de todos los argentinos.

Esta misma línea señalan desde Pro como explicación a su retirada del recinto de Diputados en la sesión especial convocada el sábado pasado para repudiar el ataque contra Cristina Kirchner. Una estrategia de la cual se diferenciaron sus socios de Juntos por el Cambio, que creen que fue un error.

ARCHIVO

todos logramos los objetivos para ver si sacás un rédito de una foto del recinto. Están buscando una diferenciación sin mucha estrategia, ningún tipo de sentido", consideró un integrante de la Cámara baja.

Antes de la sesión el Frente de Todos aceptó modificar el proyecto inicial en donde aludían a la responsabilidad mediática, política y judicial, un punto de coincidencia entre los partidos que integran la coalición opositora que no estaban dispuestos a aprobar aquel texto. En Pro, además, pretendían que la resolución se votara luego de los discursos porque "no podían permitir" que apuntaran contra esos sectores.

En la Coalición Cívicay el radicalismo coinciden en que Pro hizo un "mal diagnóstico" y se lo adjudican a la interna del partido: consideran que detrás de la decisión estuvo Patricia Bullrich. "Yo no voy a perder mi voz en el recinto. En todo caso, si me agreden me levanto y me voy", plantea una de las espadas legislativas, y agrega: "Si vos pretendés conducir algo y te vas solo, el problema está en tu casa".

"Cuando votamos estamos juntos, pero nosotros no salimos a criticar a los que se quedaron. Si ellos querían someterse, es un problema de ellos", contestan desde el ala dura de Pro. Apuntan, además, que la unidad de los diputados de las diferentes tribus que conviven en el partido en la conferencia de prensa que dieron tras levantarse demuestra que la decisión contaba con el aval de todos los sectores. Se muestran conformes con su decisión tras la sesión y agregan: "No interpretaron lo que la sociedad quiere de nosotros. Tenemos electorados distintos".

Desde la cúpula de la coalición algunos intentan minimizar la nueva cristalización de las diferencias y remarcan que luego firmaron un comunicado en conjunto para exi-"Buscar una diferencia cuando gir la renuncia de Victoria Donda al Inadi por el artículo en Infobae donde escribió que "las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich y los Milei". Aunque otros se sinceran: "Genera una rispidez más, enojo que se acumula. Son una mochila de enojos que no tienen ningún sentido". •

# Regresa el juicio a Sala por destruir un expediente

Se la acusa de instigar el robo de documentación de "la balacera de Azopardo"

Esta mañana, Milagro Sala volverá a estar en el banquillo de los acusados en el juicio oral en el que se la acusa de haber instigado el roboyla destrucción del expediente del caso conocido como la balacera de Azopardo, en el que se la juzgaba por su presunta responsabilidad en un tiroteo en el que fue herida una niña, causa en la que fue absuelta tras la reconstrucción de las fojas. Después un parate de dos semanas y media y un cambio de fiscal, desde las 8.30 se retomarán las audiencias en el Salón Vélez Sarsfield de los tribunales de San Salvador de Jujuy.

El juicio comenzó el 18 de agosto y solo tuvo esa primera audiencia, que Sala siguió por videoconferencia, desde su casa del barrio Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria por delitos como asociación ilícita y fraude. Junto a ella, están acusados del robo y destrucción del expediente el abogado Alberto Bellido (exletrado de la organización Tupac Amaru) yel empleado judicial Marcos Daniel Romero.

En el primer día del juicio declararon dos testigos. El segundo, el empleado judicial Jorge Ruiz, denunció que lo presionaron desde el Ministerio Público Fiscal para perjudicar a Bellido.

La segunda jornada estaba prevista para el 22 de agosto, pero se suspendió porque el fiscal del caso, Darío Osinaga Gallacher, presentó licencia por enfermedad. Tres días después, se realizó una audiencia, pero solo se limitó a un inicio formal, para luego suspenderse por enfermedad de uno de los jueces del tribunal, Mario Ramón Puig. Hoy, el proceso judicial se reanudará en Jujuy con Puig como magistrado, pero con un nuevo fiscal a cargo, Diego Funes.

Esta mañana está previsto que declare como testigo David Alejandro "Pilo" Mancilla, un exintegrante de la organización Tupac Amaru que ya ha declarado contra Milagro Sala en otros procesos judiciales. Su testimonio genera expectativas en la justicia provincial y Bellido, uno delos acusados, en la primera jornada de audiencias pidió un careo con él. • Javier Fuego Simondet

# Los diputados de Grabois no se irán del bloque

El Frente Patria Grande fundamentó su decisión de no dejar el oficialismo por el ataque contra Cristina

Los diputados que lidera el dirigente social Juan Grabois no dejarán el bloque del Frente de Todos, como habían adelantado la semana pasada. En un plenario que se realizó ayer, el Frente Patria Grande (FPG) anunció que mantendrá a sus bancadas legislativas dentro del oficialismo:argumentaron que el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner es un "cambio cualitativo en la situación política nacional".

"En el transcurso del encuentro. el espacio político discutió sobre el cambio cualitativo en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, siendo esa la razón principal para suspender la definición de un egreso de la bancada oficialista", informó el Frente Patria Grande tras su plenario.

Además de la suspensión de la salida del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, el frente de

Grabois le reclamó al Gobierno que cuide la seguridad de Cristina. "En relación al hecho en sí, el FPG propugnará un tratamiento serio, afirmando que 'no hay casualidades ni loquitos ni ineptos, sino causalidades, asesinos y responsables'. En ese sentido, exhorta al gobierno federal a cuidar a su máxima dirigente y garantizar una investigación seria", se indicó en el documento de prensa difundido ayer tras el encuentro partidario, que se realizó en el Centro Cultural Paco Urondo, en la ciudad de Buenos Aires. "El FPG se propone trabajar pa-

ra desescalar la violencia, [para] la promoción de una paz con justicia socialy neutralizar las expresiones antidemocráticas, promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política", sostuvieron los partidarios de Grabois. "Naturalizar la violencia siempre es en

perjuicio de la Nación y, particularmente, de los más vulnerables". añadieron.

La fuerza política de Grabois cuenta con tres diputados: Natalia Zaracho, Itai Hagman y Federico Fagioli. El martes pasado, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) adelantó que tanto esos diputados como los legisladores en otros cuerpos provinciales y municipales dejarían los bloques oficialistas y formarían bancadas propias, en rechazo a las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada", dijo Grabois el martes pasado, cuando adelantó: "Nos vamos del bloquedediputadosy yo, personalmente, veré qué hago".

Ayer, en su comunicado, el Frente Patria Grande destacó que "existe unavía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados". Anoche, Massa anunció un "dólar soja" a \$200 y afirmó que los mayores ingresos permitirán implementar un programa de la Anses de ayuda a los sectores más vulnerables que no son alcanzados por planes sociales.

La semana pasada, tras el anuncio de Grabois, el oficialismo en la Cámara de Diputados inició contactos para contener al dirigente social y su tropa. El temor era que una ruptura total con el Frente de Todos dejara a Juntos por el Cambiocomo primera minoría en la Cámara baja, en condiciones de reclamar la presidencia del cuerpo. En cambio, si los diputados de Patria Grande se retiraban de la bancada oficialista pero se mantenían unidosen un interbloque oficialista, el escenario seguía siendo favorable al Frente de Todos. •

Participaciones sociales

4318 8888

RECORDATORIOS

CARLOS CÉSAR RICALDONI, q.e.p.d, falleció el 5-9-2020. -En su segundo aniversario, su mujer Carmen Galmarini de Ricaldoni, sus hijos y nietos lo recuerdan con mucho amor ahora y siempre, orando por su eterno descanso

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

# Se alteraron los ascensos militares y hay malestar en el Ejército

FF.AA. Fue modificado el listado que se envió al Senado; detrás de los cambios aparecen favores internos y padrinos políticos

Mariano De Vedia LA NACION

El poder político metió aparentemente mano al completar el listado de los ascensos militares propuestos para lograr el acuerdo del Senado y la intromisión generó malestar en el Ejército. Las inclusiones de tres oficiales para llegar al grado de generaly uno para ser designado coronel molestaron al jefe de la fuerza, el general Guillermo Olegario Pereda, por tratarse de personal que no había superado las evaluaciones de la Junta de Calificaciones.

El conflicto demoró la tramitación de los ascensos, cuyos pliegos aún son motivo de gestiones entre el Ministerio de Defensa y la Casa Rosada y todavía no fueron enviados al Senado, donde esperan tratamiento desde hacevarias semanas las propuestas de ascensos para la Armada y la Fuerza Aérea.

"El general Pereda se negó en reiteradas oportunidades a que sean incluidos los oficiales agregados porque no superaron los filtros institucionales y fueron incorporados por amistad y conveniencias políticas", reveló una fuente castrense a LA NACION.

Los ascensos propuestos pertenecen a la promoción 118 del Colegio Military debían haber sido tratados en diciembre de 2021, pero durante la gestión de Alberto Fernández todos los años se pospusieron los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Los nombres añadidos a la lista que había surgido del Ejército, para ser ascendidos al rango de general, son los de los coroneles José María Martínez Rodríguez y Gustavo Rubén Fernández, ambos de la especialidad de Intendencia, y Oscar Roberto Armanelli, actual director de la Escuela Superior de Guerra. A ellos se suma el teniente coronel Agustín Marcelo Rodríguez, que fue jefe de la Casa Militar durante la presidencia de Cristina Kirchner, ya quien se propone para el ascenso a coronel, con retroactividad a 2017, con la aparente intención de dejarlo en condiciones de ser promovido más tarde a general.

La inclusión de estos nombres obligó a sucesivos mensajes entre el Ministerio de Defensa y la Secretaría Legal y Técnica para completar la propuesta de los ascensos.

La primera incorporación resistida por Pereda fue la del coronel Fernández, que cumple funciones en la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, bajo las órdenes de Lucía del Carmen Kersul. En esa área del ministerio que conduce Jorge Taiana se gestionan las contrataciones importantes de las Fuerzas Armadas y el uso del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado para financiar el equipamiento militar. En la propia fuerza se le cuestiona su participación en la compra de chalecos antibalas que no habrían pasado pruebas de calidad.

Al agregarse el nombre del coronel Fernández se sumó el del coronel Martínez Rodríguez, que lo precede en antigüedad. Uno de los Rossi, de la AFI

cuestionamientos a la promoción del teniente coronel Agustín Rodríguez es que todavía se mantiene abierta una causa judicial sobre gastos en su gestión al frente de la Casa Militar, que dependía de Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia. Rodríguez es hoy jefe de seguridad de la Casa de Moneda,

Fuentes castrenses insisten en que la figura del coronel Armanelli está asociada al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, de quien fue colaborador en su gestión como ministro de Defensa, además de jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Varios oficiales que habían quedado por encima de él en las selecciones de la Junta de Calificaciones no fueron propuestos para el ascenso. La situación no es ajena a las tensiones internas en el ámbito militar. Se especula que algunos de los oficiales añadidos tendrían cierto respaldo en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el teniente general Juan Martín Paleo.

En el Senado, en tanto, se encuentra desde hace varias semanas el pliego del ascenso del propio Pereda a teniente general, el grado que corresponde a la función que ocupa como jefe del Ejército.

La lista original para los ascensos que salió del Ejército con el aval de Pereda no contemplaba a ninguno de los oficiales superiores agregados por gestiones políticas. Incluía a dos generales de brigada en condiciones de pasar a generales de división -Gustavo Alejandro Garcés Luzuriaga, director general de Educación de la fuerza, y Sergio Javier Pucheta, comandante de Adiestramiento y Alistamiento- y a ocho coroneles para ser promovidos a general.

Ellos son Oscar Santiago Zarich, Javier Alberto Palazon, Hugo Alejandro Tabbia y Miguel Ángel Salguero, todos ellos comandantes de brigadas; Carlos Alberto Carugno, director general de Personaly Bienestar; Roberto Casares, comandante de la División de Ejército 2; Omar Horacio Domínguez, director del Hospital Militar Central, y Francisco Javier Oteo, director de Arsenales. Todos ellos se mantienen en el pliego que llegará al Senado, junto a los oficiales incorporados en las últimas semanas.



R. PRISTUPLUK



**EN OFF** La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

# El kirchnerismo retoma los viejos tiempos de negocios con Venezuela

Una delegación de empresarios argentinos desembarcó en Caracas y fue recibida por funcionarios del chavismo; el dólar libre, un incentivo



La delegación de empresarios, en Caracas, con el embajador Laborde

EMBAJADA CARACAS

Aquellos días de balanza comercial activa, con Hugo Chávez y Néstor Kirchner en el poder bendiciendo los negocios estatales y privados entre Buenos Airesy Caracas, parecen estar viviendo una curiosa remake por estos días.

Munidos de un vistoso merchandising que incluye gorritas con el lema "Argentina y Venezuela, hermanadas por la producción" y las banderas de ambos países, un grupo de empresarios argentinos pasó la semana pasada por Venezuela en misión agroindustrial, con el declarado objetivo de "detectar oportunidades comerciales para productos argen-

tinos, así como evaluar diversas posibilidades de inversión en el agro venezolano". Seis empresas de la agroindustria especializadas en maíz, soja y girasol y dos productores interesados en realizar inversionesy transferencia tecnológica para producir en el agro venezolano conformaron el grupo, recibido en la sede diplomática argentina por el embajador Oscar Laborde y el denominado ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras chavista, Wilmar Castro.

"Estamos recibiendo aquí a un grupo de empresarios argentinos que están viendo el país y las tierras, trayendo la experiencia productiva de una potencia en alimentos como es Argentina", dijo el mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enterado de la llegada de la misión.

"Están chochos, acá no hay cepo ni otras restricciones al dólar, ya se están convirtiendo al chavismo", bromeaban fuentes diplomáticas al tanto de las negociaciones.

Desde el Gobierno aseguran que todo será legal, interesados en alejar del todo la sombra de Claudio Uberti, aquel encargado de la "embajada paralela" en Caracas, sospechado de negocios non sanctos entre ambos países.

### El "padre" de Tecnópolis, en la Rosada



**Javier Grosman** PRODUCTOR ARTÍSTICO

Su rostro barbado no salió en las fotos, pero su presencia trascendió en los pasillos de la Casa Rosada. Javier Grosman, aquel productor de eventos icónicos del kirchnerismo como los festejos del Bicentenario en 2010 y creador del espacio Tecnópolis, estuvo esta semana en Balcarce 50, aunque en una inédita representación.

El lunes, una delegación conjunta de la gobernación de Río Negro y la ciudad de Bariloche consiguió del gobierno de Alberto Fernández (que estuvo a la cabeza de la reunión) el respaldo a la postulación de la ciudad turística rionegrina para organizar la Expo Internacional 2027, y Grosman estuvo, como asesor de los postulantes, ante el Bureau Internacional de Exposiciones, cuyas autoridades también estuvieron presentes. "No participó como funcionario, sino como director del proyecto, conoce mucho del tema", contaron testigos del encuentro. •

### La bendición polítca de Lavagna

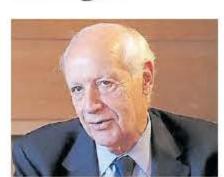

Roberto Lavagna EXMINISTRO DE ECONOMÍA

Algunos creen que se trata de mero voluntarismo en un escenario político cada vez más agrietado. Lo cierto es que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna dio, en las últimas semanas, algunos pasos en apoyo de la "tercera vía" que intentan armar, otra vez, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el socialismo santafesino y otras fuerzas, a la espera de la decisión del diputado radical Facundo Manes.

En medio de reuniones reservadas entre distintos protagonistas de ese incipiente conglomerado, Lavagna se juntó con dirigentes provinciales del PS y prometió apoyo a la candidatura a gobernadora de Clara García, diputada provincial y última pareja del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz.

"Son muy cercanos. Roberto le prometió apoyo y ayuda de sus equipos técnicos", coincidieron desde el Partido Socialista y el lavagnismo.

### Vilma Ibarra y Cristina, unidas por una serie



Vilma Ibarra SEC. LEGALY TÉCNICA

La causa judicial en contra de Cristina Kirchner aglutinó de manera veloz a todo el kirchnerismo en explícito apoyo, incluidos los albertistas más reconocidos, como el canciller Santiago Cafiero o la secretaria legaly técnica, Vilma Ibarra.

Vilma Ibarra, encargada de cuidar la firma del presidente Alberto Fernández, comparte por estos días con la vicepresidenta su fanatismo por una serie de la cadena HBO que las apasiona: La casa del dragón, precuela de Games of Thrones, a la que la expresidenta mencionó en más de una oportunidad.

En busca de distracciones en una tarea diaria que la tiene muchas veces ocupada hasta la medianoche, la exsenadora también está leyendo El imperio, del periodista Ryszard Kapuscinski, una serie de crónicas periodísticas de tono crítico sobre Rusia desde el estalinismo hasta la caída del comunismo.

# LEÍSTE OHLALÁ! Y OHLALÁ! TE LEYÓ. CREAMOS UN MUNDO ES POR ACÁ.





OHLALÁ!

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### LA OPINIÓN DE PRODUCTORES Y **EXPORTADORES**

Las entidades agropecuarias admiten que hay una mejora, pero la ven insuficiente, mientras la industria destaca el impacto

"El anuncio es para septiembre, pero ¿qué va a pasar en octubre? No es justo con los que, por ejemplo, vendieron la semana pasada. La cantidad de operaciones que están ligadas al precio de la soja, ¿a qué precio se tomarán?"

Nicolás Pino

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA (SRA)

Anuncio para el campo | EL GOBIERNO BUSCA AUMENTAR LAS RESERVAS DEL BCRA

# Rige hasta fin de mes un dólar a \$200 para el complejo sojero

Massa destacó que el nuevo régimen mejora el precio para los productores en más de 32%; espera que ingresen unos US\$5000 millones en septiembre; estuvieron directivos de la cadena agroindustrial, pero no la Mesa de Enlace

### Fernando Bertello y **Belkis Martinez**

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo dólar soja para acelerar la venta de esta oleaginosa. Se trata de un programa de adhesión "voluntaria" por parte de los exportadores por el cual el valor de pizarra del grano, que hoy ronda los \$53.000 latonelada, pasará a más de \$70.000, una mejora de más del 32%. Para los productores, en tanto, significará un tipo de cambio a \$200, una mejora de más del 37%. La medida, que había trascendido en los últimos días, estará en vigencia entre hoy y el 30 del actual y el Gobierno espera que, tras la venta de la soja y la exportación, lleguen US\$5000 millones.

"El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo del Estado, con un reconocimiento de precio para el productor de manera muy sencilla y transparente", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una conferencia de prensa. "La tonelada va a estar arriba de los \$70.000", dijo el funcionario. En la conferencia hubo una fuerte representación de la cadena agroindustrial, pero no lo hicieron los presidentes de la Mesa de Enlace, que se encontraban en el interior.

Massa, que insistió en que se trata de una medida "simple" para los productores y con "dólar a \$200", agregó: "La cuenta con este régimen deliquidación al productor leda retenciones cero". Vale recordar que hoy la oleaginosa tributa un 33% de derechos de exportación.

"Este programa es de adhesión voluntaria, se inicia desde mañana 5 de septiembre y termina el 30 de septiembre", precisó. Según explicaron en el Gobierno, "es una medida simple para el productor, ya que puede mirar el precio de pizarra en la Bolsa de Rosario, cobra en su cuenta y puede elegir usar los recursos para comprar insumos o usar la cuenta Chacarero o cuenta link en los bancos".

"Es una medida que se consensuó con el sector, la Mesa de Enlace, los productores", indicaron fuentes oficiales por la mañana, apenas se conoció que Massa iba a hacer el

Al ser consultado por qué la medida está destinada solo al complejo de la soja, Massa respondió: "Es el complejo con mayor incidencia a nivel exportaciones y menor nivel de incidencia en la cadena de valor local a la hora de decisiones de cadena macroeconómica". Después ponderó alaactividad: "El sector es clave, porque es una de la sturbinas más importantes de la economía argentina".



El ministro Massa, al anunciar ayer la medida

IGNACIO SÁNCHEZ

En el inicio de su presentación Massa admitió que se necesitaba quitar "incertidumbre con respecto ala acumulación de las reservas y tomar medidas "que aceleren la liquidación de divisas". Al respecto, detallóque se firmóun acuerdo que prevé "US\$5000 millones garantizados por el mes de septiembre". De esemontó, apuntó que US\$1000 millones entrarán en "las primeras 72 horas".

El régimen se tomó para acelerar la venta de soja, que exhibe un retraso cercano al 20% con respecto a igual fecha del año pasado. Por las retenciones del 33% y la brecha cambiaria, los productores vienen alertando que reciben en torno de un tercio del precio internacional. En lo que va del año, la venta de soja ya ascendió a 22.385.800 toneladas, un 19,74% por debajo de las 27.893.100 toneladas de igual fecha de 2021. La cosecha 2021/22, de 44 millones de toneladas, sufrió un recorte de dos millones de toneladas por la sequía versus el ciclo anterior.

Según se informó, los mayores ingresos de la apreciación cambiaria se destinarán a dos programas. Uno para fortalecer las economías regionalesy sus exportaciones. Tendrá al comienzo \$14.000 millones y se es-

pera trepe a \$50.000 millones para fin deaño. Massa adelantó que Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, convocará a la Mesa de Enlace para trabajar en este tema. Otro programa será de la Anses para atender a los sectores más vulnerables.

Los productores que adhieran al régimen lanzado con más del 85% de su tenencia van a poder seguir participando de otros programas que se lancen. En tanto, el programa para que sevenda más soja implicará, por el reconocimiento de precios, un esfuerzofiscal de más de \$600.000 millones, mientras el resultado fiscal será de \$200.000 millones.

La importancia que se le quiso dar al anuncio se vio reflejada en la presencia en la conferencia de todo el gabinete económico y autoridades del Banco Central.

Según informó el Gobierno, del sector privado participaron Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, los principales ejecutivos de la industria agroexportadora y de las bolsas de cereales y de comercio del país, además de representantes del sector cooperativo y de los corredores.

# Economistas advierten por el frente monetario

Destacan el incentivo para liquidar, pero dudan sobre cómo resolverá el BCRA la diferencia de cambio

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.-Los economistas evaluaron de manera positiva el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de un dólar soja a \$200 para los productores que regirá hasta el 30 de este mes. Mejora en 43% el precio en pesos de la soja mientras se extiende su aplicación, pero-coinciden los referentes consultados por la nacion- es un "parche", ya que el problema de fondosiguevigentey, terminada la oportunidad, el drenaje de reservas, también.

Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), enfatiza el carácter "temporario y positivo" del anuncio. Estima que mejora el precio de la soja en 43% en pesos, "Es similar a decir que no tiene derechos de exportación; seguramente tendrá un impacto significativo en el ritmo de ventas, exportaciones e ingresos de divisas; la medida es claramente más efectiva que la anterior, pero de ninguna manera soluciona el problema cambiario de fondo: exceso de pesos, tipo de cambio atrasado y brecha. Es un parche".

Para Jorge Vasconcelos, del Ieral de la Fundación Mediterránea, este "dólar especial" genera riesgo de interferencia en múltiples contratos, dada la importancia que tiene la soja como unidad de cuenta y medio de pago. El resto de los cultivos y actividades, indica, quedaría con un tipo de cambio más atrasado, por lo que habría un impacto a favor de la "sojización" del campo, complicando actividades ganaderas que utilizan el maíz como insumo.

De todos modos, destaca, se trata de "medidas puntuales" que "no alcanzan a despejar la incertidumbre de la larga transición hasta el traspaso presidencial de diciembre de 2023". Vasconcelos espera que aumente "fuerte la liquidación", ya que las aceiteras y cerealeras van a tratar de "calzar" todas las operaciones de compra que hagan a \$200, pero en octubre,

si no se prorroga la medida, "estaremos un poquito mejor en reservas, pero el drenaje volverá".

A Miazzo le preocupa el efecto monetario de la decisión, ya que el Banco Central comprará dólares a \$200 para venderlos a \$60. "Si se esperan alcanzar US\$5000 millones, perderá \$300.000 millones-dice-. ¿Qué hace en ese caso? Los imprime. Si el problema original es el exceso de pesos, solo es posible avanzar en este esquema si después hay una devaluación que lleve el dólar a \$200".

Massa adelantó que el jueves el Central tomará medidas para esterilizar esos pesos. "Interpreto que seguirán subiendo las tasas, esa es la primera derivada. Seguirán inflando los pasivos remunerados del Central y recogiendo liquidez con tasas efectivas anuales de David Miazzo, de la Fundación 100% o más. Después de esa movida monetaria, si no hay ajuste fiscal la devaluación quedará como la primera opción para licuar la ascendente deuda del Central", expresa Vasconcelos.

> Para Jorge Ingaramo, el anuncio respondió a la idea que tenía Massa antes de asumir, cuando apuntaba a un valor que combinara "60% de dólar oficial y 40% de dólar bolsa, sin el jeroglífico que implicaba la resolución anterior del Banco Central. A partir de este lunes los dólares están; la soja está. Es un paso sustantivoaliviandolas cuentas externas, se recauda. Se actuó de manera inteligente, pasándole directamente el dólar al exportador para que use las prefinanciaciones que están".

"Loquebuscaesqueel productor tenga el dólar link para que compre su seguro de cambio-agregó-. El ministro está dispuesto a devaluar solo para la soja, eso es claro. No para el resto de la economía".

UnreportedeAZGroupdacuenta de que es una mejora "discreta" respecto de lo quevenía cobrando el productor. Significa que, en vez delos\$52.000/tdelasemanapasada pasa a \$74.000/t. Esto permitiría que compre US\$263,3 MEP en vez de los US\$183,6 de antes.

Según cálculos de Sofía Ganly, el nuevo valor sigue "muy por debajo" del que percibe el productor uruguayo(US\$570/t). Aun con la mejora, el argentino cobra 46,1% del precio internacional por el efecto de los derechos de exportación y del diferencial cambiario.

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ECONOMÍA | 19

"Para intentar resolver un problema coyuntural, el Gobierno vuelve a beneficiar a los mismos actores de siempre. Estamos convencidos de que debe existir una única paridad y no una mejora para un solo producto"

Carlos Achetoni

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

"La medida no aumenta las exportaciones, solo las trataría de adelantar y en los meses siguientes habrá menos para vender. Es un acuerdo entre las aceiteras y el Gobierno que va a hacer caer el precio de la soja argentina"

Santiago del Solar

PRODUCTOR Y EXJEFE DE GABINETE DE AGRICULTURA

"Esta condición es una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno. La decisión de venta está en el productor, y será él quien decida cuándo"

**Gustavo Idígoras** PRESIDENTE DECIARA-CEC

# En el campo criticaron que la medida sea solo temporal

Dirigentes y productores reclamaron también que puedan cobrar el precio internacional de la soja; apoyo de las cerealeras

### Mariana Reinke LA NACION

Traselanunciode un nuevo régimen para agilizar la venta de soja, a través de un mecanismo en el que los productores venderían hasta el 30 de septiembre a un tipo de cambio en torno a los \$200, para dirigentes

yreferentes del sector este esquema "transitorio" deja muchas incógnitas. Se mostraron reacios a creer que en solo 26 días haya resultados positivos para el campo. Entienden que el beneficio es solo para la industria. Para Nicolás Pino, presidente de

la Sociedad Rural Argentina (SRA), "esta medida del dólar soja, si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como pasa en países vecinos, como Uruguay o Paraguay". Y se preguntó: "El anuncio es transitorio para septiembre, pero ¿qué va a pasar en octubre? No es justo con los que, por ejemplo, vendieron la semana pasada. La cantidad de operaciones comerciales que están ligadas al predamientos?"Yagregó:Esperaremos la publicación oficial de estos anuncios, para entender bien cuál es el alcance e implementación".

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, dijo que el Gobierno,

"para intentar resolver un problema coyuntural, vuelve a beneficiar a los mismos actores de siempre. Estamos convencidos de que debe existir una única paridad y no una mejora para un solo producto: la situación requeriría políticas públicas integrales", expresó.

En tanto, Santiago del Solar, productor y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri, dijo que esta medida "es una señal muy extraña que desorienta mucho al mercado de futuros, donde, al tener un precio distinto por un período muy corto, desarbitra las posiciones. Esta medida no aumenta las exportaciones, solo las trataría de adelantar, y en los meses siguientes habrá menos para vender".

Por otro lado, aseguró que el corto plazodela medida pone al productor que quiera vender en una situación complicada. "El problema está en la logística de aquel productor que quiera acceder a los \$200 por dólar, yen ese período corto se deben pedir cupos, hay que cargar y despachar. cio de la soja ¿a qué precio se van a Por eso, la estrechez temporal juega tomar? ¿Qué pasará con los arren- a favor del exportador, es decir, está en una situación dominante donde hará valer su capacidad de carga y descarga. Estoes un acuerdo entre la industria aceitera y el Gobierno, no cabeduda, v se excluvó al resto de los granos: necesidad imperiosa del Gobierno por divisas y necesidad impe-

riosa de la industria para moler soja. Esto de querer concentrar todas las exportaciones en un mesva a hacer caer el precio de la soja argentina durante ese periodo", afirmó.

Por su parte, Néstor Roulet, productory consultor agropecuario, señaló que en el campo hay un "doble ánimo: por un lado, se baja la presión impositiva, pero solo de un sector, y loque se reclama es que se baje la presión del sector agropecuario en general". Esto, advirtió, "va a perjudicar indiscutiblemente a todos los otros sectores en los costos de su producción que utilizan expellery harina de soja como parte de la alimentación. Está mal asesorado Massa cuando dijo que esta medida no va a influir en los costos de la alimentación en el mercado interno", remarcó.

Para Gustavo Idígoras, presidente dela Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), "esta nueva condición es una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno".

"La decisión de venta está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que este tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de mes". indicó. "Esta medida muestra que el Gobierno debe trabajar una política que reduzca de forma permanente la alta carga tributaria", añadió.

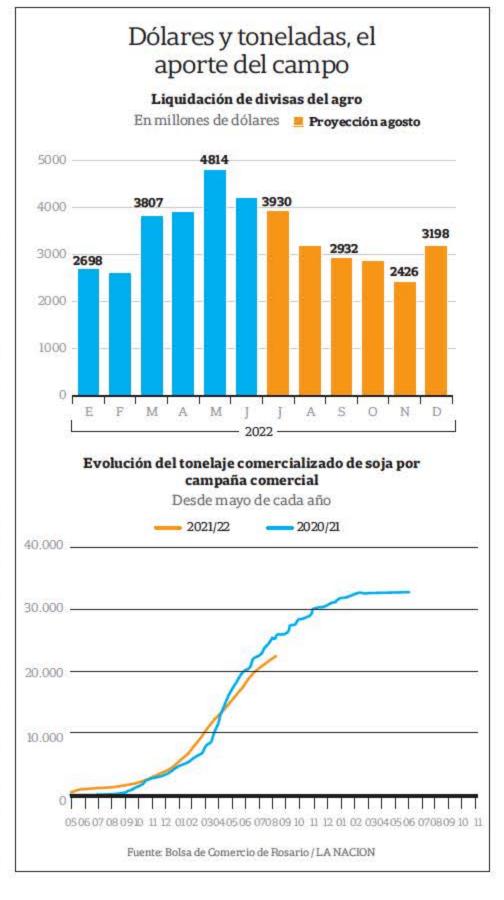

# Un cambio de estrategia con el sector ante la urgencia

**EL ANÁLISIS** Cristian Mira

### Viene de tapa

LA NACION

Frente a la necesidad de recomponer las reservas del Banco Central, el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar un dólar a \$200 hasta fin de este mes para las ventas de soja, optó por el pragmatismo.

"Es la primera vez que un gobierno devalúa por un mes para beneficiar a los productores de soja", destacó Pablo Adreani, analista del mercado degranos, que calcula una liquidación de divisas superior a los US\$3500 millones.

En julio pasado, el presidente Alberto Fernández había señalado públicamente a los productores agropecuarios que "guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita".

Aunque la palabra de Fernández hace tiempo que está devaluada, a los productores del campo no les ca-

yó nada bien que la máxima autoridad de la Casa Rosada los acusara de especuladores. Al fin y al cabo es el presidente de la Nación.

Semanas después de aquel señalamiento público, el Banco Central anunció un esquema para liquidar la soja por el cual los productores podían comprar dólares en un 30% al valor del llamado dólar solidario y con el 70% restante colocarlos en un plazo fijo ajustable por el dólar oficial. El mecanismo, que se instrumentó con demoras, tuvo un escaso impacto.

Ahora, esta nueva medida, si se cumple con lo anunciado, representará un incremento de no menos de 32% en el precio que percibe el productor. Además, según un análisis de la corredora Zeni, la brecha cambiaria respecto del anterior "dólar soja" se reduciría de 97,2% a 44 por ciento

En ese contexto, para el consultor Teo Zorraquín, el nuevo dólar soja podría hacer que los productores vendan lo que no vendieron en agosto, incrementen las operaciones de

septiembre y probablemente adelanten las de octubre. Como contracara, posiblemente novendan otros granos, como maíz, trigo o cebada. "Aunque beneficia a los que tienen soja y es una buena noticia, genera una injusticia respecto de las otras producciones del agro", señaló.

Durante septiembre la brecha cambiaria para el productor se reduce de 97,2% a 44%

Hay otro factor que pesa en las decisiones que tomen los productores, que es el climático. La falta de lluvias en la zona agrícola núcleo, el corazón agrícola del país, ya está provocando una merma en la producción de trigo. De los 22,5 millones de toneladas que se alcanzaron en la campaña pasada, se calcula que se llegará a 17 millones de toneladas. Para no pocos productores, el trigo y la cebada, cereales que se siembran en otoño/invierno y

se cosechan en primavera/verano, implican una suerte de "caja chica" con la cual llegan hasta la cosecha gruesa, el ingreso más importante. Es un esquema que desmiente el mito extendido sobre la existencia de "sojeros". Aunque puede haber productores que siembran solamente soja, en rigor los planteos agrícolas incluyen al ciclo trigo/soja o trigo/ maíz u otros cultivos, como el girasol. Muchos, también, hacen ganadería. En el campo nadie se llama a sí mismo "sojero".

De persistir la falta de lluvias, la siembra de maíz, que comienza este mes, se verá afectada y probablemente aumente la superficie sembrada con soja, según explican los especialistas. Todo eso podría hacer que los productores tengan una actitud más defensiva en sus estrategias deventas pese a la mejora temporal del tipo de cambio para la soja.

El nuevo dólar soja, además, abre la ronda de reclamos de otros sectores para contar con una medida similar. Alejandro Pannuzio, presidente de la Asociación de Produc-

tores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama), dijo en declaraciones radiales que "tiene que haber un dólar de economías regionales". El productor consideró: "No podemos convivir con un dólar que en la calle vale 300 pesos y que a nosotros, fruto de la exportación, nos den 135 y el resto se queda en el Banco Central. El productor se va fundiendo y cada vez hay menos mano de obra", expresó.

En términos de relación con el campo, Massa logró limar asperezas con la Mesa de Enlace. Aunque ninguno de sus dirigentes quiso mostrarse ayer en el microcine del Ministerio de Economía, alegando viajes al interiory cuestiones personales, lo cierto es que el ministro de Economía congeló el clima de protesta que vivía el ruralismo con los tractorazos que llegaron a Buenos Aires en abril pasado. Para el kirchnerismo, el campo, como en 2008, volvía a ser el enemigo. Ahora, frente a la escasez de reservas, entró en otra categoría. Hay un cambio de estrategia ante la urgencia. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL



### Convocatorias

Convocatoria LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DESEGUROS GE-NERALES. ASAMBLEA GENE-RALORDINARIA. CONVOCA-TORIA. De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración de LA SEGUN-DA Cooperativa Limitadade Seguros Generales convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 21 de octubre de 2022 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en calle Paraguay 755, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Constitución de la Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados presentes 2. Designación de dos delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 3. Designación de la ComisiónElectoral(Art.Nº49del-EstatutoSocial). 4. Retribución institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2022/2023 (Art. Nº 51 del Estatuto Social). 5. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario, y de los saldos de la cuenta Ajuste de Capital, correspondientes al Ejercicio ce-

### Convocatorias

rrado al 30 de junio de 2022. 6.

Informe Gerencia General. 7. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante el Ejercicio. (Art. Nº 15º Ley №20.091). 8. Autorización para la asociación con personasde otro carácter jurídico para la cobertura de riesgos de cualquier naturaleza. 9. Fijación de los límites de las zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social. 10. Elección de: a-) Tres Consejeros Titulares por las zonas: Sur de Santa Fe; Norte de Santa Fe y Oeste de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia, por tres años en sustitución de los señores: Dante Roberto Forniglia; Gustavo Dario Saita y Roberto Mario Sánchez, por terminación de mandato.b-) Quatro Consejeros suplentes por las zonas. Sur de Santa Fe; Norte de Santa Fe; Oeste de Buenos Aires, La Pampa y Patagonia y Noreste de Buenos Aires, por tres años en sustitución de los señores: Ariel Daniel Cavallt Lucas Rafael Magnano y Sergio Aníbal Kees, por terminación de mandato y Juan Carlos Ceccarelli, por fallecimiento. c-) Un Consejero Titular Zona Sur del país; en sustitución de la señora Isabel Larrea, por terminación de mandato. d-) Un Consejero Suplente Zona Sur del país, en sustitución del señor José Luis Dominguez Artía por terminación de mandato. e-) Elección de un Síndico Titulary un Síndico Suplente por un año en sustitución de los señores Ramón IsidroMarchetti y Francisco PedroFarrás respectivamente, porterminación de mandato. Rosario, 5 de septiembre de 2022 El Consejo de Administra-

LA SEGUNDA COOPERATIVA

### Convocatorias

LIMITADA DESEGUROS GE-NERALES ASAMBLEAS ELEC-TORALES DE DISTRITO. CON-VOCATORIA. A EFECTUARSE EL DÍA 21 DESETTEMBRE DE 2022, A LAS 15,30 HORAS. Teniendoencuenta que, de acuerdo con lo establecido en los Incisosa), b) y c) del Artículo 32º del Estatuto Social de LA SE-GUNDA COOPERATIVA LIMI-TADA DE SEGUROS GENERA-LES constituyen DISTRITOS ELECTORALES las siguientes entidades, se consigna la cantidad de delegados entre paréntesis: Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ACEVEDO (3); Unión Agropecuaria Ltda. de ALCORTA (5); Soc. Agrop. Ltda. de ALMA-FUERTE (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ARANGUREN (3): Coop. Agrop. Ltda. de ARMS-TRONG (5); Coop. Agric. Ganad Ltda ARROYO CABRAL (1); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de ASCENSION (5); Unión Agric. Ltda de AVELLANEDA (5); Produc. Rurales del Sud Ltda de BAHIA BLANCA (5); Coop. Agric. Lucienville Ltda. de BASAVILBASO (2); Coop. Agric, Ganad, Ltda, de BERRO TARAN (2); Coop. Agrop. Ltda. de BOLÍVAR (4); Coop. Agríc. Ganad Ltda. de BOUQUET (4); Coop. Agríc. Gan. Sombra de Toro Ltda. de CABILDO (5); Coop. Agrop. Ltda. de CARABE-LAS (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de A. Alsina de CARHUE (5): Coop. Agric. Gan. e Ind. Ltda. de CARMEN DE PATAGONES (5); Coop. Agríc. Ganadera Ltda. de CARRERAS (4); Coop. Agrop. de C. Casado Ltda. de CASILDA (3); Coop. Agric. Mixta Ltda. de CAÑADA DE GOMEZ (5); Coop. Tamb. y Agric. Ltda. La Industrial Arg de CENTENO (4); Coop. Defensa de Agricultores Ltda de CHACABUCO (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de CHI-VILCOY (4); Graneros y Elevadores Arg. Soc. Ltda. de COLON (5); Soc. Unión Popular Ltda. de

COLONIA SILVIO PELLICO (4):

### Convocatorias

Coop. Agrícola Ltda. de CONE-SA (5); Coop. Agrop. Gral San Martin de CNEL. SUAREZ (5): La Agrícola Regional Ltda. de CRESPO (5); La Emancipación Soc. Mixta Ltda.de DARRE-GUEIRA (5); Coop. Agropecuaria Ltda, de DARREGUEIRA (5); Coop. Agrop. Unificada Ltda. de ELORTONDO (5); Coop. Agric. Gan. Ltda. de ESPAR-TILLAR (4); COTAGRO Agrop. de GENERAL CABRERA (5); Coop. Agric. Mixta La Protectora Ltda. de GENERAL GALAR-ZA (5); La Ganadera Gral. Ramírez Ltda. de GENERAL RA-MIREZ (5); Coop. Agric. Unión Regional Ltda.de GENERAL RAMIREZ (5); Coop. Agric. Ltda. de GENERAL ROJO (2); Soc. Agríc. Ganadera Ltda. de GENERAL SAN MARTIN (L.P.) (1); Coop. Rural Ltda. de GENE-RAL VIAMONTE (5); Coop. Agrícola Ltda. de GODOY (5); Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de HENDERSON (5); Coop. Agrícola La Vencedora Ltda. de HERNANDO (5); Coop. Agric Ganad Ltda de HU-GHES (3); Coop. Agrop. Mixta Ltda. de IRIGOYEN (5); Liga Agrícola Ganadera Ltda. de JU-NIN (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. de JUSTINIANO POSSE (5); Coop. Agrop. Unión Ltda de JUSTINIANO POSSE(5); Coop. Agropecuaria La Segunda Ltda. de LA DULCE (5); Coop. Agropecuaria LA VIOLETA (5); Coop. Agric. Ganad. Ltda. LAR-TIGAU (2); Unión Agríc. Soc. Ltda. de LEONES (5); Coop. Agrícola Ganad. La Unión de LLAMBI CAMPBELL (1); Coop. Agropecuaria Ltda. de LOPEZ (5); Coop. Agrop. El Progreso. deLUCAS GONZALEZ (5); Atreu-Co Agrop. Ltda. de MA-CACHIN (5); Coop. Agrop. Ltda. de MALABRIGO (5); Coop. Agropecuaria Gral. Paz Ltda. de MARCOS JUAREZ (5); Coop. Agric Mixtade MARGARITA Ltda. (2); Coop. Agric. Ltda. La Unión de MARIANO H. AL-

### Convocatorias

FONZO (5); Coop. Agrop. Ltda. de MAXIMO PAZ (5); Agrícola Ltda de MICAELA CASCA-LLARES (2); Coop. Agric. Ganad. Ltda. MONTEBUEY (4); Agrícola de MONTE MAIZ Ltda (2); Agric. Mixta Ltda. de MONTECARLO (5); Agrop. Gral Ltda. de NECOCHEA (5): Coop. Agrop. Gral. Belgrano Ltda. NOETINGER (I); Agraria Ltda OLAVARRÍA (5); Agrop. Ltda de PEREZ MILLAN (5); Agric. Ganadera Ltda. de PEY-RANO (5); La Alianza Agríc. Gan. Ltda. de PIGÜE (5); Coop. Agrícola Ganadera Ltda. Guillermo Lehmann PILAR (5); Ganadera Agrícolay Cons. Ltda. de PORTEÑA (5); Agrop. Ltda. de POZO DEL MOLLE (2); Agric. Gan. Ltda. de PUAN (5); Coop. Agric. Ganad. v Consumo Ltda PUERTO SAN JULIAN (5): Agrop. Ltda de PUJATO (1); Agrícola Ganadera Ltda. de RAUCH (5); Agropecuaria e In-dustrial de RAUCH Ltda. (5); Ganaderos de Río Negro y La-Pampa Coop. RÍO COLORADO (1); Agric. Ganad. Ltda. de SA-LADILLO (5); Agrop. de SAN ANTONIO DE ARECO (1); Coop. Agric. y de Consumo Ltda. de SAN GUILLERMO (5); Agrícola Ganadera Ltda, de SAN IERO-NIMO SUD (2); Agric. Ganad. Ltda. "San Miguel" de SAN MI-GUEL ARCANGEL (3); Coop. Arrocera de SAN SALVADOR Ltda (1); Agric. Gan. Ltda. La Unión de SANTA CLARA DE BUENA VISTA (4); Agraria Unión y Fuerza de Santa Isabel y Teodelina Ltda de SANTA ISABEL (5); Agric. Ltda. de SARGENTO CABRAL (3); Agricultores Unidos Agríc. de TAN-CACHA (5); Agrop. Ltda. de TANDIL (5); Rural Ltda de-TORNOUIST (2): Rural Limitada ALFA de TRES ARROYOS (4); Agraria Ltda. de TRES ARROYOS (5); Agrop. Ltda. de VENADO TUERTO (5); Agríc. Ganad Ltda. de VIDELA (2);

Agric. Ganad. Fed. de VILL.A

Convocatorias

CAÑÁS (5); Agrop. de VILLA MUGUETA (1); Agrícola de Ramallo Ltda. de VILLA RAMA-LLO (5); Agric. Gan. y Cons. La Trinidad Ltda de VILLA TRI-NIDAD (2); Arroceros de VI-LLAGUAY Soc. Coop. Ltda. (4); sede de La Segunda C.L.S.G. ROSARIO (25), el Consejo de Administración convoca a los asociados de dichas Entidades que a su vez sean asociados de LA SEGUNDA Cooperativa Limitada de Seguros Generales y que figuran en el respectivo padrón, a la Asamblea Electoral de Distrito que se celebrará el día 21 de setiembre de 2022 a las 15:30 horas, en la sede de cada una de las Cooperativas Agropecuarias enumeradas anteriormente. En sede de la-Entidad, calle Brigadier General Juan Manuel de Rosas 957 Rosario, se convoca a los asociados para el distrito Rosario. En todas las Asambleas Electorales de Distrito, se considerará el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. EleccióndePresidenteySecretariodelaAsambleaElectoraldeDistrito. 2. Designación de dos asociados para que suscriban el Acta juntamente conelPresidenteyelSecretario. 3. Elección de Delegado(s) Titular(es) y Suplente(s) para asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Rosario el día 21 de octubre de 2022 a las 10 horas. Rosario, 5 de septiembre de 2022 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. La Se gunda Cooperativa Limitada

Convocatoria

de Seguros Generales.

SOCIEDAD RURAL ARGENTI-NA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL OR-DINARIA DESOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTI-NA, EL JUEVES 22 DE SEP-TIEMBRE DE 2022 Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos

### Convocatorias

Sociales, se convoca a los señoressocios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Juncal 4450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 22 de septiembre de 2022, a las 15.30 horas a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Homenaje a los socios fallecidos. 2Designación de escrutadores para el acto eleccionario. 3.a) Elección de un Presidente yun Vicepresidente, siete Vocales Generales Titulares y tres Vocales Generales Suplentes por el período 2022-2024, a pluralidad de votos, en reemplazo de Presidente Nicolás Franco Pino; Vicepresidente Marcos Pereda; Vocales Generales Titulares Juan Manuel Bautista; Jorge Born (h); Raúl Etchebehere; Carlos Gregorio Odriozola; Angel Luis Rossi; Carlos Alberto Antonio Vera y Daniel Werthein; y Vocales Generales Suplentes, Eloisa Frederking; Juan Bautista Nogués Miguens y Federico Manuel Steverlynck, quienes terminan su mandato. b)Elección por distrito de catorce Vocales Titulares, por el período 2022-2024, de acuerdo con los artículos 15° y 17° de los Estatutos Sociales en reemplazo de los que terminan su mandato, Marcos María Mathé; María Mercedes Lalor, Adela Nores Bodereau; Alejandro M.P. Ferrero; Juan Fraser Botting; Ricardo Firpo; Juan Diego Etchevehere; Francisco Velar; Manuel G. García Solá; Martín Miguel Saravia; Marco Aurelio Padilla: Alfredo L. Vila Santander; Ernesto Nicolás Ayling; y Marcelino Francisco Díaz. c) Elección de un Vocal Suplente, por cada uno de los catorce distritos, por el período 2022-2024, de acuerdo con el artículo 20º de los Estatutos Sociales, en reemplazo de los que terminan su mandato, Guillermo Patricio Puras; Adela Bancalari: Alberto C. Pereyra Iraola; Guillermo M.



# Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) – LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN

Dirección: Av. Manantial Sur Cnel. Zelaya Sur. Nomenclatura catastral: Circunscripción: 1; Sección: 16; Manzana/Lámina: 7; 93M4, 93M5, 93M6, 93M7, 93M8, 93M10, 93M10, 93M11, 93M12, 93M13. Coordenadas geográficas: -26.861139. -65.249083. Cantidad de viviendas: 1658

PREDIO: LUJÁN, PCIA. DE BUENOS AIRES

Dirección: calles 317 Las Begonias y 316 Los Claveles. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6 Parcela: 1131-g. Coordenadas geográficas: 34°32′49.2″S 59°07′36.1″W. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: BARRIO TRANSPORTE, SANTA FE Dirección: 9 de Julio, D Matheu, M. de Azcuénaga, 4 de Enero. Nomenclatura catastral: Dpto.: 10, Dto.: 11, Pol: 04, Sec. 04, Mz.: 1373, P:1. Coordenadas geográficas: -31.593250, -60.694944. Cantidad de viviendas: 192.

Dirección: Constituyentes entre calle H. Vrigoyen y calle Islas Malvinas. Nomenciatura catastral: Circ.: 9 Pc.: 1619A. Coordenadas geográficas: -34.45471843318128, -58.73557927382057. Cantidad de viviendas: 256.

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





# Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) propia LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Dirección: Av. Polonía 140, Calle Lavalle y Calle La Prensa. Nomenclatura catastral: Circ.: 1 - Sector 17 - División: Manzana - 45, Parcela: Urbano - 2. Coordenadas geográficas: -45.88060091367221, -67.51617849074. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: SAN ANTONIO DE ARECO, PCIA. DE BS. AS. Dirección: Calle Burgueño y Carlos Merti. Nomenciatura catastral: Circ. I, Secc. B, Fr. 1, Pc. 1b. Coordenadas geográficas: -34.260438765608, -59.481051851901924. Cantidad de viviendas: 96.

Dirección: Calle Dorrego esquina Godoy Cruz. Nomenclatura catastral: 13-01-01-0034-000008-0000-3 y 13-01-01-0028-000003-0000-9. Coordenadas geográficas: -32.724141262511786, -68.59743910767767. Cantidad de

PREDIO: QUERANDIES, CIUDAD EVITA, LA MATANZA, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Martin Miguel de Güemes y Coronel Espejo. Nomenclatura catastral: Circ. VII - Sección D - Mz 196/197 Mat. 197 187.348 a 187.364 - Mz 196 187.347 a 187.365 y 187.385 a 187.393). Coordenadas geográficas: -34.72428, -58.53224. Cantidad de viviendas: 218.

PREDIO: VILLA DOMÍNICO, PCIA. DE BS. AS.

Dirección: Lindero c/ calles Matanza, Chascomús, Lafuente y Crisólogo Larralde. Nomenclatura catastral: Circ. II - Sec. I - Fracción II - Parcela 1. Coordenadas geográficas: -34.70535, -58.339022. Cantidad de viviendas: 106

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados.

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 14 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo dia, a las 12:30 hs.

Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.



PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat



ECONOMÍA | 21 LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# Por segundo mes seguido, cayeron en agosto las ventas de los comercios

INFORME DE CAME. La baja fue de 2,1% interanual, aunque mantienen un alza de 1% en el acumulado de ocho meses; textil e indumentaria (-15,9%) fue el rubro que más sufrió

Las ventas en los comercios minoristas registraron en agosto una baja de 2,1% interanual, pero acumulan un crecimiento de 1% en los primeros ocho meses del año, según el habitual relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Con este resultado, agosto es el segundo mes consecutivo en el que se retraen las ventas minoristas respecto del año pasado.

La entidad que representa a pequeñas y medianas empresas señaló en su informe que el mes pasado "los comercios trabajaron con mayor certidumbre, con precios relativamente más estables, pero con un consumidor medido al momento de realizar compras", y explicó que "la observación general es que se sintió la falta de dinero en la calle para sostener ventas, especialmente en el rubro indumentaria".

En tres de los seis rubros relevados se redujeron las ventas en la comparación interanual: estos fueron calzado y marroquinería (-5,1%), bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-2,2%), y textil e indumentaria, con una caída de 15,9%, fue el rubro que sufrió la baja más pronunciada.

Por otra parte, siempre en la comparación interanual registraron subas los rubros de farmacia

y perfumería (+2,9%), alimentos y bebidas (+2,8%) y ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción (+0,4%).

Respecto de la baja de las ventas en el sector textil, el informe de CAME señala que "los comercios consultados explicaron que el dólar les marca mucho la tendencia, y por eso vienen atravesando meses malos. La indumentaria es muy elástica al poder adquisitivo, y el menor poder de compra del ingreso familiar, conjugado con precios que llegan a duplicar a los del año pasado, están alejando a los com-

Según el último informe de in-

flación del Indec, los precios del rubro prendas de vestir v calzado aumentaron en julio 8,5% (frente a un promedio de inflación de 7,4%), mientras que en el acumulado de 12 meses los precios subieron 96,7% (contra un 71% del IPC general).

"Un factor adicional que mencionaron varias empresas es que los fabricantes venden sus productos por redesy la gente, aun cuando los precios no siempre son más económicos que en el comercio minorista, compra allí", agrega el estudio de la entidad empresarial.

La falta de provisión de mercadería en tiempo y forma, frecuente en tiempos de alta inflación, se vio reflejada en las opiniones de representantes de varios sectores, como alimentos y bebidas, bazar y decoración, calzado y marroquinería y ferretería y materiales eléctricos y de la construcción, según consigna el informe.

En alimentos y bebidas, principal rubro de consumo masivo, las ventas crecieron 2,8% anual en agosto, aunque "la percepción general fue que las ventas estuvieron firmes en las primeras dos semanas del mes y aflojaron en las dos restantes. Muchos comercios relevados observaron que se nota la falta de poder adquisitivo", según la CAME.

El 44% de los comercios relevados señalaron que sus ventas fueron buenas o muy buenas, 2,6 puntos más de respuestas positivas que en julio. "También llamó la atención empresarial el incremento observado en los precios de los alquileres para los comercios de este rubro". agrega el informe.

El relevamiento de la CAME abarcó a 1157 comercios pequeños y medianos en las principales ciudades del país entre el 1º y el 2 de este mes.

# clasificados

### Convocatorias

Vitelli; Tomás M. Steverlynck; Guillermo Cullen, Beltrán Benedit Martin Moncada; Enrique Zanín; Luis Elías; Miguel Seleme (N); Pablo Antonio Della Lucía; Jenny Marina F. Facht; y María Cecilia Fernández Gotti d)Elección de dos Vocales Titulares vun Suplente por los Socios Adherentes, por el período 2022-2024, de acuerdo con los artículos 15°, 19° y 20° de los Estatutos Sociales, en reemplazo de Andrés F. Calderón; Ricardo Smith Estrada y Mauricio U. Sordelli, respectivamente. e) Elección de dos Vocales Titularesy un Suplente por el Consejo Federal, por el período 2022-2024, de acuerdo con los artículos 15°, 18° y 20° de los Estatutos Sociales, en reemplazo de Mariano W. Andrade; Máximo E. Russ y Osvaldo Simiele, respectivamente.f)Elección de un Vocal General Suplente por el periodo 2022-2023, en reemplazo de Soledad Diez de Tejada Cossio, que renunciara, 4.Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como Socios Vitalicios. 5.Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad. 6. Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad y entrega de medallas. 7. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 8. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2022-2023 integrada por tres socios activos o vitalicios. 9. Nombramiento de tressocios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. Buenos Aires, junio de 2022 ELOISA

### Edictos **Judiciales**

FREDERKING CARLOS G.

ODRIOZOLA SECRETARIOS

El Juzgado en lo Civil y Comercial nºUNO, deTres Arroyos, cita yemplaza por TREINTA días a herederos y acreedores de-MOISÉS RODRIGUEZ FER-NANDEZ. Dr. Fernando Marcelo Elizalde. Juez.

El juzgado de primera instancia en lo Civil yComercial nº 18 de La Plata a cargo de la Dra. María Verónica Leglise, Juez, enlos autos caratulados PRATES

### **Edictos Judiciales**

JUAN C/ PAYASLIAN ARTURO S/PRESCRIPCIONADQUISITI-VA" cita y emplaza a los herede ros del demandado Arturo Payaslian yquien se crea con derecho al dominio del inmueble situado en City Bell delpartido de La Plata cuyas designaciones catastrales son Circ. IV, Sec. F Manz.41 Parc. 6, Matrícula Nro. 144.267 (055). Para que en el término de diez díascomparezcan a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajoapercibimiento de nombrar un Defensor de Pobresy Ausentes para que los represente (Art. 341 del CPCC.). María Verónica Leglise Juez. Sepublicarán por el plazo de dos días en el Diario La Nacion delaCABA.

El Juzgado Nacional de Ira, Inst. del Dr. Horacio Robledo, Secretaría Nº 49, sito en Av. Callao 635, Piso 4°, CABA, hace saber por cinco días que en los autos: VENTIVO EXTRAJUDICIAL\* (Expte. Nº 12286/2022)" que en 23.8.2022 se ha declarado presentado el acuerdo preventivo extrajudicial de SETEXS.A., CUIT 33-65552467-9. Se hace saber a los acreedores que podrán formular oposición al acuerdo preventivo extrajudicial presentado, dentro de los 10 días posteriores a la última publicación de los edictos, en los términos del art. 75 de la LOQ (conf. Ley 25.589). Así mismo se ha dispuesto la suspensión los juicios de contenido patrimonial contra la deudora en los términos del art. 21 incs. 2º y 3º de la LCQ (art. 72 In fine de la LCQ). Buenos Aires, de Agosto de 2022. SONIA SANTISOSE-CRETARIA

### **Edictos Judiciales**

Edicto Se comunica por el plazo de (5) días (art. 27 Ley 24522) que en los autos caratulados "CROP ARGENTINA SA S/ PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO". Expte. 11012509, radicado ante el Juzg. Ira. Inst y 4ta Nom. en lo Civ., Com. Y Flia Secretaría Nº8-de Villa María-Provincia de Córdoba- se ordenó por Sentencia Nº 66 del 03/08/2022 rectificada por Auto Nº257 del 04/08/2022 (firmada por Dr. Monjo Sebastián Juez de Ira. Inst.): 1) Declarar la apertura del concurso preventivo de "CROP ARGENTINA S.A." CUIT 30-71672566-5, con domicilio en calle Lago Strobel N593 de la ciudad de Villa María (Córdoba) y con domicílio procesal en calle 9 de Julio Nº147, Ier. Piso de Villa María (Córdoba). III) Fijar hasta el día 14 de octubre próximo a los fi-

SETEXS.A.s/ ACUERDOPRE-

### 22/08/2022.- Dr. Mario Cesar

Edicto EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y CO-MERCIAL Nº 7 DE LAPLATA A CARGO DEL DR. FEDERICO MARTÍNEZ, JUEZ, EN LOS AU-TOS CARATULADOS "PRA-

nes de que los acreedores pre-

senten sus pedidos de verifica-

ción ante el Síndico designado

(art. 14 inc. 3 LOQ), Síndico Con-

tador Mario Roberto Resio con

domicilio en calle Salta 1475 Lo-

cal 2 de Villa María, Provincia.

viernes de 08:00 a 12:00 hs. y de

de Córdoba, los días lunes a

16:00 a 20:00 hs., dirección de

hasta el 30/11/2022 para que la

Sindicatura presente Informes

23/03/2023 se deberá presenta

Informe General. Oficina:

correo electrónico mariore

sio@hotmail.com.(). Fijar

Individuales (). XIII) El

### Edictos Judiciales

TESJUAN C/ BERNAL JUAN JO-SES/ PRESCRIPCION ADQUI-SITTVA LARGA" CITA Y EM-PLAZA ALSR. JUAN JOSÉ BER-NAL YA QUIEN SE CREA CON DERECHO AL DOMINIO DEL INMUEBLEOBJETO DE AUTOS CITO EN EL PARTIDO DE LA PLATA, MATRICULA 225279 (055) NOMENCLATURA CA-TASTRAL CIR 4 SECC F, MANZ 29 PARC 15, PARA QUEEN EL TÉRMINO DEDIEZ DÍAS COM-PAREZCAN A HACER VALER SUS DERECHOS EN EL PRE-SENTE JUICIO, BAJOAPERCIBI-MIENTO DE NOMBRAR UN DEFENSOR DE POBRES Y AU-SENTES PARA QUE LOSRE-PRESENTE LA PLATA 4 DE MARZO DE 2022 EL PRESEN-TE EDICTO SE PUBLICARA POR UNDIA EN EL BOLETIN JUDICIAL y en el DIARIO LA NACIÓN DECAPITAL FEDE RALLA PLATA 4 DE MARZO DE 2022 IUAN IGNACIO AR-GÚERO AUXILIAR LETRADO

El Juzgado Nacional de Ira Instancia en lo Civil Nro 109 a cargo del Dr. Luis R. J. Sáenz, Juez Subrogante, secretaría única acargo del Dr. Alejandro Lionellriarte sito calle Talcahuano-490 piso 4to de la Ciudad de-Buenos Aires, en autos GAR-CIA, BENITO C/ACUÑA, JONA-TAN EMILIANO Y OTRO-Ss/DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUER-TE)expte Nro. 90895/2016, ordena lapublicación del presente edictopor dos dias en el diario LANACION, citando a JU-LIANGABRIEL LOPEZ D.N.I. 92.997.560, para que en el plazode 15 dias comparezca a tomaria intervención que le corresponda en autos bajo apercibimiento de designársele al Defensor Oficial para que lo re-

### Edictos Judiciales

presente en juicio. Buenos Aires, 17de agosto de 2022 ALE-JANDRO L. IRIARTE Secreta-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal hace saber que Mariana Andreina DELHON ANDRADE, DNI Nº95.157.049 de nacionalidad República Bolivariana de Venezuela y de ocupación Comerciante, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Qudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 9 de Septiembre de 2021.- N. IAVIER SA-LITURI SECRETARIO

### Edicto

"El Juz. Nac. de Ira. Inst. en lo Comercial Nro. 17 a cargo del Dr. Federico A. Guerri, Sec. Nº 33, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 3º piso, CABA, hace saber que el 15.6.2022, en los autos caratulados: "ASOCIACION POR LA DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/CENCO-SUDS.A.S/SUMARISIMO\* (Expte N°25.626/2017), se resolvió homologar el Acuerdo Transaccional celebrado entre las partes, respecto del objeto de la referida causa, mediante el cual Cencosud S.A. deberá reintegrar -dentro de los ciento veinte (120) días de homologado el convenio-las sumas abonadas en concepto de cargo por servicio postal. La restitución

### Edictos Judiciales

podrá realizarse respecto de

clientes, mediante la acreditación correspondiente en la cuenta de la tarjeta ŒNCO-SUD de cada usuario. Dentro del mismo término, CENCO-SUD podrá compensar, en todo o en parte, los saldos adeudados de aquellos clientes que registren mora en el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto alos ex clientes, la restitución se realizará a través de CO-ELSA Compensadora Electrónica S.A.-, a las cuentas que los mismos posean en entidades bancarias o financieras. Transcurridos cinco (5) años, desde que quede firme la homologación del presente Acuerdo Transaccional el importe total sobrante de las sumas que no puedan ser restituidas será depositado judicialmente en la cuenta de estas actuaciones a fin de asignarle el destino correspondiente en los terminos del art. 54 de la LDC, o disponer su donación a una entidad benéfica. Para mayor información, en tomo a los mecanismos de restitución y demás cuestiones vinculadas, se le hace saber que se encuentra a disposición el canal de contacto a través de la línea de atención telefónica: 0810-9999-627. Asimismo, se dela constancia que los consumidores o usuarios que así lo deseen deberán manifestar mediante presentación en estos autos su voluntad de no ser alcanzados por el acuerdo arribado, dentro del plazo de noventa (90) días hábiles desde que adquiera firmeza la resolución que dispuso la homologación del acuerdo. A tal efecto, se le hace saber que la

### Otros

### Otros

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888 CIRCULACIÓN NACIONAL

> INSTITUTO NACIONAL DE SE-MILLASEn cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91. se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de cáñamo(CannabissativaL) de nombre CELOSA 10 obtenida por Diego Di Maggio. Solicitante: Diego Di Maggio Representante legal: Diego Di Maggio Ing. Agr. Patrocinante: Marcos del Pino Fundamentación de novedad: Se compara CELOSA 10/CAT3/EVA en los siguientes caracteres: Formadel cotiledón: Oboval estrecha / Oboval ancha / Oboval media; Altura natural de planta: Media / Baja / Alta; Proporción de plantas femeninas: Media / Media / Alta; Grosor del tallo principal: Delgado / Medio / Medio; Color del tegumento de la semilla Marrón gris / Marrón gris / Marrón amarillento; Número de foliolos: medio / medio / medio. Fecha de verificación de estabilidad: 01/12/2020 Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito. Descuentos con Club La Nación.

Clasificados

'C", CABA, Tel 4515-4630.

OBRA REACONDICIONAMIENTO EXPLANADA ESCALINATA DEL EJE HISTÓRICO DE PUERTO MADERO

LICITACIÓN PÚBLICA S/Nº

Objeto: Licitación Pública Obra Reacondicionamiento Explanada Escalinata del Eje Histórico de Puerto Madero. Consultas al pliego: desde el 5 de septiembre al 21 de septiembre de

2022, de 10:00 a 17:00 hs. Lugar de consultas y retiro del pliego: Juana Manso 555, piso 3° "C", CABA. o en el sitio web: http://www.puertomadero.com al enlace

Licitaciones. Precio del Pliego: Pesos Doscientos Cincuenta Mil (\$ 250.000) más

Fecha, hora y lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 28 de septiembre de 2022 a las 12:00 hs. en Juana Manso 555 piso 3°, oficina

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.

PISO 3°C Buenos Aires, Argentina. Sitio web: www.puertomadero.com - Mail: licitaciones@puertomadero.com

## AgroPlan

resolución que dispuso la ho-

quedado firme con fecha 24 de

mologación del acuerdo ha

junio del corriente".

Echeverria Nº 2923 - Piso 9º Dpto. A - CP. 1428 - C.A.B.A. GANADORES DEL ACTO ADJUDICACIÓN DEL 31/08/2022

| GRUPO | ORDEN | MODALIDAD  | GRUPO | ORDEN | MODALIDAD  | GRUPO | ORDEN | MODALIDAD  |
|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|
| 55    | 115   | SORTEO     | 63    | 57    | SORTEO     | 72    | 71    | SORTEO     |
| 55    | 48    | SORTEO     | 64    | 7     | SORTEO     | 72    | 35    | LICITACIÓN |
| 55    | 3     | SORTEO     | 65    | 101   | SORTEO     | 74    | 7     | SORTEO     |
| 57    | 96    | SORTEO     | 65    | 105   | LICITACIÓN | 74    | 90    | LICITACIÓN |
| 57    | 103   | SORTEO     | 66    | 55    | SORTEO     | 76    | 7     | SORTEO     |
| 57    | 51    | SORTEO     | 66    | 42    | LICITACIÓN | 76    | 66    | LICITACIÓN |
| 57    | 50    | LICITACIÓN | 66    | 56    | LICITACIÓN | 77    | 7     | SORTEO     |
| 58    | 108   | SORTEO     | 67    | 45    | SORTEO     | 77    | 35    | LICITACIÓN |
| 58    | 80    | SORTEO     | 67    | 39    | LICITACIÓN | 78    | 7     | SORTEO     |
| 58    | 11    | SORTEO     | 68    | 7     | SORTEO     | 78    | 28    | LICITACIÓN |
| 58    | 84    | LICITACIÓN | 68    | 107   | LICITACIÓN |       |       |            |
| 59    | 96    | SORTEO     | 69    | 7     | SORTEO     |       |       |            |
| 60/61 | 15    | SORTEO     | 70    | 7     | SORTEO     |       |       |            |
| 60/61 | 117   | SORTEO     | 70    | 108   | LICITACIÓN |       |       |            |
| 60/61 | 39    | SORTEO     | 70    | 95    | LICITACIÓN |       |       |            |
| 60/61 | 33    | SORTEO     | 72    | 7     | SORTEO     |       |       |            |

muchos podrá parecerles una banalidad lo que está Locurriendo con el boom de las figuritas del Mundial de fútbol. Con razón, y sentido común, se podría decir que, con todos los problemas que hoy tiene la Argentina, "es una locura". Que hoy la gente esté pendiente de un paquete de figuritas casi de manera compulsiva. algo que se puede comprobar empíricamente en las conversaciones cotidianas y que reflejan con humor e ironía los memes que circulan por Twittery videos de TikTok, emerge como un sinsentido y un hecho menor. ¿Lo es?

Quienes seguimos y analizamos de cerca las conductas colectivas y el humor social estamos atentos a este tipo de movimientos, en apariencia triviales, porque suelen traer cifrado algún mensaje que los trasciendey que va más allá de lo que se puede apreciar a simple vista.

En plena era de la transformación digital, los argentinos se han aferrado a un viejo ritual analógico. Las figuritas son trozos de papel con imágenes que se pegan en un álbum que también es un elemento físico. Sus características son similares a las de los viejos "libros" donde se almacenaban las fotos impresas y que para las nuevas generaciones se ven prehistóricos.

Hoy que todo está en la nube, de pronto, hay un fanatismo inusitado por volver a tener un cable a tierra.

Esta semana The Economist publica un análisis sobre el valor combinado de las acciones de algunas empresas que tuvieron un boom frente al shock de 2020/2021: Zoom, Netflix, Pelotón (vende materiales de entrenamiento, donde se destacan la bicicleta fija y la cinta para correr, asociados a una plataforma tech que permite tener clases online, y así armar el gym en casa), Shopify (plataforma para crear una tienda online y realizar comercio electrónico) y Robinhood (plataforma gratuita para invertir en acciones e intercambiar criptomonedas).

El valor de mercado combinado de las cinco empresas (tomando el mismo peso ponderado para ca-2021. Desde entonces, cuando la población mundial salió masivamente de sus casas a reencontrarse furiosamente con la pulsión vital. no han parado de caer. Hoy valen lo mismo que antes de que todo ocurriera, casi como si nada hubiera pasado.

**EL PULSO DEL CONSUMO** 

# Qué nos dice el mensaje encerrado en un sobre de figuritas

Guillermo Oliveto

-PARA LA NACION-



Alta demanda y distribución aún escasa, razones de la falta de álbumes y figuritas

R. NÉSPOLO

La sociedad contemporánea apenas pudo, tal como se preveía, decidió "volver a la normalidad", o al menos a lo más parecido que pudiera encontrar. Simplemente porque la vida que tenía era mil veces más interesante que la 100% digital.

Naturalmente, no somos los mismos porque lo que ocurrió efectivamente pasó y sus consecuencias están adentro de la psiquis, la sensibilidady el alma de cada uno que atravesó esa instancia inédita de fragilidad global simultanea e interconectada.

inicios de 2020 hasta mediados de Zoom. Después de habernos guarecido un año y medio en la caverna digital, ahora queremos, ansiamos, anhelamos tocar, sentir, experimentar, vibrar físicamente.

> El sistema mentaly sensorial humano está buscando recalibrar la mezcla "físico-digital" acorde con un regreso a la normalidad. Ese re-

torno a la vida que teníamos hasta 2019 obviamente no es lineal. Contempla la aceleración de la digitalización que ya estaba lanzada y que avanzó cinco años en uno durante el largo y oscuro túnel del hábitat viral, y que ahora se configura, "en la salida", como un hábitat emocio-

Los ciudadanos. mientras esperan la tormenta, toman sol hasta el último minuto

Por eso The Economist tituló su nal, dominado por las pulsiones da una) se multiplicó por 4 desde nota "Zoom fatigue", o fatiga de antes que por las razones, acorde con la definición de Sil Almada, fundadora de Almatrends Lab.

> Habrá que ver en qué punto logra estabilizarse a mediano plazo toda la trama de interrelaciones humanas cuando lo acontecido logre metabolizarse de manera plena y definitiva, dejando sin dudas cicatrices imborrables o queloides, pero dan

do paso a una nueva instancia donde el trauma sea parte del pasado. Mientras tanto, estamos viviendo esta época de emociones desbordadas, y en ciertos casos extremas, hasta inmanejables.

Entonces, lo de las figuritas es solo una vocación por reencontrarnos con lo tangible, lo almacenable en "una caja" (o un álbum), lo que se intercambia bajo la vieja consigna ochentosa de "tengo/no tengo", que logró conectar con un cable de alta tensión emocional combinando nostalgia con una necesidad lúdica y de encuentro entre niños yadultos, potenciada por un dolor aún no procesado del todo.

En un punto sí. Podemos verlo desde ese ángulo. La manifestación de una "fatiga digital" que encontró en el Mundial de Futbol, uno de los pocos temas de orden colectivo que entusiasman hoy por hoy a la sociedad argentina, la excusa perfecta para despegarse por un rato de las pantallas que nos

salvaron y a la vez nos agotaron.

Pero creo que hay algo más. Acorde con lo quevienen mostrando nuestros estudios cualitativos sistemáticos acerca del sentir de los ciudadanos y consumidores, el boom de las figuritas podría estar hablándonos, además, de esa vocación de la sociedad por alienarse de manera consciente, en el sentido sociológico del término, es decir, la intención de evadir la realidad, escaparse de ella hacia un mundo paralelo, menos ominoso y opresivo, que ya habíamos detectado en otros fenómenos, como el boom de los recitales, el turismo interno, los restaurantes, los bares, la canchay el teatro, entre otros.

Lo que los argentinos anhelaban en la salida era tranquilidad y previsibilidad. Se encontraron con todo lo contrario. Asumiendo que eso no solo no cambiaría en el corto plazo, sino que probablemente empeoraría, decidieron directamente "irse".

El boom de las figuritas es una manera romántica de hacerlo. Una especie de "retrotopía", esa utopía inversa donde para visualizar el imaginario de futuro hay que dar vuelta la cabezay mirar hacia atrás. Concepto que bien supo describir el sociólogo polaco Zygmunt Bauman en su libro póstumo publicado en 2017, que justamente llevaba esa idea peculiar por título.

Sucede que, por más que se la procure evadir, la realidad está allí y sigue su curso. Tozuda, insiste en hacerse presente y no hay manera de eludirla o desconocerla por completo. Siempre encuentra el hueco por donde filtrarse.

Los lamentables sucesos de la semana pasada, que tensaron hasta el límite las fragilidades políticas y sociales, sumados a una economía que más temprano que tarde deberá hacerse cargo de sus inconsistencias y riesgos visibles, expuestos y mayoritariamente conocidos, solo nos auguran una potenciación de esta conducta dual de la sociedad.

Los ciudadanos, mientras esperan la tormenta, miran de reojo la dinámica de las nubes y toman sol hasta el último minuto. Ya saben que tienen que tener todo listo para cuando se largue a llover. Pero se preguntan: ¿qué sentido tendría apurarse? Ya habrá tiempo de preocuparse cuando resulte inevitable.

Por ahora, mejor pensar en conseguir "la difícil" y llenar el álbum. El premio es mucho más importante que "la pelota". Es un viaje en el tiempo a un país y una vida mejores.

# Tecpetrol invertirá US\$730 millones en Vaca Muerta

ENERGÍA. Unos US\$450 millones irán a sostener la producción de gas; en la industria piden por la ley de hidrocarburos, entre otros ítems

María Julieta Rumi LA NACION

Tecpetrol, la empresa de energía del Grupo Techint, invertirá US\$450 millones al año para mantener sus actuales niveles de producción de gas en el yacimiento Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, que alcanzó este año los 20 millones de metros cúbicos al día.

Pero esa no será la única inversión de la compañía en la cuenca neuquina en 2023, sino que sumará US\$150 millones para explorar las operaciones de Los Bastos y Los Toldos con pozos delineadores y US\$130 millones de inversiones varias.

Fuentes de la firma dijeron a LA NACION que los niveles de inversión en Fortín de Piedra también están pensados en función de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que debería estar finalizada en junio próximo, y que podrían ampliarlos en base a la proporción que se les deje tomar. Por otro lado, la empresa también está empezando a avanzar en otros proyectos potenciales para exportar gas licuado.

Hoy la producción de petróleo de Vaca Muerta es de 230.000 barriles diarios (39% del total país) y la de gas natural, de 53 millones de metros cúbicos al día (38% total país). Sin embargo, esos volúmenes podrían trepar a 750.000 barrilesy 140 millones de metros cúbicos, lo que permitiría sustituir las importaciones de gas y aumentar las exportaciones de gas y electricidad.

Para este año se prevén importaciones de energía por US\$13.500 millones y elevar el nivel de producción de Neuquén permitiría exportaciones de petróleo por US\$10.000 millones anuales y exportaciones de gas natural por US\$7000 millones al año.

Sin embargo, para que esto suceda, se calcula que sería necesaria una inversión de US\$7000 millones al año y US\$12.000 millones para tratamiento y transporte. Es decir, que los desembolsos acumulados a 2030 deberían ascender hasta los US\$70.000 millones.

### Reclamos

"Tenemos una enorme potencialidad para alimentar a nuestros países vecinos. Necesitamos inversiones para evacuar Vaca Muerta en todas sus dimensiones. El precio energético no va durar para siempre, es un mercado volátil. Por eso, la Argentina tiene una ventana de tiempo para aprovechar, traer inversiones y competir en producción, calidad y escala del recurso. Tenemos que tomar acciones a corto plazo", dijo el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, en un encuentro reciente del sector.

Fuentes de la industria se refieren a una serie de señales que hacen falta para el despegue de Vaca Muerta. Hablan de la reforma de la ley de hidrocarburos, garantías paraquienes comprometan capital, estabilidad tributaria y devolución anticipada de impuestos.

"Hablamos de proyectos en los que hay que invertir de US\$5000 millones a US\$10.000 millones durante seis años para producir al séptimo, entonces hay que generar las condiciones para aliviar los costos. La Argentina compite con países como Estados Unidos y Qatar, que no pagan derechos de exportación ni sellos", dijeron.

También señalan que habría que permitir el acceso a divisas para no solo repagar préstamos, sino girar dividendos y buscar un equilibrio entre mercado interno y externo, escollos que parecen secundarios frente a la magnitud de la oportunidad en términos de generación de divisas. "Hay algunos que piensan que hay que estabilizar la macroeconomía para que proyectos así sean viables, pero la pregunta es si hay tiempo para esperar eso o, por el contrario, se generan las condiciones necesarias para que se puedan lanzar, mientras se estabiliza la macro, y así se convierten en catalizadores de cambios. Creemos que acá existe la posibilidad de, con consensos, encapsular proyectos para que el arranque del circulo virtuoso sea más rápido", puntualizaron.

Por último, consultadas por el precio de rentabilidad del gas, dijeron que un abanico que vaya de US\$3,50 por millón de BTU a US\$10 o US\$12 para el invierno es fácilmente imaginable. Actualmente, el promedio anual es de US\$3,50, pero en verano se paga un 82% y en invierno, un 125% de ese precio. •

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOCIEDAD | 23

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

**Testimonios** delos profesionales

"Los psiquiatras estamos buscando cambiar la mirada: nuestros pacientes son personas que tienen una enfermedad como cualquier otra"

Ricardo Corral ASOCIACIÓN ARG. DE PSIQUIATRAS

"Existe desinformación sobre los trastornos mentales y estigma por estereotipos o prejuicios que todavía se traducen en discriminación"

Pedro Gargoloff UNIVERSIDAD NAC. DE LA PLATA

# Los mitos en torno de los trastornos de salud mental que piden derribar los psiquiatras

consenso. Durante una cumbre de la especialidad en Cartagena, expertos de la Argentina y otros países de la región presentaron una guía para entender mejor la problemática y erradicar prejuicios



Expertos de la Argentina, Chile, Colombia y Ecuador presentaron "Las palabras importan"

GENTILEZA

### Fabiola Czubaj

LA NACION

CARTAGENA.-Unaguíarespaldada por las asociaciones de psiquiatras de cinco países de la región apunta a erradicar los mitos más comunes sobrelos problemas desalud mental y mejorar con unos pocos consejos la información sobre cómoviven las personas con afecciones como la depresión, la demencia, el trastorno bipolar, los trastornos del desarrollo, la esquizofrenia y otras psicosis.

El trabajo, liderado por dos profesionales de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), comenzó a gestarse en plena pandemia de Covid-19, cuando los servicios de salud se concentraron en la respuesta a la emergencia sanitaria. A medida que el sistema sanitario empezó a ponerse al día con la atención del resto de los problemas, las consultas en las guardias por síntomas o urgencias psiquiátricas crecieron entre un 20% y 30%. Así se indicó con estimaciopresentación de la guía el jueves pasado en esta ciudad, a la que fue invitada LA NACION.

"No hace falta buscar muy lejos para hallar personas con trastornos de salud mental: solemos encontrarlas entre nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. A veces, sienten vergüenza de comunicárselo a sus seres queridos por el estigma que aún existe. En otros casos, no están diagnosticados, por lo que no están en tratamiento y, así, su situación sigue empeorando", dijo Pedro Gargoloff, fundadory asesor de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen Esquizofrenia (AAFE) y docente de la maestría en investigación biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.

"De a poco, los psiquiatras estamos buscando cambiar la mirada para que todos veamos a los pacientes como lo que son: personas que

nes iniciales regionales durante la tienen una enfermedad como cualquier otra y que, en muchos casos, necesitan un tratamiento médico", señaló Ricardo Corral, presidente de la AAP, jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borday docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Con Gargoloff, coordinar on la redacción de este documento para evitar la difusión de falsas creencias, mitos y estereotipos.

"Las palabras que usamos para referirnos a la salud mental-continuó Corral-son cruciales para definir cómo nos ubicamos frente a esa realidad".

Hastalapandemia, el 29,1% de los mayores de 18 años en la Argentina convivían con algún problema de salud mental, de acuerdo con los datos que recordó Corral del estudio epidemiológico en la población general que hizo la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y se publicaron en 2019: el trastorno de depresión mayor y por consumo

de alcohol eran los más prevalentes. En tanto, a noviembre del año pasado, el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA detectó un aumento de los síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida, con una deuda en el proceso de duelo de los que perdieron seres queridos. Hace dos meses, el 66% de la población mayor de 18 percibía que su salud mental estaba "peor o mucho peor" que antes de la crisis económica en curso en otro relevamiento del observatorio.

"El Covid generó una enorme cantidad de cambios. Nos modificó la vida a todas las generaciones. Y aumentó la demanda de atención en los servicios [de salud mental] de adultos y pediátricos. Están desbordados y esto está sucediendo en toda la región", dijo Rodrigo Córdoba, expresidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina y la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP).

La guía "Las palabras importan" se presentó durante la I Cumbre Latinoamericana de Salud Mental y su impacto en otras enfermedades, coorganizada por la ACP, la AAP y el laboratorio Pfizer.

Altrabajoinicial del equipo argentino de la AAPy la AAFE-integrado por Catalina Obarrio, Martina Sobrero, Ana Clara Venancio, Marcos Yovinoy Marianela Suárez-se sumó un panel de referentes regionales. Son Córdoba, de la ACP; José Ordóñez Manchengo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría; Mirna Santos, presidenta de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, y Roberto Sunkel, jefe del Servicio de Psicogeriatría del Instituto Nacional de Geriatría de Chile.

### Terminología

"El trastorno o enfermedad mentalno es culpa de la persona ni de sus familiares-aclaran en el manual-. Al igual que otros problemas, es producto de un conjunto de factores tanto biológicos como psicológicos y sociales". Por esto, los profesionales aconsejan no caer en estereotipos de género ni por edades y evitar hablar de padecimiento mental o psíquico porque "suele referirse al sufrimiento que se asocia a la pérdida de salud y puede o no acompañar a los trastornos y enfermedades mentales".

A lavez, desaconsejan usar términos como "padece", "esvíctima de" o "sufre de" porque eso deja a los pacientes en "una posición pasiva negativa" respecto de su salud cuando las afecciones de la psiquis "no son impedimento para llevar una vida plena con los apoyos y el tratamiento necesarios", según explicaron los autores durante la presentación.

Hablar de enfermo mental, trastornado, loco o demente es "descalificatorio y peyorativo" hacia una persona con problemas de salud mental, de acuerdo con los autores. Lo mismo aplican al calificar a un individuo por un diagnóstico: esquizofrénico, bipolar, psicótico, por ejemplo.

Entre los mitos más prevalentes que identificaron aparecen:

1) Tratar los temas de salud mental como hechos infrecuentes, ocasionales o aislados. Los especialistas recuerdan que los problemas mentales afectan al 25% de la población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

2) Hablar de las personas con diagnósticos de salud mental como violentas, peligrosas o imprevisibles. Las personas con un trastorno mental no son más violentas que el resto de la sociedady, según aclararon Corral y Gargoloff, suelen ser con más frecuencia víctimas de violencia. "En tratamiento, es prácticamente imposible que ocurran hechos violentos en las personas con trastorno mental grave, como ocurriría con otra enfermedad física", indicó el fundador de la AAFE.

3) Considerar que las personas con enfermedades mentales están incapacitadas, que los trastornos mentales son incurables y que impiden tener una vida plena. Con un tratamiento adecuado, además de un entorno social y familiar favorables, pueden superar las limitaciones parciales y transitoria del trastorno mental que padecen como para trabajar, mantener adecuadas relaciones sociales, vivir en familia y cuidar a sus hijos, entre otras actividades.

4) Usar la palabra esquizofrénico obipolar para referirse a la personalidad múltiple. La esquizofrenia y el

### Hablar de enfermo mental, trastornado o loco es "peyorativo y descalificatorio"

trastorno bipolar no son trastornos de la personalidad.

5) Tratar a las personas con problemas de salud mental con compasión, sobreprotección y paternalismo. La mayoría es capaz de participar activamente y disfrutar como cualquier otra persona en la comunidad, el trabajo, las actividades educativas y recreativas de todo tipo. Es el estigma social y el de la propia persona con enfermedad mental loque la limita muchas veces a acceder a esos espacios.

6) Asociar los trastornos mentales a la discapacidad intelectual. Esto es incorrecto porque no suponen ni tienen por qué estar asociados con una discapacidad.

7) Asumir que las personas con enfermedades mentales son incompetentes para tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida, merecen desconfianza o deben permanecer encerradas. Además de ir en contra dela dignidad humana, estas etiquetas sociales generan emociones negativas, como miedo y rechazo. La educación, para los autores de las guías, ayuda a contrarrestarlas.

"Existe desinformación sobre los trastornos mentales y estigma por estereotiposo prejuicios que todavía se traducen en discriminación. Eso se asocia con la baja prioridad que se le está asignando a las enfermedades mentales, lo que lleva al bajo presupuesto atribuido a la atención de la salud mental -explicó Gargoloff-. Todo esto sostiene un déficit en la solución de los problemas para los pacientes y el acceso a la atención oportuna, sin barreras, versus la salud general".

Se estima que el 12,5% de los problemas de salud que recibe el sistema sanitario son mentales, según indicaron los especialistas durante la reunión en Cartagena.

24 | SOCIEDAD LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# Confirmaron la quinta muerte por el brote de Legionella en Tucumán

ALERTA. Los once contagiados contrajeron la bacteria en el Sanatorio Luz Médica, que fue evacuado; intentan determinar con más estudios cuál fue el foco infeccioso

### Fabián López

PARA LA NACION

SAN MIGUEL DE TUCUMÂN.-EI brote de neumonía bilateral provocado por la bacteria Legionella se cobró la quinta víctima mortal en lo que va de la semana. Según reportó ayer el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, se trata de un hombre de 64 años que presentaba comorbilidades y permanecía internado en grave estado, con asistencia respiratoria mecánica, en un hospital público. El paciente está vinculado al conglomerado de casos registrado en el Sanatorio Luz Médica, situado en Marcos Paz al 900 de la capital provincial, confirmaron desde la cartera sanitaria. Anteayer se había informado el cuarto deceso, correspondiente a un hombre de 48 años, también con comorbilidades.

Desde que se desató el brote, hace una semana, se notificaron 11 contagios con nexo epidemiológico en la misma clínica, que permanece aislada preventivamente y anteayer fue evacuada. Cinco de los pacientes fallecieron, tres continúan internados en grave estado y tres realizan tratamiento ambulatorio con seguimiento domiciliario.

Luego de varios días de incertidumbre en los que se habló de una enfermedad desconocida, las autoridades sanitarias confirmaron el sábado que la responsable de la cadena de contagios que tiene en vilo a la capital tucumana es la bacteria Legionella. El anuncio fue realizado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien viajó a esta provincia junto a especialistas del Instituto Malbrán para informar sobre los resultados de los análisis efectuados por ese organismo a muestras tomadas a los pacientes infectados en el Sanatorio Luz Médica.

"Se confirma que se trata de un brote de Legionella, posiblemente [del tipo] pneumophila", detalló Vizzotti. La ministra señaló que "están descriptos brotes intrahospitalarios de esta enfermedad por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado". Y aclaró que la patología provocada por la bac-

teria, denominada legionelosis, no se contagia de persona a persona. "Tiene un tratamiento antibiótico y, por supuesto, tiene un impacto importante en personas en condición de riesgo", afirmó.

La legionelosis, también conocida como "la enfermedad del legionario", se caracteriza por generar una neumonía con fiebre alta. La misma bacteria también puede ocasionar un cuadro clínico de síndrome febril agudo, afección a la que se denomina "fiebre de Pontiac".

El desarrollo de la patología puede ir desde una tos leve hasta una neumonía de carácter grave que cause la muerte, provocada por una progresiva falta de aire en los pulmones, conmoción e insuficiencia multiorgánica.

La bacteria que la causa prolifera en fuentes con agua contaminada y en sistemas hídricos artificiales con mantenimiento deficiente, especialmente en torres de enfriamiento o condensadores de vapor de sistemas de aire acondicionado y refrigeración, así como en las cañerías de agua de edificios.

Para prevenir nuevos casos, la clínica Luz Médica fue aislada preventivamente apenas conocidos los casos y anteayer fue evacuada por completo. Un total de 12 pacientes que permanecían en terapia intensiva y otras salas de internación de ese sanatorio, con diferentes dolencias, fueron trasladados hasta el hospital Centro de Salud, donde continuarán con sus tratamientos. Mientras tanto, en el sanatorio se efectuarán tareas de desinfección v se realizarán más estudios para tratar de determinar cuál fue el foco infeccioso que originó el brote.

El ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, admitió que recibieron con alivio la confirmación sobre el origen etiológico del brote de neumonía. "Pudimos lograr un diagnóstico de un brote que puso en vilo a una nación y al mundo, incluso algunos hablaban de un virus nuevo, que se descartó cuando descubrimos que se trata de la bacteria Legionella, que no se contagia de persona a persona y que tiene tratamiento con antibióticos. Eso nos genera tranquilidad", expresó.



La clínica primero fue aislada y luego, evacuada

FABIAN FONT

# El edificio de Olivos que estuvo 50 años abandonado y ahora finalmente tendrá nuevo destino

CAMBIO. Con 21 pisos y cercano a la quinta presidencial, estaba vacío desde 1973 por seguridad; tras dos demoliciones, alojará un centro de monitoreo

Josefina Gil Moreira

En diciembre de 1973, tras ser elegido presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón se mudó a la quinta de Olivos. La leyenda popular cuenta que a los pocos meses recibió una foto de sí mismo con el remitente "Montoneros" que habría sido tomada desde la terraza de un edificio de 21 pisos ubicado en la avenida Maipú 2272, en diagonal a la residencia presidencial.

Según las versiones de la época, que nunca fueron comprobadas, fue José López Rega, secretario personal de Perón v ministro de Bienestar Social, quien determinó que la foto representaba una amenaza de atentado y que la altura de la construcción ponía en peligro la seguridad del presidente, por lo que ordenó suspender la obra de inmediato. En enero de 1975, la Cámara de Diputados de la provinciade Buenos Aires sancionó la ley 8360, en la que declaró al edificio -que estaba inscripto a nombre de un privado, Alfredo Alberto Sandionisi-como un bien de utilidad pública sujeto a expropiación.

A partir de ese momento, los vecinos han escuchado diversos rumores: desde que el edificio era parte de un plan para llevar a cabo un atentado hasta que simplemente los constructores se quedaron sin dinero. Pero lo cierto es que desde entonces la torre quedó a medio hacer, congelada en ese punto histórico durante casi 50

"Perón se mudó a la quinta presidencial en diciembre de 1973 y se murió en julio de 1974; y entre esos meses López Rega, que también vivía ahí, mostró una foto El inmueble, hoy, en obra que supuestamente le sacaron a Perón desde el edificio en cuestión cuando se estaba afeitando. Es raro porque está bastante lejos, hay casi cuatro cuadras entre el edificio y el baño de la quinta, pero con esa excusa hizo frenar la construcción", contó Cristina Mirabelli, historiadora que escribió La residencia presidencial, El barrio de Olivos y La Lucila y 100 años de Munro, entre otros libros sobre la historia de Vicente López.

"La empresa constructora le hizo un juicio al municipio, por lo que los vecinos estuvimos pagando mucha plata de ABL para pagar ese costo. Y quedó así, sin terminar, desde entonces. Hubo dos demoliciones en las que fueron tirando abajo pisos y, mientras tanto, el lugar era un peligro. Las paredes no tenían revoque, los subsuelos se inundaban: era un aguantadero", agregó.

### Demoliciones

Según pudo reconstruir LA NACION, el edificio iba a ser uno deviviendas para los trabajadores de la quinta de Olivos, quienes las compraron a una cooperativa, pero con el freno de su construcción terminó siendo un lugar peligroso con riesgo de ser ocupado. Además, el testimonio de los vecinos y el de una de las empresas que trabajaron en el edificio indica que existieron dos demoliciones, en 2003 y en 2008, que dejaron la mole con los seis pisos que tuvo hasta hace pocos días.

A pesar de estar situado en un



La histórica mole de Maipú 2272



RODRIGO NÉSPOLO

punto estratégico de la zona -se encuentra sobre la avenida Maipú a 30 cuadras de la ciudad de Buenos Aires y linda con dos estaciones de tren (Bartolomé Mitre, de la línea Mitre, y Maipú, del Tren de la Costa)-, está abandonado desde hace 49 años.

Guillermo López Coto, miembro del Centro de Investigación Histórica de Vicente López, dijo: "La historia cuenta que le sacaron la foto a Perón y entonces López Rega mandó a frenar la construcción del edificio, sacar el aligustre y tapiar la quinta presidencial. Hasta hace pocos años se estuvo luchando con las indemnizaciones, porque se les devolvió la plata a todos. En su momento quedó en manos de la Nación y hace unos años se lo cedieron al municipio de Vicente López. Primero iba a funcionar algo escolar, después Jorge Macri hizo un proyecto para mudar la municipalidad allí, pero finalmente, por intereses de los comerciantes de la zona, no se hizo y quedó abandonado".

Según consta en la página web dela municipalidad, en octubre de 2017 el entonces intendente Jorge Macri presentó un proyecto para hacer un nuevo edificio estatal y mudar allí a una buena parte de los empleados que hoy se encuentran en la histórica sede situada en la avenida Maipú 2609. Según había anunciado, iba a tener ocho pisos y la obra iba a demorar aproximadamente 20 meses. Sin embargo, para junio de 2019 el inmueble seguía igual.

Hoy, luego de cuatro décadas en pausa y el traspaso del Estado nacional a la provincia de Buenos Aires y finalmente al municipio de Vicente López, el edificio está en movimiento otra vez. Si bien el partido todavía no anunció públicamente la realización del proyecto, en el lugar ya se publicita el futuro nuevo centro de monitoreo sobre las lonas que recubren la es-

tructura. Fuentes del municipio, que desde 2021 encabeza interinamente Soledad Martínez, confirmaron a LA NACION que antes de fines de año el edificio se convertirá en un centro de monitoreo de dos pisos y un subsuelo con cocheras. Según detallaron, la estructura se encontraba muydañada, por lo que no se podía hacer un "superedificio".

"Además, se van a mejorar los alrededores del inmueble. Queremos que esa cuadra deje de ser la del edificio del terrory tenga vida", dijeron.

Las cerca de 2000 cámaras y otros equipos que actualmente se encuentran en una dependencia municipal situada en Acassuso 3780 se trasladarán a esta nueva locación, así como los empleados que hoy trabajan allí.

Entre otros motivos, dijeron que el edificio estuvo tanto tiempo inutilizado porque querían asegurarsedequela propiedad terminara siendo de utilidad para los vecinos de Vicente López, lo que este proyecto lograría cumplir.

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CULTURA | 25

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Celina Chatruc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

### PRESENTACIÓN

### Entre Buenos Aires y Madrid

Juan José Sebreli y Blas Matamoro presentan su libro Entre Buenos Aires y Madrid, publicado recientemente por Sudamericana, en una charla con la participación de Miguel Wiñazki. Los intelectuales dialogaron por Zoom durante la pandemia, uno desde la capital porteña y el otro desde la española. El encuentro se realizará hoy, a las 18, en la Asociación Amigos del Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2280), con ingreso libre.





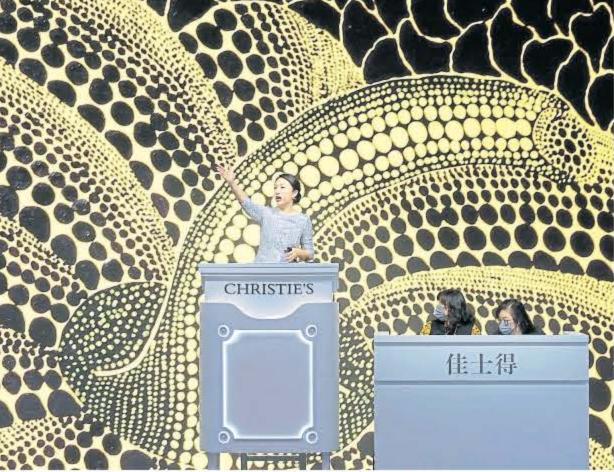

Yayoi Kusama

GENTILEZANYBG Récord: su obra Pumpkin se vendió en diciembre por US\$8 millones

CHRISTIES

# Cómo transformar la locura en arte: el relato de Yayoi Kusama

AUTOBIOGRAFÍA. Un libro revela facetas inquietantes de la artista japonesa internada en un psiquiátrico que produce obras millonarias y es celebrada con muestras en todo el mundo

### Celina Chatruc

LA NACION

Las violetas comenzaron a hablarle un día de 1941, mientras ella dibujaba en los terrenos donde su familia recolectaba semillas para los invernaderos. Yayoi Kusama alzó la vista de su cuaderno y vio que las flores tenían expresiones faciales parecidas a las de los humanos. Las voces crecieron en número y en volumen, hasta que la aturdieron.

¿Qué está pasando?", se preguntaba aquella adolescente mientras corría aterrorizada hacia su casa, perseguida por un perro que también le hablaba. "Páliday temblorosa, me hice un hueco en el interior de un armario y cerré la puerta, y solo entonces fui capaz de respirar", recuerda la artista japonesa en La red infinita, autobiografía publicada este año por Ediciones B.

Aquella alucinación sería la primera de muchas, que Kusama transformó en arte. "Estaba en un mundo al margen -explica en el libro-, y dibujaba para poder documentar todo lo que veía allí". Décadas más tarde se internaría en un psiquiátrico en Tokio, donde fundó su propio museo, en 2017. Desde ese encierro voluntario produjo obras como la calabaza gigante que pintó en 2013, y que en noviembre último sevendió en Christie's por el equivalente a ocho millones de dólares.

Una cifra récord para la mujer que ahora, a los 93 años, puede ver cómo la Tate de Londres extiende hasta 2023 Infinity Mirror Rooms, su muestra de instalaciones inmersivas pioneras, ante la "abrumado-

2021, esa muestra coincidió con una retrospectiva en el museo Gropius Bau, en Berlín, y con otra de esculturas en el Jardín Botánico de Nueva York, En 2013 protagonizó en Buenos Aires Obsesión infinita, exposición que seubicó durante años como la más visitada del Malba.

Claro que no fue fácil llegar hasta este punto en su carrera. El "ambiente opresivo" en el que dice haber crecido Kusama estuvo marcado entre otras cosas por las constantes infidelidades de su padre -quien accedió a adoptar el apellido de su esposa al casarse-v el fuerte temperamento de su madre. Esta última no solo enviaba a la pequeña Yayoi a seguir a su padrea las casas de prostitución y los barrios de geishas para luego informarle, sino que además se opuso con uñas y dientes a que su hija desarrollara su vocación artística.

"A veces, cuando me descubría pintando, me volcaba la mesa o me arrancaba los lienzos y los tiraba a la basura", recuerda sobre su progenitora, quien llegó a decirle que ojalá hubiera muerto. Eso fue cuando ganó fama global por las orgías que organizaba en Nueva York, a donde llegó tras ocho años de insistir en que la dejara salir de Japón.

La primera batalla ganada fue cuando su madre accedió, en 1948, a que Yayoi estudiara artesy oficios en Kioto. Durante casi dos años vivió en la casa de un poeta de haikus, donde se sintió atraída por el "sólido equilibrio espiritual" de las calabazas y comenzó a pintarlas en cuadros realistas. También fue decisiva en su carrera la revelación que tuvo poco

ra demanda del público". Durante después del final de la Segunda Guerra Mundial en una librería de viejo de Matsumoto, la ciudad donde nació. Encontró allí un libro dedicado alaobradeGeorgiaO'Keeffe, ysintió quela "madredel modernismo americano" podría ayudarla a concretar su sueño de vivir y crear en Estados Unidos. Así que le escribió una carta...y recibió una respuesta.

### "Crear mi propio futuro"

La correspondencia continuó hasta que llegó a Seattle, en noviembre de 1957, sin saber hablar inglés. Llevabadibujos, pinturas ykimonos para vender, y unos pocos miles de dólares escondidos en su vestido y sus zapatos. Un mes más tarde, la Dusanne Gallery presentaba su primera muestra individual en Estados Unidos. "Deseaba crear mi propio futuro -explica en el libro-. Quería iniciar una revolución, utilizar el arte para construir el tipo de sociedad que yo misma imaginaba. A la vez, mi obra era un medio para curarme de mi enfermedad psicosomática".

Las alucinaciones, sin embargo, empeoraron al llegar a Nueva York. Una ciudad que parecía entonces "un infierno en la tierra", ya que pronto conoció el insomnio, el frío y el hambre. "Yayoi, ¿estás bien?", le preguntaban preocupados sus amigos, al verla pintar siempre lo mismo: comenzaba con las redes sobre una tela y continuaba sobre la mesa, el suelo y su propio cuerpo. En el hospital al que llegaba con frecuentes ataques de pánico le aconsejaron buscar ayuda psiquiátrica. "Peroloque hice fue seguir pintando como una loca -reconoce-. Incluso



Lared infinita

Autor: Yavoi Kusama Editorial: Ediciones B Precio: \$3399

esfuerzo comenzó a rendir sus frutos. Monocromo obsesivo se tituló la muestra individual con la que sorprendió a fines de 1959 en la Brata Gallery de Manhattan. Eran apenas cinco obras de gran formato, que representaban redes infinitas en blancoy negro, sin punto central fijo. "Estaba haciendo público un manifiesto

comer pasó a un segundo plano".

Cuando ya tenía la visa vencida, el

-explica hoy-en el que afirmaba que todo-yo misma, los demás, el universo entero- iba a quedar obliterado por unas redes blancas de vaciedad que conectaban acumulaciones astronómicas de puntos".

A las redes siguieron los lunares que se convertirían en un sello de su identidad artística, con los que cubrió su cuerpo desnudo y los de otros para fundir forma y fondo. Y a principios de la lisérgica década de 1960 se multiplicaron las formas fálicas en las "esculturas blandas" con las que comenzó a crear instalaciones. Según ella, tanto Claes Oldenburg como Andy Warhol se apropiaron de un par de ideas suyas.

"¡Qué es esto, Yayoi! ¡Es fantástico!", asegura que comentó el rey del arte pop al ver el bote que había cubierto con penes de tela, presentado en un cuarto empapelado con 999 grandes fotografías de esa inquietante imagen. Años después, su famoso colega empapelaría el techoy las paredes de la galería Leo Castelli con pósteres serigrafiados con la cabeza de una vaca. "Se trataba de una clarísima apropiación o imitación de mi Thousand Boats Show", escribe Kusama al referirse a aquella muestra de Warhol. "Éramos como los cabecillas de dos bandas rivales -agrega-, dos enemigos a bordo de un mismo barco".

¿Por qué esa obsesión con los falos? Yayoi confiesa haber presenciado un acto sexual "cuando aún no había aprendido a caminar", y desde entonces asoció el tema con algo sucio. "Comencé a hacer penes con el fin de curar mi sentimiento de asco hacia el sexo -explica-. Reproducir aquellos objetos unay otravez era mi manera de vencer el miedo". Un pánico similar provocado por alimentos "producidos por máquinas" derivó en la creación de obras cubiertas por macarrones.

En la segunda mitad de la década de 1960 realizó algunas de sus obras más célebres. Como Infinity Mirror Rooms: campo de falos (1965) y Endless Love Show (1966), en las cuales los espejos amplificaban la sensación de espacio infinito. Las superficies espejadas también impactaron en Narcissus Garden, acción que realizó en la Bienal de Venecia de 1966 sin haber sido invitada, con la ayuda clavedel rosarino Lucio Fontana. Poco después llegaron los happenings con orgías en público, que llamaron la atención de los medios-y de la policía-v la convirtieron en una gurú para los hippies. Se presentó incluso como la "sacerdotisa de los lunares" cuando celebró una boda homosexual, en 1968.

El éxito llegó a tal punto que a fines de la década fundó compañías comerciales dedicadas a la producción de happenings, de la moda que ella misma diseñaba y fabricaba -estampadas con lunares, claro-, de filmaciones y de emprendimientos como el Nude Studio -donde se animaba al público "a desnudarse y pintarse los unos a los otros"-, el club homosexual KOK o la Kusama Sex Company, donde se celebraban fiestas de sexo grupal. "La mayoría de los participantes eran hombres de negocios", asegura Kusama, que se limitaba a observar.

"Yo no tenía el menor interés en las drogas ni en el lesbianismo, ni de hecho en ninguna clase de sexo", aclara la artista, que mantuvo una relación platónica con Joseph Cornell. "Mi papel consistía en ir dándole pequeños empujoncitos a la gente parallevarla a una revolución sexual, y hacerlo a base de proporcionarle un espacioy una oportunidad dedisfrutar del sexo libre. Al posibilitar esos encuentros, yo actuaba más bien como productoray directora".

Yaderegresoen Japón, en 1973, las alucinaciones regresaron con fuerza. Dos años más tarde se internó en forma voluntaria en un hospital de Tokio, frente al cual tiene su estudio. Por la noche se dedica a escribir. Ambas formas de expresión, dice, "ofrecen métodos para descubrir nuevos territorios de la mente". •

26 | SEGURIDAD LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

### FEMICIDIO EN BALVANERA

### El juicio por Marianela Rago, en 2023

La Justicia fijó para el año próximo las fechas para el juicio oral por el homicidio de Marianela Rago Zapata, la estudiante de Periodismo que en 2010 fue hallada degollada y con 23 puñaladas en el barrio de Balvanera. El único acusado es su exnovio Francisco Amador, que llegará al debate en libertad. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) № 29 informó que habrá 13 audiencias, programadas para los días 7, 14 y 28 de agosto; 4, 11, 18 y 25 de septiembre; 2, 9, 23 y 30 de octubre, y 6 y 13 de noviembre de 2023.

# Fue violada, decidió dejar de ser "una víctima" y encaró un proceso que volcó en un libro

REPORTAJE A MANUELA PONZ. Hace más de siete años fue ultrajada por el chofer de un taxi a la salida de un bar de Colegiales; cuestiona la inacción del Estado y la falta de voluntad política

### Gastón Rodríguez PARA LA NACION

Primero hubo una puerta cerrada. Después, la convicción de abrirla a patadas. Afirma Manuela Ponz: "Me encontré con un Poder Judicial sumamente colapsado, con falta de recursos, pero sobre todo con falta de humanidad y contención, con preguntas que tenían más que ver con una culpabilidad hacia mí: qué fue lo que había hecho yo para que me pasara lo que me pasó".

Lo que pasó fue una violación. La madrugada del 18 de abril de 2015, Manuela salió del bar Mamita, de Colegiales, y se subió al taxi de la agencia Premium conducido por Tito Franklin Escobar Ayllon. Antes de bajarse en Pueyrredón y Las Heras, Manuela se durmió. Al despertar, tenía al chofer encima de ella.

Insiste Manuela, de 27 años, empleada de la Biblioteca del Congreso: "El contexto era muy diferente del actual; estamos hablando de antes del primer #NiUnaMenos. Si hoy falta perspectiva de género, ¡imaginate en esa época! Había cosas que no se discutían, por lo menos en los términos que después vino a plantear el feminismo. Sin embargo, yo no era una mujer "rota", era una mujer entera que exigía respuestas del Estado, y eso molestó mucho porque dejó en evidencia la falta de formación de todos los operadores judiciales: abogados, jueces, trabajadores sociales, psicólogos".

Y agrega: "Mi caso también tuvo notoriedad porque yo era una especie de excepción, era alguien con un trabajo estable, con una historia de militancia en el sindicalismo [actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Género de la Asociación del Personal Legislativo], y por eso tuve acceso a reuniones con funcionarios. Pero hay mujeres que son violadas y a las dos horas tienen que volver a laburar porque no tienen recursos. Si yo no me quedé llorando en una cama fue no solo por mí, sino también por el resto".

El postrauma de Manuela consistió en un rearmado íntimo, en no creerse aquello que los demás repetían sobre ella.

"Una vez que te violan estás 'marcada', como si tu genitalidad te definiera. Un conductor de televisión llegó a decirme al aire que a mí me habían arruinado la vida. Eso es lo que esperan de nosotras y eso mismo es lo que me permitió despersonalizarlo: no me violaron porque era yo, sino porque era mujer, y eso tenía su origen en



Manuela Ponz expuso en un libro su dolor y sus críticas a la inacción del Estado

SANTIAGO FILIPUZZI

la que los hombres toman y dejan a las mujeres como si fuesen una especie de objeto. Lo que vino después fue la decisión de dejar de ser una víctima", subraya.

Mientras la Justicia fracasaba en la búsqueda de Escobar Ayllon (aún hoy permanece prófugo), Manuela tuvo un hijo, empezó y terminó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y creó un blog para salir del enojo a través de la escritura.

"Entendí que no había cumplido con los estereotipos creados alrededor de una víctima de abuso sexual. esos que nos siguen poniendo en un lugar de desventaja. Hay un manual de la 'buena víctima': no se queja, espera sin exigir, no quiere relacionarse, tiene miedo; en definitiva, pierde el control de suvida. Todo lo que yo no quería para mí".

### El lobby político

El pasado 3 de mayo, acompañada por su familia, sus amigos y sus compañeros de militancia, Manuela Ponz presentó en la Feria del Libro La mala víctima, una suerte de evolución de aquel blogo, en sus propias palabras, "algo que hice con su captura (ver recuadro). aquello que hicieron de mí".

una cuestión cultural y política, en un cierre de ciclo; empecé a escribirlo como una terapia más v me sirvió para liberar cosas que no podía poner en el habla. Es una bitácora del dolor y de la mierda que tuve que atravesar y es, sobre todo, una crítica al Estado, a todas las herramientas con las que cuentay no usa y a la falta de voluntad política. Cuando una habla de una reforma judicial feminista sabe que también es necesaria una reforma legislativa feminista. Es clave que estemos en la agenda de quienes nos representan. A través de esa ausencia el lobby político se come nuestras vidas. No nos permiten a las mujeres y a las disidencias salir de ese espacio de víctima".

### Impulsoras del cambio

Tras haber sidoviolada, Manuela recordóla cara del violador y aportó que tenía acento extranjero. También había memorizado la patente del auto. A la policía le resultó fácil identificar a Escobar Ayllon, boliviano, de 51 años. Más difícil les resultó encontrarlo. Por eso, está vigente una recompensa de cinco millones de pesos para aquel que aporte datos esenciales para lograr

"Si me preguntabas a los 20 años, "El libro-continúa Manuela-fue quería que le cortaran el miembro.

Después, deseaba que fuera condenado a prisión perpetua. Hoy me doy cuenta de que ninguna de las dos cosas le va a cambiar la vida a ninguna mujer. La solución no vienedesde un lugar punitivista, esa no es la cuestión de fondo". Amplía, al respecto: "Por un la-

do, la cultura de la violación existe porque nuestra ESI (Educación Sexual Integral) fue el porno, crecimos sin saber nuestros límites sexuales, creyendo que cuando una mina te dice que no en realidad te está diciendo que sí. Por otro, el punitivismo y la criminalización, en general, se aplican sobre una clase social, no sobre una conducta. Solo los violadores pobres son castigados; los ricos y los hijos del poder no van a la cárcel", dice.

Por eso, agrega una reflexión final: "Somos las mujeres quienes nos hacemos cargo de las violencias que los varones ejercen sobre nosotras, no es el Estado. Somos nosotras las que pateamos puertas de despachos, organizamos 'vaquitas' para pagarles a los abogados, hacemos el 'trabajo sucio'. Además, criamos pibes y cuidamos a otras mujeres, lo que nos quita tiempo para disputar el poder. Entonces, hermana, nos cagaron otra vez". .

### "No me pagó y la violé": la confesión del taxista ante su propia esposa

Hay una recompensa de \$5 millones para aportar datos para su captura

Mediante la resolución 374/2022, publicada en el Boletín Oficial el 24 de junio pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a cinco millones de pesos el monto de la recompensa para quienes brinden datos que sirvan para la detención de Tito Franklin Escobar Ayllón, sobre quien pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 24 de abril de 2015 por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal.

Escobar Ayllón, de 51 años, nacido en Bolivia, violó a Manuela Ponz en su taxi marca Chevrolet Spin, que luego apareció abandonado en el cruce de las calles Chile y Saavedra, en el barrio porteño de Balvanera, no tan lejos de la localidad bonaerense de Sarandí, donde él tenía su domicilio.

Sin embargo, cuando la policía llegó para detenerlo, el hombre ya había desaparecido sin dejar rastros. Incluso dejó de percibir los beneficios sociales que cobraba en ese entonces.

Una semana después de la violación, su mujer se presentó de manera espontánea en la comisaría de Sarandí y declaró que Escobar Ayllón le había confesado que tenía "algo que ver" con el tema que "estabaen los medios", pero le dijoque había tenido una relación "consentida" con esa chica.

Sin embargo-agregó la mujer en su exposición-, un rato después el taxista le reconoció que había abusado sexualmente de su pasajera. "No me pagóv laviolé", fue su justificación.

"Nunca estuvieron ni cerca de decirme dónde está", asegura Manuela Ponz

Según Manuela, "se trató de una especie de artimaña para disolver la causa, dándole tiempo para que se diera a la fuga".

Durante unas vacaciones, la propia Manuela cruzó hasta Bolivia, país de origen del prófugo, a buscar información sobre su paradero. Allá, al igual que aquí, el resultado fue decepcionante.

En su libro La mala víctima, Manuela describió sus sensaciones con la marcha de la causa: "Nunca estuvieron ni cerca de decirmedóndeestá. Pasaron cuatro años desde que supe por última vez algo del juzgado. Siempre que pedí medidas de prueba las ordenaron. El problema es que los recursos son escasos". •

### Una docena de tiros para ejecutar a un joven y a una mujer

ROSARIO. Los hallaron en un descampado; el día anterior, otro homicidio

asesinados a balazos durante un ataque perpetrado por sicarios en un descampado de la zona sur de hay detenidos.

El doble homicidio ocurrió ayer, a las 15, en el pasaje 544 al 6600, en inmediaciones del camino de Circunvalación. Fuentes policiales identificaron a las víctimas como Jonatan C., de 57. El joven fue trasladado al Hospital Roque Sáenz Peña, y la

Un hombre y una mujer fueron mujer, al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA), donde ambos fallecieron.

Los peritos determinaron que Rosario, hecho por el cual aún no el hombre presentaba al menos 13 impactos de bala en distintas partes desu cuerpo, mientras que la mujer solo tenía un disparo en su cabeza. En el lugar del ataque fueron halladas una decena de vainas servidas.

El hecho es Investigado por la Nicolás S., de 31 años, y Graciela Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) e interviene por razones de

jurisdicción la subcomisaría 20<sup>8</sup> de Rosario.

Durante el fin de semana hubo otro homicidio. El sábado, el cadáver de un joven fue encontrado en un camino descampado que bordea el arroyo Saladillo, límite entre Rosarioy Villa Gobernador Gálvez, según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias Télam.

Lavíctima, que tendría entre 20 y 25 años y presentaba varios impactos de bala, todavía no fue identificada, agregaron los informantes.

La policía llegó al lugar del hecho alertada por un llamado al 911. El forense precisó que la víctima tenía dos heridas de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la región interescapular alta y baja, un orificio con entrada y salida en el ojo derecho y otro en un pómulo.

Según las primeras averiguaciones, personal del gabinete criminalístico secuestró en la escena del hallazgo del cuerpo tres vainas servidas, por lo que se presume que el joven fue asesinado en ese lugar. .

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

### Sepelios y **Participaciones**

DIAZ, Jorge. - Hector Pujadas y Julia Iranzi acompañan con profundo dolor a su esposa Ana Claudia y su hijo German. Siempre permanecerá en nuestro corazón tan querido amigo.

DÍAZ, Jorge, q.e.p.d. - Telefonica de Argentina lamenta el fallecimiento de quien fuera gerente general de OSIM, y acompaña a su familia y amigos en este triste momento.

XX

DOSORETZ, Zulema Levin de (Zully), Z.L. - Graciela y Daniel Vardé acompañan con mucho dolor a Alex, Dany, Víctor y familia en este duro momento y ruegan una oración en su memoria.

GARCIA, Marcelina. - Sus sobrinos, Norberto y Jorge Garcia y Flias., la despiden con mucho cariño.

HAMPTON, Carlos (Charlie). - Tus primos Catherine, Brenda y Ralph Kirby y todas sus familias te despiden y acompanan a Marianne, Derek, James y a toda la familia Hampton con mucho cariño.

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Andrés C. Denes, Marilú Varela, hijos y nietos despiden con gran tristeza a Charlie y abrazan a toda la familia Hampton en este doloroso momento.

HAMPTON, Carlos (Charlie), Ing. Agr. - Juan Bidart despide a un gran amigo y colega abraza a Mariane y familia rogando una oracion en su memo-

HAMPTON, Carlos. - La familia Della Penna despide con tristeza a su querido amigo Charlie y abrazan a Marianne, Derek y James.

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Alicia y Martín Monzón e hijos despiden a Charlie y acompañan a Marianne y familia con mucho cariño.

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Ronald, Danny y todo el equipo de Bell despiden a Charlie con cariño y abrazan a su familia en este triste momento.

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Con profunda pena despedimos a un amigo integro, honesto y leal. Te extrañaremos Charlie. Hasta pronto. Marie y Juan Tronconi.

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Los compañeros del colegio San Jorge de su hijo Derek acompañan con mucho cariño a su amigo, a Marianne, a James y a toda la familia en este momento tan triste.

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Vicente Guzmán y señora despiden con profundo dolor a Charlie, compañero de tantos años; y acompaña a Marianne e hijos y Ruegan una oración en su memoria.

+

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Graciela y Alejandro P. Duhart, y Roberto De Brey despiden con mucha tristeza al amigo de muchos años, acompañando a Marianne e hijos y rogando una oración en su memoria.

†

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - El estudio Hampton-Rivoira Arquitectos despide al querido amigo Charlie y acompaña a la familia en su dolor.

HAMPTON, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Adriana y Jaime Grinberg, Mara y Adolfo Pomar y Lucy y Ezequiel Kuczer acompañan a Jorge, Diana y toda la familia Hampton en este momento de profunda tris-

†

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Gianluigi, Claudia Caraballo de Quentin, sus hijos Alejandro y Sergio Quentin, despiden al querido Charlie. Siempre lo recordaremos como a una persona irremplazable que estuvo a nuestro lado durante tantos años. Acompañamos con mucha tristeza a Marianne, Derek, James y familia en su dolor.

HAMPTON, Carlos (Charlie). Acompañamos con mucho cariño a su familia y rogamos una oración. Familia Biet.

†

HAMPTON, Carlos (Charlie). - El Estudio Cilley participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

+

HAMPTON, Carlos E. (Charlie), q.e.p.d. - El directorio de SARF Victoria participa con pesar el fallecimiento de su amigo y consejero y acompaña a su familia en estos tristes momentos.

HAMPTON, Carlos E., q.e.p.d. - El directorio y personal de Bellamar Estancias S.A. participan el fallecimiento de quien fuera un gran gerente de Comega y excelente persona. Ruegan una oración en su memoria.

HAMPTON, Carlos E. - Fernando y María Foster despiden a una gran persona y amigo y acompañan a Marianne en tan triste momento.

HAMPTON, Carlos Edgardo, q.e.p.d. - Willie Jacobs, su esposa Olga, sus hijos Willie Jr. y Tommy despiden a Charlie con tristeza. Siempre recordaremos su cordial manera de ser y la generosidad con que se brindaba a las personas. Nuestro pésame a Marianne, sus hijos y a todo el clan Hampton.



LEÓN, José (Pepe), q.e.p.d. -Despido al gran amigo de la infancia con oraciones. Boti Campomar.



LEVIN de DOSORETZ, Zulema. - Carlos Fernández y Sra. acompañan al Dr. Alejandro Dosoretz y familia en este dificil momento.



MARTINEZ PRETI, Monica. -Los compañeros de gimnasia de Megatlon participan del fallecimiento de su entrafiable amiga Moni y acompañan a su familia en este doloroso tran-



MILBERG de SMOLARZ, Miriam, Z.L., falleció el 2-9-2022. Julia y Silvio despiden con pesar a Miriam y acompañan a Aída, Tomás, Nicole y familias en este triste momento.



MILBERG de SMOLARZ, Miriam, Z.L. - Te tenemos presente y te recordaremos con sonrisas. Familia Liberson.



MILBERG de SMOLARZ, Miriam. - La Comunidad Bet El acompaña a su familia, elevando una oracion en su memoria.



MILBERG de SMOLARZ, Miriam, Z.L. - Con dolor despido a Miriam, lamento su pérdida y acompaño a Aida y Alberto, Nicole y Tomás y su hermana Rebeca, Beba Sasson.

PALAVERSICH, Alberto Justo, falleció 2-9-2022.- Un adiós al querido Alberto, todos los que te hemos querido te recordaremos por siempre. Hasta pronto.



PEREZ, Víctor, q.e.p.d. - Su mujer Alicia Sacco lleva para siempre su eterno amor en su corazón y reza oraciones por su descanso.



PEREZ, Alba Matilde, q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. -Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto te despedimos con mucho amor.



PEREZ, Víctor, q.e.p.d. - Enrique y Nany Malbran y sus hijos acompañan a su familia y a Alicia Sacco con mucho cariño. Ruegan una oración en su memoria.



PEREZ REJAS, Juan Carlos, q.e.p.d. - Su esposa Lili, sus hijos Luján y Hernán, su yerno Gabriel, su nuera María Eugenia y sus nietos Tomás, Juan Bautista y Joaquín ruegan una oración en su memoria.



PEREZ, Víctor, Prof., q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. - Miriam Cuff, Osvaldo Loiácono y sus hijos Belén, Marina, Roger y Martín despiden al Tío Víctor con profundo dolor y piden una oración por su alma.



PEREZ, Víctor, q.e.p.d. - Car-men Rivero y Noelia Zarza Montiel participan con infinito dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su memoria y eterno descanso.



PEREZ, Victor, q.e.p.d. - Ninin Valente y Martín y Marina Loiacono y Roger Decoud y Santino Decoud participan con gran dolor su fallecimiento y oran por su descanso.

PEREZ, Víctor, q.e.p.d., falle-ció el 3-9-2022. - Victor: fuiste mi referente, mi guía, amigo incondicional y sobre todo un profesional dedicado y querido por sus pares. Te voy a extranar. Marcelo Muelas junto a su familia.

REY de MARSENGO, Ethel Carmen, q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. - Sus hijos Graciela Carmen, María Viviana y Guillermo Ciro, su yerno Carlos Faiella, su nuera Julieta Aira, sus nietos Valentina, Josefina, Mora, Rodrigo, Agustín, Ciro, Justo y Vicente despiden con mucho amor a una madre y abuela ejemplar y única. Te vamos a extrañar mucho.

REY de MARSENGO, Ethel, q.e.p.d. - Aldo y Laura De Cunto y sus hijos acompañan a sus amigos Vivina y Carlos Faiella y a toda su familia en este triste momento.



REY de MARSENGO, Ethel Carmen, q.e.p.d. - Marianne Laborda acompaña a María Viviana y familia con un gran abrazo.



RIVIERE, Mónica Martínez Preti de, q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. - Tu marido Luis María y tus hijos Nicole, André y Alain te despiden con sumo dolor, siendo una madre extraordinaria y esposa ejemplar. Te extrañaremos siempre.



RIVIERE, Mónica Martínez Preti de, q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. - Tu suegra Alicia Fernández; tus cuñados Nelson Rodríguez y Juliana Robledo y Giselle y Gustavo Riviere y tus sobrinos Lucrecia y Boris, Tomás, Joaquín, María Belén y Franco, Gonzalo y María Sol te despiden con sumo dolor y siempre se acordarán de vos.

ROSENVASSER FEHER, Elsa, q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. -El comité ejecutivo de la Fun-

dación Museo de La Plata Francisco Pascasio Moreno participa con profundo pesar el fallecimiento de su amiga. La visión y energía de Elsa impactaron profundamente en nuestra institución. Acompafiamos a sus familiares en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

SLEMENSON, Héctor B., q.e.p.d., Fall. el 4-9-2022. - Su mujer Ana Martino, sus hijos Hernán y Lucila Slemenson, sus hijos políticos Débora y Xavier y sus nietos Camila, Matías y Victoria Slemenson participan con profundo dolor su fallecimiento.

SLEMENSON, Héctor, Z.L. -Tus consuegros Fanny y Sergio Agoff, nuestros hijos Débora, Diego y Ezequiel te despiden con mucho cariño y acompañan a tu familia en este doloroso momento.

SLEMENSON, Héctor B., q.e.p.d. - Gerardo Rubinstein despide con profundo dolor a su amigo entrañable.

SLEMENSON, Héctor B., q.e.p.d. - Gerardo y Nora Rubinstein, junto a sus hijos Erica y Federico, acompañan a Ana, Hernán y Lucila en este triste momento.



SLEMENSON, Héctor Benjamín, Abog. Escr, q.e.p.d. - 4-9-2022. - Ana y Ezequiel Ogueta y Flia. ruegan orar por él.

X

Trajtenberg, Aarón. - El Consorcio Av. Quintana 576 participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia.

TULA CAROL, María Eugenia. - Su prima Martha Luz Amoedo, sus hijos y nietos, la despiden con profundo dolor.

Recordatorios

CHAMBON, Raquel. - A la gran madre y mujer Raquel, juntos en el recuerdo de tu eterno amor. Leonardo, Fernando y Angelo.

DE BARRIO, Félix, 5-9-2021. -A un año de su partida, Willie Tufro, Héctor Fernández, Henry Smith Estrada y toda su familia de Hangar Uno, por mas de 20 años, lo recordamos con mucho cariño.

DOZO DOMINGUEZ de SE-NORANS, Aixa. - Querida mamá, a once años de tu partida te recordamos cada día más. Tus hijos y nietos.

LIOTTA, Domingo, Dr., q.e.p.d. - Recuerdo al maestro y ejemplo. Dr. Edgardo Sá.

MACCHIAVELLO, Silvio S., Dr., falleció el 5-9-2008. - En el aniversario de su fallecimiento, su familia lo recuerda con muchísimo cariño y ruega una oración en su querida e inolvidable memoria.

MASNATTA de DAU, Nieves Beatriz, q.e.p.d. - Hace 5 años que te fuiste pero sentimos que partiste ayer. Tu esposo Marcelo, tus hijos Emiliano y Diego y toda tu familia te recordamos con amor.

PNI ACHAVAL, Cesar Jorge. - A 15 años de tu partida te recuerdan con amor María Elena, Marile, Fernando, Elena y Rafael. Rogamos una oración en tu memoria.

XX.

SZPIC, Gabriel A., Z.L. - Querido hijo, a 12 años de tu partida, estás siempre en nosotros con el mismo amor. Tu mamá, junto a tus hijos, hija política, nieta, familia y amigos.

www.lanacion.com.ar/funebres

# Comienza el juicio por el homicidio de Blas Correas a manos de la policía

**CÓRDOBA**. El chico, de 17 años, fue baleado en un retén durante la pandemia; desde el miércoles habrá 13 efectivos en el banquillo

Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.—Valentín Blas Correa tenía 17 años cuando una salida a comer una pizza con amigos seconvirtió en la última actividad de su vida. De regreso a su casa, en un auto en el que iban cuatro chicos, recibió un tiromortal. El homicidio, ocurrido el 6 de agosto del 2020, conmovió a todo el país. Este miércoles comienza el juicio contra 13 policías, unos acusados de haber cometido el homicidio y los demás, de haber realizado distintas maniobras para ocultarlo.

Los autores de los disparos son los cabos Javier Alarcón y Lucas Gómez (de cuya pistola salió la bala mortal), acusados de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser miembros de una fuerza de seguridad. Las imágenes de las cámaras devideovigilancia muestran a Gómez disparando hacia el auto en línea recta y a Alarcón, hacia las ruedas.

Como autores del delito de encubrimiento y omisión de deberes de funcionario público están imputados los policías Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo.

Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza Ezequiel, Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo afrontan la acusación de falso testimonio y encubrimiento, y Juan Antonio Gatica está acusado de encubrimiento.

La lucha que encabeza la madre del chico, Soledad Laciar, trascendió el pedido de justicia por su hijo y se hizo transversal a otros casos de gatillo fácil en Córdoba. "Blas no vuelve, esta lucha tiene que ser de todos; si no es colectiva no pasará nada", repite siempre su madre.

Además, Blas sufrió el abandono del personal de una clínica privada que no quiso atenderlo cuando ya venía herido y perdiendo sangre en el auto. Murió en la calle porque, cuando intentaban llegar a otro hospital, los paró la policía y les impidió seguir la marcha.



Blas Correas tenía 17 años cuando lo mató una bala policial

ARCHIVO

Alrededor de las 23.30 del 6 de agosto de 2020 –cuando, en medio de la pandemia del Covid-19 comenzaron a permitirse reuniones– volvía de comer una pizza en un bar de unos amigos; iba en el asiento trasero de un Fiat Argo blanco.

Una moto se les acercó, temieron que fuera un intento de robo y aceleraron; giraron mal en una esquina y no frenaron ante el control policial montado por dos patrulleros y varios agentes en la Avenida Vélez Sarsfield. El auto recibió cuatro tiros: el que mató a Blas ingresó por la luneta trasera e impactó en su espalda. Otro se incrustó en el apoyacabezas del asiento delantero. En un primer momento, los policías di-

jeron que los chicos iban armados y mostraron un arma que supuestamente habían encontrado en la zona. La ruptura del pacto de silencio que mantenían dejó en claro que la habían "plantado".

Tres meses después del crimen, la agente Esquivel contó al fiscal José Mana que cuando se trasladaban en el móvil, el cabo l° Alarcón sacó un arma desu chaleco y le pidió que la tirara por la ventanilla a metros de donde el Fiat Argo evadió el control.

### Cambios y silencio

Después del crimen, el gobierno provincial removió a los titulares de la Dirección General de Seguridad Capital. Relevaron al comisario mayor Gustavo Piva y lo reemplazaron por la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti, quien después fue nombrada jefa de la fuerza.

Apenas asumió ese cargo, hubo otro crimen por balas policiales: el de Joaquín Paredes, de 15 años, en la localidad de Paso Viejo, en el norte provincial. El gobernador Juan Schiaretti nunca habló del caso de Blas, y del de Joaquín lo hizo el secretario de Derechos Humanos de la provincia.

El expediente del caso tiene 400.000 fojas, se prevén 30 audiencias, y el proceso terminaría el 25 de noviembre. Además de esta causa hay otra por abandono de persona, que involucra a los empleados de la clínica que no atendieron a Blas. •



OPINIÓN | 29 LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

AGRESIÓN. No es por "amor" que el peronismo aprovechó para exprimir del crimen hasta la última gota; fue para sacar ventaja política, deslegitimar a la oposición, atacar al Poder Judicial, rehacer su maquillaje

# El truco de hacer pasar por moderado al que pide impunidad y por fanático al que invoca la ley

Loris Zanatta -PARA LA NACION-

l 14 de julio de 1948, un estudiante italiano disparó tres tiros contra Palmiro Togliatti, secretario del Partido Comunista Italiano. Lo movía el odio. La guerra aún fresca, la guerra civil aún latente, Italia era un polvorín. Los militantes salieron a las calles, la insurrección parecía imparable. Desde la cama del hospital, sin embargo, Togliatti les ordenó retirarse: todos a casa. No era cuestión de "amor", había crecido bajo Stalin. Era un estadista, quería probar la lealtad comunista al nuevo orden constitucional. ¡Qué diferencia con la reacción peronista al intento de atentado contra Cristina Kirchner! Aquí también el atacante estaba imbuido de odio. Pero no es por "amor" que el peronismo lo aprovechó para exprimir del crimen hasta la última gota. Fue para sacarventaja política, deslegitimar a la oposición, atacar al Poder Judicial, rehacer su maquillaje. Hay dirigentes y dirigentes.

Los que "odian", se sabe, son siempre los demás: la paja en el ojo ajeno destaca siempre más que la viga en el nuestro. "La extrema derecha en América Latina es antidemocrática", venía de declarar un dirigente peronista. Quiere "proscribir" a Cristina Kirchner como proscribió a Juan Perón, como pretende proscribir a los líderes "populares". Es una conspiración orquestada por Estados Unidos y el gran capital, los medios concentrados y los "poderes fuertes". En su momento lo sugirió el Papa, lo dicen el Granma y Telesur. Proteger a Cristina es un deber patriótico. Detener el proceso, garantizar su impunidad es "defender la democracia". Este es el argumento para alzarse contra la Constitución. ¿No será "un discurso de odio"?

Como relato sabe a rancio, inútil debatirlo: es imposible contradecir un artículo de fe. ¿Quién no ha invocadotarde o temprano la gran conspiración? Denorte a sur, de derecha a izquierda, de arriba abajo. Se ve que funciona, que cada generación se la cree, que la fantasía late. ¿Por qué comentarlo, entonces? Simple: por descargo de conciencia, limpieza lexical, rigor moral, respeto a los hechos. Porque lo que a primera vista suena trivial esconde mucha malicia y maldad, manipulación y mistificación. Mucho odio.

Malicia y maldad. La primera es una "inclinación consciente a hacer el mal". El malicioso es un



El enemigo de la democracia, según el relato, es la "ultraderecha", vaya descubrimiento! Los "extremos" son tales por eso, por negar el "consenso general"

malvado. El enemigo de la democracia, según el relato, es la "ultraderecha". ¡Vaya descubrimiento! Los "extremos" son tales por eso, por negar el "consenso general", la "democracia", por ejemplo. Pero no por obvio es inocente. Pretende demonizar así a quien pide justicia para la corrupción kirchnerista: es un "extremista", "odia". ¿Un "subversivo"? Parece magia, pero el truco se ve: hace pasar por moderado al que pide impunidad y por fanático al que invoca la ley. El buey, decimos acá, lo trata de cornudo al asno.

Pero no un "extremista" cualquiera: un "extremista de derecha". Lo cual, en boca peronista, hace sonrojar: ¡con su álbum familiar! Suena infantil de tan maniqueo: ¿dónde termina lo "normal" y comienza lo "extremo"? ¿Quién lo decide? No importa: el esquema sirve a subirse al pedestal del "amor". No hay peor estigma que la "extrema derecha". Acusado de inmoralidad, el peronismo nos da así clase de moralidad.

No satisfecho, el relato manipula y mistifica. Colocándonos a los demonios a la "extrema derecha", se acomoda con aureola a la "izquierda". Eso le confiere levadura moral. No "extrema", su "izquierda" es democrática, de traje y corbata. Tan democrática que no tolera que nadiemás sea democrático. ¿Quién, hoy en día, no se llama a sí mismo demócrata?, bromeaba Mussolini. Eso es. Desde ese acogedor living, casi como si fuera su hábitat natural, nos explica el bien y el mal, nos enseña cómo gira el mundo. Genial. Ochanta.

Sin embargo, un peronista que imparte clases de "democracia" es probable que esté manejando sin licencia. Al policía que le pida carnet, le podrá contar de su jefe. De cuando celebraba los gobiernos militares. O de la familia "democrática" que lo acogió en el exilio: Stroessner, Pérez Jiménez, Franco. Podría leerle las "veinte verdades", oda republicana. El Perón de 1955 era "democrático", nos cuentan pintando de rosa el pasado. Si esa es su idea de democracia, se entiende que se acompañe a los Ortega y Maduro. Ellos sí que "aman". Esa es la "izquierda" à la peronista: bastante de "derecha".

Superada la manipulación, llegamos así a la invención. Quedémonos con los hechos. Y preguntémonos: ¿realmente la eterna Sinarquía está tramando "golpes judiciales" contra los "gobiernos | la Universidad de Bolonia

ma" derecha latinoamericana es tan antidemocrática y tan democrática la "izquierda"? Respecto de la primera pregunta: las conspiraciones existen. Y hay varios fascistoides por ahí. El más fascista es, con ventaja, Bolsonaro. Pero el régimen brasileño no es fascista. Por eso su Corte anuló la condena a Lula. Si había un conspirador, era muy malo: el tiro le salió por la culata, Lula lidera las encuestas. ¿Debemos deducir que en el tren de los perseguidos hay sitio para todos? También para Cristina, ¿quién da codazos para subirse? No somos memos. Muchos jefes de gobierno han sido procesados o condenados en los ultimos años, en Europa y en América, de "derecha" y de "izquierda". Unos cuantos "neoliberales" entre ellos. ¿Todas víctimas? En protesta, Alan García se pegó un tiro; Berlusconi acusó a los "jueces comunistas"; los devotos de la Kirchner, a la "ultraderecha". Pónganse de acuerdo.

populares"? ¿De verdad la "extre-

La otra pregunta: ¿es la "izquierda" más democrática que la "derecha"? Depende: las hay democráticas y otras que no. La clave es que ambas lo sean y se reconozcan como tales. En los últimos tiempos, ha habido muchas transiciones pacíficas de derecha a izquierda: México, Perú, Chile, Colombia, Honduras. Una sana alternancia. Ojalá se conserve la bidireccionalidad. Por ser tan poco "democrática", la derecha ha sido mejor perdedora de lo que se temía. El camino inverso, de izquierda a derecha, ha sido más turbulento: en la Argentina, en Ecuador. En cambio, Cuba. Nicaragua, Venezuela no están dispuestas a perder: una vez tomado el poder, es para siempre. Bolivia, tampoco: Morales jugó primero con la Constitución y luego con las urnas. ¿Son "democráticos"? ¿Son "extremos"?

La verdad es que no se trata de "derechas" e "izquierdas", categorías simplonas. Es cuestión de creer o pensar, decía Schopenhauer. El peronismo antepone la ideología a los hechos, la fe a la razón, la tribu a la ley, la fidelidad a la responsabilidad. Nacido mesiánico, no logró secularizarse y convertirse en partido republicano. Su defensa de lo indefendible, su pretensión de ser un "santuario" ajeno a la ley nos dice que no cambiará, que no piensa cambiar. Pero aunque se esfuerce por revivir su liturgia, como vimos en estos días, sus fieles se reducirán cada vez más, como los de toda iglesia.

Ensayista y profesor de Historia en

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Hospitales públicos porteños, pioneros de la salud

Los centros sanitarios de la Capital tienen una larga historia, desde la época de la posconquista hasta hoy, ejemplo en el país y en la región

uchas veces nos hemos ocupado desde estas columnas de las carencias de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, con presupuesto siempre insuficiente para atender la enorme demanda de pacientes de todo el país y del exterior que los utilizan, tanto por su prodigiosa calidad como por su gratuidad, y, especialmente desde 2020, les hemos dedicado profusas líneas para dar cuenta de la indispensable labor que ha cumplido todo su personal médico y no médico desde el minuto uno de la pandemia por coronavirus.

Como bien señala Enrique Visillac en su libro Pioneros de la salud. Historia de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, esa red de centros sanitarios es la más extensa e importante del país, no solo por el número de camas, la infraestructura y el equipamiento, sino también por el recurso humano que sostiene la atención de millones de personas.

El primero en crearse-las fechas difieren en algunos años conforme los historiadores que se consultenfue, según Visillac, el Hospital Bernardino Rivadavia, que tuvo como antecedente un asilo de huérfanas y hospital de mujeres: La Hermandad de la Santa Caridad, hacia fines de 1720, cuando diversas epidemias comenzaban a azotar a la población.

Lo mismo ocurrió con el hospital deniños más antiguo, ya no de la ciudad, sino del continente: el Pedro de Elizalde (1779), que siguió el camino que había trazado la Casa de Niños Expósitos, es decir, expuestos en calles e iglesias, abandonados por madresvulnerableso enfermas. Como muchas otras veces ha sucedido en nuestro país, diversas entidades y particulares contribuyeron económicamente con esos nosocomios de los que hoy nos enorgullecemos. El Jockey Club, por caso, donó dinero para el levantamiento de dos pabellones del Elizalde sobre la avenida Montes de Oca, donde hoy funciona. Aquellas obras terminaron en 1911.

El Hospital Braulio Moyano (1854) fue el primer centro de salud psiquiátrico de la ciudad y en 1863 se

creó el Borda, otra notable cuna de la psiquiatría en la Argentina.

El Ramos Mejía (1869) fue, en sus comienzos, un lazareto, un centro dedicado al tratamiento de personas portadoras de enfermedades infecciosas. El cólera y la fiebre amarilla causaban estragos por aquella época en el que el país se iba poblandoy la respuesta sanitaria fue siguiendo esa triste ruta, dando soluciones novedosas y concretas a los enormes padecimientos de aquella primigenia explosión demográfica.

El Ricardo Gutiérrez (1875, pediatría), el Santa Lucía (1878) y el Muñiz (1882-otro de los grandes protagonistas en la atención de epidemias, del retroceso de la tuberculosis y la atención del VIHya mucho másacá) fueron pioneros cada uno en lo suyo en nuestro paísy en la región.

Tiempo después se crearon el Fernández (1888), antiguo "sifilicomio" y hoy centro modelo de alta complejidad. Le siguieron los hospitales Pirovano (1896), Argerich (1897), Alvarez (1897), Tornú (1904), Penna (1905), Zubizarreta (1905), Alvear (1907) yel Durand (1913).

Entre 1914 y 1968 vieron la luz, entre otros, los hospitales Vélez Sarsfield, Piñero, Roca, María Ferrer, Marie Curie y el José Dueñas, seguidos por la Maternidad Sardá, y los hospitales Udaondo, Santojanni, Lagleyze, Illia y el Tobar García.

Fueron varias centurias de tremendos adelantos científicos que tuvieron a nuestros hospitales porteños como centros de investigación y avance en el tratamiento y la cura de enfermedades, gracias al apoyo económico de muchos mecenas cuyos nombres coronan hoy sus frontispicios. Por caso, el Hospital Piñero lleva el nombre del acaudalado empresario porteño que donó parte de su fortuna para su construcción, mientras que Rocca y Santojanni fueron dos inmigrantes italianos que, agradecidos con el país que los recibió. testamentaron o donaron propiedades para la construcción de esos hospitales. En otros casos, fueron los vecinos comunes los que, con su esfuerzo personal o su trabajo

desinteresado, con muchas más carencias que fortunas, ayudaron a verlos crecer. Hoy es COAS, con su fuerza solidaria, la ONG que colabora con 32 hospitales públicos porteños, más otros a nivel nacional. Con responsabilidad y transparencia, dona aparatología para mejorar los tiempos y calidad de atención a pacientes.

En esta enumeración no podemos dejar de mencionar al Hospital de Clínicas, que, si bien hoy depende de la UBA, se gestó primero como un hospital dependiente de la ciudady que, según relatan los historiadores, fue el primero en el área pública en conformar un comité de ética, algunas de cuyas máximas se basan en "respetar y proteger la vida desde su comienzo, la salud, la libertad, el pudor y el tiempo de las personas de las que se es responsable" (...), dirigirse al paciente por su nombre y no reemplazarlo por el número de cama, de historia o diagnóstico (...), no desvalorizar el hospital a pesar de sus falencias (...) y tratar cuidadosamente a los animales utilizados en investigaciones experimentales evitándoles sufrimientos".

Desde aquellos lejanos comienzos en los que los incipientes hospitales públicos concentraban sus mayores esfuerzos en atender a los menesterosos, proteger del abandono a las víctimas de las pandemias y la hambruna, y empezar a curar a la creciente población posconquista hasta hoy, se ha recorrido un vastísimo trayecto jalonado de enormes padecimientos, pero también de grandes logros.

Siempre es un buen momento para homenajear a todos aquellos pioneros generosos y abnegados porque, como bien dice Visillac en su libro: "A las instituciones las conforman las personas, más allá de las estructuras edilicias y de sus insumos", y agrega que "la fuerza que impulsa a los hospitales está en el vínculo que se establece entre los trabajadores de la saludy los pa-

Vaya para todos nuestra enorme valoración y agradecimiento.

# Dura condena a mujeres árabes

l sojuzgamiento que sufren las mujeres árabes suma nuevos Acasos. Nourah bint Saeed al-Qahtani recibió una condena a 45 años de prisión por sus publicaciones en redes sociales. Salma al Shebab, estudiante y madre de dos hijos, quien completaba un doctorado en el Reino Unido, fue detenida por su actividad en Twitter a favor de la igualdad de derechos de la mujer en Arabia Saudita, cuando quiso regresar a su país para unas vacaciones con su familia. Pasó nueve meses de aislamiento y malos tratos, sin permiso para contratar un abogado.

Con una pena inicial de seis años, la revisión de una apelación la elevó a 34 años en un juicio sin las debidas garantías bajo los cargos de desestabilizar la seguridad de la sociedad y del Estado, conspirar contra su país, proporcionar ayuda a quienes buscan perturbar el orden público y difundir rumores falsosy maliciosos. Se le prohibió también viajar al exterior durante el período de cumplimiento de su sentencia. Se trata de una de las penas más duras que haya recibido una activista pacífica y le asegura al implacable príncipe heredero Mohamed bin Salman seguir tomando este tipo de represalias.

La ONG saudí con sede en Londres Algst expresó su temor a que este endurecimiento de condenas refleje una tendencia en un contexto de represión ya excesivamente severo. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, afirmó que "ejercer la libertad de expresión para defender los derechos de la mujer nunca se debe criminalizar". Amnistía Internacional, por su parte, reclamó su inmediata liberación.

Una vez más, la comunidad internacional está llamada a expresar el mayor repudio a estos procederes.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 17/lanacion

### Feriado

En el atentado a la embajada de Israel hubo 22 muertos; en la AMIA, 85; en la tragedia de Cromañón, 194, y en la de Once, 51. Un fiscal fue asesinado en 2015. Nunca hubo un feriado decretado por esas muertes. Atentado fallido a un político en funciones, feriado nacional y convocatorias a marchas político-partidarias y con acusaciones a la oposición y a los medios, incluyendo también a la Justicia, de haberlo provocado. Feriado por un atentado fallido a un político y nada por la muerte de más de 350 ciudadanos comunes. ¿Se entiende el porqué de la acusación a los políticos de que son una casta privilegiada y con autopercepción de que son superiores a nosotros, los comunes? Fernando Pietrobelli ffpuncas@gmail.com

### ¿Quién se ocupa?

Supongamos que la causa Vialidad, rápida y mágicamente, se resuelve con un sobreseimiento. Ahí está... no más preocupaciones... tranquilidad en los ánimos de algunos (¿y de algunas?). Pasemos la página (¿tan fácil?) yveamos el país, miremos el país... ¿qué se hace? ¿Quién se ocupa? ¿O esto no se le ocurrió a nadie? ¿Se acuerdan de cómo estamos? Felipe González DNI 4.563.330

### Discurso peligroso

Ahora todo es culpa del mensaje de odio de la oposición. Odio es lo que siempre hizo el kirchnerismo. ¿No recuerdan las fotos de opositores con disparos en la frente, del famoso encuentro en donde se escupían fotos de gente pública con ideas políticas contrarias? Se la pasan hablando en forma violenta, criticando, insultando y justificando sus desastres culpando al que piensa distinto... eso es odio, señores. Quedarse con vacunas que eran para todos, quedarse con el dinero de todos por obras públicas que no se terminaron, generar resentimiento entre unos y otros con el discurso de que los ricos esto y los pobres lo otro... como si esta gente no fuera millonaria, y con grandes dudas (para mí) de dónde sacaron tanto dinero... eso es odio. Hablar de lo que pasa, opinar, informar, diferenciarse... eso no es odio. Que no nos vendan ese peligroso discurso, porque lo único que logran es aún más grieta. Silvia Elena Mangone lalamangone@yahoo.com

### Miedo

Lo ocurrido el viernes pasado fue solo para mostrar

al Poder Judicial la fuerza de movilización que manejan. Y mantener latente la atención de los militantes. Es lo único que les sale bien. Por favor, señores jueces, no se asusten, resistan, los apoyamos. La Argentina los necesita.

**Ana Astigueta** DNI 12.431.271

### Se sale con trabajo

El 7 de diciembre de 1941 el imperio del Japón atacó a los Estados Unidos en Pearl Harbor, cobrándose 2403 vidas de hombres, mujeres y niños. Esa misma noche, la primera dama, Eleanor Roosevelt, instó a sus conciudadanos a "continuar con sus tareas diarias con más determinación que nunca" en un mensaje radial. Exactamente lo que debería haber alentado el Presidente el jueves por la noche, en lugar de declarar uno nuevo feriado. De la tremenda crisis moral, económica y política que atravesamos en la Argentina se sale con políticas que favorezcan el trabajo y no con impedimentos para produciry estudiar. Teresa De Stefano DNI18.299.776

### Organización

Cómo es posible que en tan pocas horas consigan un despliegue de tal magnitud en la Plaza de Mayo como el del viernes pasado. Ojalá para gobernar el país tuviesen las mismas aptitudes.

Viviana M. Goetz DNI 6.551.162

### **Patriotas**

No queremos más políticos, ¡queremos patriotas! Margarita Gil emege.gil@gmail.com

### En la Red

FACEBOOK Diputados: oficialistas y opositores repudiaron el atentado contra Cristina Kirchner



"Felicitaciones, señores diputados" María Eugenia Guiraut

"Les pagamos para que legislen... no para que ella condicione al Poder Judicial" Hugo Donadello

"¿Necesitaban el Congreso para eso? ¿No les alcanzó con el feriado?" Esther Furman

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Museo de Bellas Artes En respuesta al editorial publicado el lunes 29 de agosto, en el cual se afirma que la actual gestión estaría poniendo en riesgo el patrimonio del Museo Nacional de Bellas de Artes, no nos cabe discutir aquí aquellos argumentos que se fundan en una particular perspectiva política sobre el patrimonio, que ve como peligrosa toda concepción federal de la cultura nacional. Sí nos corresponde, en cambio, señalar aquellas afirmaciones que son falsas por contar con documentación objetiva que las rebate: 1) Es falso que el MNBA ha sido sostenido principalmente por la Asociación Amigos, recibiendo del Estado "siempre una contribución marginal". Es financiado casi en su totalidad con fondos del Tesoro nacional, solo entre un 5 y un 10% corresponde a aportes privados gestionados a través de la Asociación Amigos. 2) No ha existido ninguna voluntad ni proyecto ni acto administrativo tendiente a convertir parte del acervo del MNBA en "un museo provincial". 3) Es falso que "la provincia de Buenos Aires desea dotarse de un museo de Bellas Artes que a la fecha no existe". La provincia cuenta desde hace un siglo con un Museo de Bellas Artes que fue dirigido, entre otras personalidades, por Emilio Pettoruti, de quien toma su nombre. El proyecto de construir una reserva adicional para el MNBA en Tecnópolis, si bien ha sido una idea evaluada, no se encuentra encauzada por ningún acto administrativo concreto y se ha juzgado escaso el tiempo de gestión pospandémico para encararlo adecuadamente. El proyecto de remodelación del museo, cuyo proceso de licitación pública se menciona, ha pasado por los controles y la aprobación de las áreas pertinentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Valeria González Secretaria de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura de la Nación DNI 18.029.670

N. de la R.: Agradecemos la información suministrada, que sale a la luz pública a raíz de nuestras observaciones y comentarios. Reiteramos nuestra opinión editorial referida a la necesidad de preservar nuestro patrimonio artístico sin consideraciones políticopartidarias de por medio.

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**SEMBLANZA** 

# Joan Ollé, un hombre de teatro

Mario Vargas Llosa

-PARA LA NACION-

MADRID onocí a Joan Ollé gracias a Juan Cruz, hace una veintena de años, en mi casa de Madrid. Yo acababa de estar en Torino, dictando unas clases en la escuela de narradores que tenía en esa ciudad el escritor italiano Alessandro Baricco y me había entusiasmado una realización teatral de este autor, que, acompañado de una actriz, contaba cuentos de actualidad, conversando en un escenario. ¿No se podía hacer algo así con los clásicos españoles y latinoamericanos en los teatros de España? Sin consultarme para nada, Juan Cruz había entusias mado con este proyecto al Ayuntamiento de Barcelona, obteniendo su apoyo v financiación. Joan Ollé, en buena hora, era el director elegido por esta institución, y aceptó, acompañado por una excelente actriz, Aitana Sánchez Gijón, que yo hubiera elegido para el proyecto por su espléndida actuación, que acababa de ver en el Teatro Español en La gata sobre el tejado de zinc, de Tennessee Williams, por eso estaban ellos allí. Quién iba decirnos que ese trío pasaríamos a ser íntimos amigos.

Les expliqué mi proyecto, les dije que yo escribiría los guiones, y les lei algunos de ellos. "Son espantosos—me dijo Joan Ollé cuando los escuchó—. ¿Por qué no tratas de contarlos, más bien, sin escribirlos?". Así lo hice, y de esta manera nació La verdad de las mentiras, que durante algunos años capturó todo mi tiempo y trabajo dramático.

Joan Ollé era un hombre lleno de ideas, referidas casi exclusivamente al teatro. "El teatro no es la vida -solía decir-aunque se le parezca en su percepción y pureza, previstas en todas las lenguas del mundo". Allí pueden expresarse las mil y una aventuras, como han hecho los grandes autores, sobre todo los clásicos. La actuación de los actores sirve a las obras, pero no se sirve de ellas. No hay otra manera de servir al teatro que siendo humildesvesforzados. El teatro no tiene nada que ver con el cine ni con los musicales, esos halagos que lo hacen desfigurarsey lo pervierten, sino con el teatro mismo. Por eso, hay que leer las piezas clásicas y aprender de ellas lo esencial del teatro. Todo está allí, reconcentrado, y nuestrodeber es descubrirlo. En el texto llegan ideas y hay que defenderlas con pasión, en su integridad, porque el mejor montaje es aquel quees másfiel a esos textos. Es interesante que uno de los autores más famosos por sus travesuras fuera tan leal a los textos clásicos.

Murió a los 66 años, de un infarto de miocardio que lo sorprendió en su casa rodeado de su mujer y su hijo, y de Esther, que había sido su avudante en varios montaies.

ayudante en varios montajes. Era muy exigente con sus actores en cada montaje, porque él trabajaba mucho en todos ellos, v vo recuerdo, por ejemplo, que en una versión de los cuentos de Boccaccio hizo un viaje a Florencia, preparándose, consultó los originales y muchos libros bibliográficos, y regresó entusiasmado a decirnos: "Ya lo tengo". Siempre lo tendría, y dela misma manera, viajando a los lugares que inspiraban esas obras, consultando los libros y el ambiente, viendo los paisajes y empapándose con ellos. El final de todo comenzaba siempre por el principio.



Él rehacía desde los primeros pasos las obras que dirigía.

Había hecho también programas de radio con Joan Barril, al que tenía admiración y respeto, y creía que el teatro y la radio tenían un secreto vínculo que había que descubrir, cadavez más a punta de trabajo. Joan Barril y él habían ganado un premio de televisión en el año 2005. Es curioso, y una de sus grandes contradicciones, que este hombre de teatro tan respetuoso de los clásicos fuera, al mismo tiempo, un entusiasta de la radio. No así de la televisión ni del cine.

Era muy perfeccionista y no dejabanada a las circunstancias. Sereunía con los actores por separado y daba consejos que eran órdenes. Habíaque encubrir la voz, para que sonara natural, como quien habla a un amigo o a un conocido, y otras veces, por el contrario, elevarla y hablar como quien pronuncia un discurso en una plaza pública antemiles de personas. Ese disfuerzo o exhibicionismo frenético era lo que buscaba para acentuar una personalidad o adelgazarla hasta lo invisible. Cada instrucción era una clase que había que retener porque todo en ella era significativo, una versión que se acercaba a esa obsesión que él tenía con el montaje perfecto. Había que verlo y oírlo en las cenas, en las que, luego de tomar un whisky, recordaba los grandes espectáculos que había visto y que no eran siempre los que entronizaba el gran público, sino él mismo por afinidades que surgían y que tenían que ver con eseamor al teatro que él profesaba sobretodas las cosas. No heconocidonunca anadie que estuviera tan identificado con su profesión. Los independentistas catalanes no lo

querían y yo tengo la sensación de

Ese amor al teatro que él profesaba sobre todas las cosas; no he conocido nunca a nadie que estuviera tan identificado con su profesión; los independentistas catalanes no lo querían

que el escándalo que lo acompañó los últimos meses de su vida tuvo relación con su independencia, esa valerosa actitud que siempre lo hizo depender de sí mismo por encima o por debajo de las cosas a las que indiferentemente llegaba a servir. También por su independencia y valentía, Joan Ollé fue objeto de admiración de todos los que lo conocíamos y llegamos a quererlo.

Como todos los artistas de verdad, lo persiguió la mala suerte. Su obra, que había sido reconocida en su juventud, no lo acompañó hasta el final, pese a haber sido siempreoriginaly talentoso. He sabido que, hace algunos meses, fue objetodeunadenuncia en la Academia de Teatro de Barcelona, donde era profesor desde hacía varios años. Algunas alumnas lo denunciaron por haberse propasado con ellas y un periódico de Barcelona aprovechó aquel pequeño escándalo para censurarlo y pedir su cancelación. La institución lo pasó a retiro por falta de pruebas. "En ese país, ya no existe la presunción de inocencia", declaró. Pero aquel es-

cándalo lo amargó mucho y pensó siempre que sus abogados conseguirían reivindicarlo y que su nombre quedaría otra vez limpio. La muerte lo ha sorprendido sin que ella resolviera los acontecimientos, me comunicó este estado de cosas Aitana Sánchez Gijón, bañada en lágrimas. Yo también me he sentido tan mal como ella con esta muerte que ha venido antes de esa reivindicación que él esperaba con tanta impaciencia. Y, sin que ella interrumpiera su trabajo, pues había planeado para este retorno a la vida del teatro, muchas aventuras nuevas en las que mostraría una vez más su inteligenciay multiplicidad. Él esperaba ser otra vez la celebridad que había sido en su juventud, en los años en que creó el "Dagoll Dagom", que lo hizo muy famoso. Y era indiferente a su edad, parecía condenado a ser eternamente joven, hasta que la vida se lo llevó. La última vez que hablamos por teléfono, estaba entusiasmado con un lugar que había descubierto en su Barcelona natal, y que se proponía convertir en un sitio que atraería a los jóvenes con talento y que compartían su amor por el teatro. Tenía muchos proyectos al respecto que, me dijo, serían objeto de una larga conversación, como las que tuvimos muchas veces en Madrid. La vida no le ha permitido tenerla, pero los amigos que lo acompañamos hasta el final sabemos que ellas estaban allí, a punto de ser proferidas la próxima vez que nos viéramos, y de la misma manera seria que él tenía siempre para comunicarnos sus proyectos. Era un hombre de teatro y lo fue siempre, hasta el final. Querido Joan Ollé: descansa en paz. @ Ediciones EL PAÍS, SL..

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +54ll 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº 5298323. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$240.- Sáb \$340.- Dom \$400.- Recargo envío al interior: \$45.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



9 770325 094015

### **MANUSCRITO**

# El Galpón, teatro uruguayo en el exilio

### **Humphrey Inzillo**

-LA NACION-

¬ n una tertuliavía Zoom, el notable periodista Luis Daniel mecontabaque-obviandoy abstrayéndose de la cuestión colonialista-era fanático de Indiana Jones, el personaje creado por George Lucas (las películas las dirigió Steven Spielberg), acaso el más famoso de los arqueólogos de la ficción. Indiana Jones está basado en Sylvanus Morley, un arqueólogo estadounidense que vivió en las primeras décadas del siglo pasado, que investigó ruinas mayas y que publicó algunos de sus trabajos en la revista National Geographic.

Luis Daniel Vega es un arqueólogo musical, y en mis visitas a la capital bogotana me ha llevado a recorrer los sitios más inverosímiles en busca devinilos. Entre ellos, una bodega oculta detrás de una zapatería, a pocos metros de la carrera Séptima, "Antes de la pandemia, las únicas veces que había usado un tapabocas fue para protegerme del polvo en algunos depósitos inhóspitos", me contaba. En otras ocasiones, tuvo que usar guantes de látex, por el riesgo de contagiarse algún hongo detrás de algunajoya perdida en medio de miles de vinilos abandonados a su propia suerte. Mientras evocamos algunas de nuestras excursiones, entre risas me cuenta que existe en México una disquería que se llama Dedos Negros ("el que avisa, no traiciona").

Me da pena confesarle que uno de mis últimos hallazgos no fue en una disquería ni en un mercado de pulgas. Ni siquiera en los puestos callejeros del Parque Centenario. Fue en una de esas bateas virtuales que ofrece una afamada plataforma en internet. A un precio irrisorio, apareció A puro cuento, un álbum que recopila fragmentos del espectáculo que sobre la narrativa latinoamericana realizó la Institución cultural El Galpón-fundada en Montevideo e integrada por artistas uruguayos en México-, entre 1981 y 1982. Según consigna el texto incluido en el LP. publicado por el sello Pentagrama, fue el 7 de mayo de 1976, en medio de una dura persecución a la cultura, la dictadura uruguaya emitió un decreto por el cual ponía en la ilegalidad al grupo El Galpón y se apropiaba de todos sus bienes. Así fue que sus principales integrantes decidieron exiliarse en México, con

la resolución de mantener y desarrollar la Institución, fundada el 2 de septiembre de 1949, y cuya primera sede fue una vieja caballeriza construida en 1898.

En lo que duró el exilio, el teatro El Galpón montó en tierras aztecas más de 18 títulos para adultos y niños. A puro cuento incluía textos y canciones de uruguayos (Mario Arregui, Julio César Castro "Juceca"), mexicanos (Juan Rulfo) y el poema "Los dos príncipes" del cubano José Martí (quien se desempe-

Uno de mis últimos hallazgos no fue en una disquería ni en un mercado de pulgas, fue en internet.

ñara como corresponsal de LA NA-CIONEN Nueva York entre 1882 y 1891) musicalizado por Rodolfo Da Costa, que integraba el elenco de la obra. Actuaban también Bernal García, Juan Ribeiroy César Campodónico,

que además era el director. En las fotos, se observa a Campodónico con un bigote. Su hijo Juan, integrante de Bajofondo y uno de los productores más prolíficos y prestigiosos de la música latinoamericana del siglo XXI, me cuenta que su padre había adoptado ese look para parecer más mexicano. Me mandó, también, una foto de sus onceaños, junto a su hermana, Matilde, que se transformaría en una fotógrafa mayúscula y su padre, con la misma apariencia que en la imagen del álbum. Aprovechó para contarme que en 1968, el legendario Eduardo Mateo, creador del candombe beat, había colaborado con El Galpón en la obra Libertad, libertad. "Además de Mateo, tocaban el baterista Luis Sosay Federico García Vigil", relata. "La obra estuvo en cartel tres años en la sala grande de El Galpón. Mi viejo iba en auto a buscar a Mateo a Orfeo Negro, el boliche en Carrasco donde tocaba bossa más temprano, y lo llevaba para que estuviera en hora para hacer la obra. De otra manera, era difícil que Mateo llegara en hora".

### O

### Armazones

Edición fotográfica Dante Cosenza | Texto Diana Fernández Irusta



PUNIT PARANJPE/AFP

En unos milenios, cuando inimaginables arqueólogos—si es que en El futuro lejano llegase a existir algo así—intenten descifrar nuestra cultura como hoy lo intentamos hacer con las más remotas de las formas humanas quizá se encuentren con objetos como el de la foto. Esqueletos no orgánicos, enigmáticas estructuras sin una clara finalidad a la vista, armazones no desprovistos de la belleza que brinda el pulso geométrico, la simetría, las proporciones. Pero no estamos en ese incatalogable mañana, sino en nuestro contante y sonante presente. Sabemos lo que buscan esos andamios solo en apariencia frágiles. La foto es de Bombay, pero podría haber sido tomada en cualquier otra parte del mundo: una enorme cartelera pronto desplegará, aquí mismo, su lenguaje hijo del pop, la publicidad y la visualidad pura y dura: el esperanto de toda una época. •

### CATALEJO

Tensión a bordo

### Carlos M. Reymundo Roberts

En una nota publicada días atrás por la Nacion, una azafata se quejaba de la actitud de muchos pasajeros cuando desembarcan: pasan al lado de la tripulación sin saludar ni agradecer. Nada, dijo, la hacía sentir peor. "Nosotros también somos personas". Queja plenamente justificada: es espantoso atender a alguien, prestarle un servicio y que después ni siquiera se despida. Claro que esa realidad constituye una cara de la moneda; el reverso es que cualquiera que vuele habitualmente tiene su anecdotario de tripulantes que parecen hacer su trabajo a reglamento, que se incomodan ante preguntas, que no muestran paciencia ni empatía. Haceaños, el CEO de una línea aérea contó que una de las primeras cosas que hizo al asumir fue reunirse con todo el personal de a bordo: "Tenemos que dar el mejor servicio -les dijo-porque los pasajeros pagaron su ticket, porque queremos que vuelvana elegirnos prorquegracias a ellos cobramos un sueldo!".

Unavez, ese ejecutivo viajó a Brasil en un vuelo de otra empresa. Al llegar a su asiento vio que el cenicero del apoyabrazos estaba lleno de puchos (en esa época todavía se podía fumar en los aviones); se lo hizo saber entonces a la azafata. "Vacíelo usted en el baño-contestó ella-. Yo no soy mucama". •



SÁBADOS CON TU DIARIO

00G

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.





FOTOS DE MAURO ALFIERI Y CAROLINA NIKLISON

El mejor envión River y Boca ganaron en la antesala del clásico y el duelo en la Bombonera puede ser un quiebre DR. 2/3

### LA NACION

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes

**y** @DeportesLN **f** Facebook.com/Indeportes

☑ deportes@lanacion.com.ar



2 | DEPORTES LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL

# Se viene Boca: dos golazos para aliviar tensiones, seguir en carrera y cargarse de optimismo



Beltrán, Zuculini y Elías Gómez abrazan a De la Cruz, autor del primer gol y figura del partido

MAURO ALFIERI



RIVER

BARRACAS CENTRAL

### Claudio Mauri LA NACION

Para ir a la Bombonera, River tomó el envión que le dieron dos golazos para alcanzar un triunfo necesario, con algo de autoridad futbolística, pero también con tendencia a complicarse solo. No se ahorraba sufrimientos en el final, hasta que un taponazo de Borja liberó el desahogo e instaló mejores sensaciones para el superclásico.

Es cierto que contra Boca será un choque totalmente diferente al partido contra Barracas. No se pueden extrapolar conclusiones para dentro de una semana, pero River no se podía permitir que su irregularidad, sus baches, le costaran puntos en un torneo en el que ya dejó demasiados por el camino.

En un fútbol que tiende a ser homogéneo en lo relativo al desplieguey la intensidad, la calidad es un atributo diferenciador. Rompe esquemas y echa luz en medio de la oscuridad. No sobran exponentes de esa naturaleza. Uno de los pocos es De la Cruz, jugador de pelota al pie y cabeza levantada. Elegante y punzante, pero también sacrificado.

El uruguayo, que siempre se muestra como una opción para el compañero, podrá equivocarse en un pasey comprometer a la defensa, perocompensaampliamenteconsu sostenida producción futbolística.

El 1-0 lo creó y definió De la Cruz, con una escala en Beltrán, que ledio la asistencia para el zurdazo cruzado. Antes, con cambio de ritmo y golpes de cintura, el uruguayo había dejado tres rivales en el camino. El VAR se tomó tres minutos para convalidar el tanto, en teoría para chequear si De la Cruz no había recibido en off-side, aunque también podría haber sido para apreciar al detalle la exquisita jugada. Hubiese estado justificado, más allá de que todo el Monumental esperaba en vilo el veredicto tecnológico.

En la primera visita de su historia al Monumental, Barracas Centrallo hizo con las prevenciones del caso, asumiendo que sus recursos eran inferiores. Intentó interrumpir los circuitos creativos de River, esta vez sin el primer pase limpio de Enzo Pérez, preservado en el banco, seguramente en función del superclásico. Fue titular Zuculini, que tampoco es un negado con la pelota, aunque la conduce más con los pulmones que con la cabeza.

En los primeros cinco minutos, River provocó siete córners, uno de los cuales fue despejado sobre la línea tras una definición de Beltrán. Los laterales, Casco y Gómez, se proyectaban simultáneamente y hasta podían conectarse en algún ataque. River no quería demorarse con el gol ni que Barracas se cargara de confianza en su resistencia.

Lanzado en ataque, River no era muy pulcro atrás, sobre todo con Paulo Díaz, demasiado precipitado, rápidamente amonestadoy al borde de la expulsión con otro par de foules (Delfino no advirtió que bajó a un rival sin la pelota). River se cargó innecesariamente de amarillas

### RIVER (4-3-1-2)

Ezequiel Centurión (6); Milton Casco (6), Emanuel Mammana (6), Paulo Díaz A (4) y Elías Gómez (5); Rodrigo Aliendro A (6), Bruno Zuculini A (4) y Nicolás De la Cruz (8); Juan Quintero (5); Pablo Solari (5) y Lucas Beltrán (6). DT: Marcelo Gallardo.

### BARRACAS CENTRAL (4-4-2)

Cristian Arce (6); Facundo Mater (5), Nicolás Ferreyra (5), Gonzalo Paz (6) y Juan Ignacio Díaz (5); Fernando Valenzuela (7), Iván Tapia (5), Carlos Arce (5) y Pablo Mouche (4); Bruno Sepúlveda (5) y Neri Bandiera (5). DT: Rodolfo De Paoli.

ESTADIO: River. ÁRBITRO: Germán Delfino (bien, 6). GOLES: PT, 25m, De la Cruz (R); ST, 49m, Borja (R). CAMBIOS: ST, J. Pinola (6) por Mammana y E. Barco (5) por Quintero; 17m, M. Borja (7) por Beltrán y M. Suárez por Solari; 28m, A. Juárez (7) por Bandiera y J. Vázquez por Mouche (BC), y 34m, E. Pérez por Aliendro (R). INCIDENCIA: ST, 20m, expulsado Zuculini (R), por doble amones-

### Tribunas y show de luces

che estuvieron en el Monumental disfrutaron de los avances en la construcción de las nuevas tribunas inferiores Sívori, San Martín y Centenario, parte de la obra que concluirá en febrero de 2023.

para lo que era su control del juego y lo poco que lo exigía Barracas con su ataque. Aliendro y Zuculini también fueron amonestados en la primera etapa, y el lamento llegó a los 20 del segundo, cuando Zuculini fue con el codo alto contra un adversarioy se fue expulsado.

Centurión, reemplazante de Armani, calmaba tensiones al cortar un par de centros. Solari, aun en una noche menos luminosa que contra Defensay Justicia, había exigido una tapada de Arce. Después, ante un pequeña molestia física en una aductor, Gallardo no dudó en reemplazarlo por Suárez

El Muñeco recurrió a la amplitu de su banco de suplentes en el arranque de la segunda etapa, con los ingresos de Pinola y Barco. River tuvo una sucesión de tres situaciones de gol para asegurar la victoria antes del primer cuarto de hora. Un colchón que hubiese valorado más desde el momento en que se quedó con diez.

Los últimos 10 fueron con algunos sofocones para River. Un tiro libre de Tapia salió apenas desviado, con Centurión fuera de acción. Valenzuela complicaba con su gambeta y velocidad.

El banco Barracas miraba asombrado el recambio de River: entraron Suárez, delantero de máxima pureza técnica, y Borja. Se iba el partido y River pensaba en el reloj, contaba los segundos de descuento. Se preparaba para soltar un profundo suspiro de alivio, pero lo cambió por un alarido de festejo gracias al golazo de Borja. Un gran golpe de efecto para cargarse de optimismo rumbo a la Bombonera.

# San Lorenzo da otro paso vAtlético recuperar el liderazgo

La continuidad de la 17a fecha de la Liga Profesional tendrá la presencia de un poderoso que intenta despertarse definitivamentey, además, pondrá en juego la cima. A las 19, en Florencio Varela, San Lorenzo visitará a Defensa y Justicia con el objetivo de acercarse a la clasificación para la Copa Sudamericana. A las 21.30, en Tucumán, Atlético intentará recuperar el liderazgo frente a Banfield. El conjunto del norte tiene un punto menos que Gimnasia, que el sábado último derrotó a Independiente por 3-1. Además, a las 19, Godoy Cruz, de buena campaña, recibirá a Arsenal.

En San Lorenzo, Rubén Insua pondría a Malcolm Braida como reemplazante de Nicolás Fernández Mercau, recientemente transferido a Elche, de España. •

### O PATRONATO

### UNIÓN

### Un partido en el que brillaron los arqueros

Altamirano, de Patronato, le atajó un penal a Alvez, de Unión. En el otro arco, Mele fue decisivo en un par de mano a mano. El empate no les sirvió.

### **O PLATENSE**

### **0** ESTUDIANTES

### El Calamar tuvo las mejores situaciones

Platense estuvo más cerca, pero le faltó puntería. Lo mejor del Pincha fue un cabezazo de Noguera en el palo. Discreto.

### **HASTA HOY**

| EQUIPOS         | P  | J  | G | E  | P  | GF | GC | D   |
|-----------------|----|----|---|----|----|----|----|-----|
| Gimnasia        | 33 | 17 | 9 | 6  | 2  | 19 | 8  | +11 |
| Atl. Tucumán    | 32 | 16 | 9 | 5  | 2  | 19 | 8  | +11 |
| Huracán         | 31 | 17 | 8 | 7  | 2  | 21 | 12 | +9  |
| River           | 29 | 17 | 8 | 5  | 4  | 27 | 14 | +13 |
| Boca            | 29 | 17 | 9 | 2  | 6  | 23 | 22 | +1  |
| Racing          | 28 | 17 | 7 | 7  | 3  | 24 | 14 | +10 |
| Godoy Cruz      | 28 | 16 | 8 | 4  | 4  | 20 | 14 | +6  |
| Argentinos      | 27 | 17 | 8 | 3  | 6  | 18 | 15 | +3  |
| Platense        | 26 | 17 | 6 | 8  | 3  | 17 | 13 | +4  |
| San Lorenzo     | 24 | 16 | 5 | 9  | 2  | 22 | 17 | +5  |
| Patronato       | 24 | 17 | 6 | 6  | 5  | 22 | 19 | +3  |
| Estudiantes     | 23 | 17 | 6 | 5  | 6  | 16 | 17 | -1  |
| Newell's        | 23 | 17 | 6 | 5  | 6  | 15 | 16 | -1  |
| Unión           | 23 | 16 | 6 | 5  | 5  | 20 | 22 | -2  |
| Tigre           | 22 | 17 | 5 | 7  | 5  | 24 | 22 | +2  |
| Sarmiento       | 22 | 17 | 6 | 4  | 7  | 18 | 21 | -3  |
| R. Central      | 22 | 17 | 6 | 4  | 7  | 13 | 16 | -3  |
| B. Central      | 20 | 17 | 5 | 5  | 7  | 18 | 26 | -8  |
| Arsenal         | 19 | 16 | 3 | 10 | 3  | 16 | 17 | -1  |
| Banfield        | 18 | 16 | 4 | 6  | 6  | 15 | 17 | -2  |
| Def. y Justicia | 18 | 16 | 4 | 6  | 6  | 14 | 18 | -4  |
| Central Cba.    | 18 | 17 | 5 | 3  | 9  | 19 | 25 | -6  |
| Colón           | 18 | 17 | 4 | 6  | 7  | 14 | 20 | -6  |
| Talleres        | 15 | 16 | 3 | 6  | 7  | 12 | 16 | -4  |
| Independiente   | 15 | 17 | 3 | 6  | 8  | 16 | 22 | -6  |
| Aldosivi        | 13 | 17 | 3 | 4  | 10 | 11 | 25 | -14 |
| Vélez           | 12 | 17 | 1 | 9  | 7  | 17 | 23 | -6  |
| Lanús           | 11 | 17 | 2 | 5  | 10 | 15 | 26 | -11 |

Los 72,054 hinchas que ano-

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEPORTES | 3

### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL

# Se viene River: no está Villa, pero el equipo de Ibarra mostró recursos ofensivos para reemplazarlo

COLÓN

BOCA

### Franco Tossi PARA LA NACION

Triunfo. Eso es lo que va disimulando las dificultades que tiene Boca para jugar mejor de lo que suele hacerlo. O, más puntual, para mostrar algo interesante que exponga claridad sobre lo que se intenta producir. También significa que, aún con ese panorama, llega al superclásico con un entusiasmo mucho más elevado con respecto a lo que se podía imaginar: en Santa Fe, derrotó 2-1 a Colón y recibirá a River tras tres éxitos consecutivos por la Liga Profesional. No obstante, el primer partido sin Sebastián Villa, el hombre del que tanto dependió para conseguir goles hasta su reciente rotura del menisco externo por el que fue operado, no activó a los futbolistas ni al entrenador, Hugo Ibarra, para lograr un funcionamiento que sea -por fin-colectivo. Y eso también es obligatorio guardarlo en la retina de cara al próximo domingo.

La ausencia del colombiano podía salir muy bien o muy mal. La primera, justamente, pasaba por la oportunidad de dejar a un costado lo dependiente que es Boca de sus jugadas y emplear un nivel colectivo con mayores ideas y creatividad. La segunda, por adoptar una postura todavía más confusa con respecto a (malos) partidos anteriores. Se quedó en la mitad: se desprendió del concepto de depender de alguien en particular porque el rendimiento global se mantuvo bajo. Incluso, era un encuentro ideal para el crecimiento: los santafesinos no vienen bien en la Liga Profesional (230s) y ayer lo justificaron, llegando más al arco contrario, pero yendo de la mano con Boca en cuanto al aburrido estilo.

"Ganó Boca, eh...; Sabías?", fue la respuesta que utilizó Ibarra hace semanas, cuando su elenco se impuso como local ante Platense (2-1) con un flojo desempeño en conjunto. Y en un momento en el que la estadística marcaba que Boca era el más goleado del campeonato, el DT interrumpió la pregunta y sólo apoyó en los triunfos. Si bien ese cartel desapareció con el correr de los encuentros, de eso parece tratarse este tiempo azul y oro. Ganar. Y poco más.

"A lo Boca", suelen decir los hinchas cuando, con más voluntad que buen fútbol, el equipo logra igualmente los tres puntos. Como ante Defensay Justicia, en el que-en un encuentro mucho más soporífero en relación al de ayer- encontró el gol de Luis Vázquez sobre la hora o como con Atlético Tucumán, al que le revirtió el resultado con mucho empuje y la aparición tan goleadora como sorprendente de Luca Langoni, también en el tramo final del partido.

En todo eso estuvo bastante involucrado Villa. En Varela, el gol apareció porque su dribleo en velocidad le permitió dejar cinco riva-



Benedetto abraza a Briasco, que después de mucho tiempo tuvo un papel protagónico en Boca; sufre Meza, de Colón

TÉLAM

les en el camino y servir el tanto. Y ante los tucumanos lanzó el centro Se insiste: ya no puede levantar la que el juvenil conectó para igualar un duro compromiso. Así había estirado sus estadísticas: es el líder de asistencias del torneo (junto a Martín Ojeda, de Godoy Cruz, con siete), el que más pases-gol brindó en el año del conjunto xeneize (15) y el segundo goleador del equipo en 2022 (nueve tantos). De ahí se explica tanta dependencia durante una etapa ¿interina? en la que, por ahora, la forma apática no se altera a 12 partidos de haber comenzado el ciclo.

Entonces, en medio de ese gris que se evidenció en el Cementerio de los Elefantes, también se traerá buenas noticias. Porque los probables extremos titulares ante River fueron responsables en el triunfo. Norberto Briasco (reemplazó a Villa) reapareció tras más de nueve meses de inactividad y, a los 10 minutos, abrió el marcador definiendo bien al segundo palo, mientras que Langoni estiró su racha personal haciendo-otra vez- el gol para ganar: rompió con el empate a los 27 del segundo tiempo por ser el más despierto para empujar el largo rebote de Ignacio Chicco.

A Boca le cuestan las conexiones. cabeza para encontrar al delantero colombiano (estará unos meses afuera) y la falta de dinámica queda más expuesta que nunca. Los volantes agarran la pelota, pero se encuentran con que la movilidad de los delanteros está, pero a kilómetros de distancia: todo termina en lo accesible, sin riesgos, de lateralizar, tocar corto a otro medio campista o hacia atrás.

Hasta se mezclan los roles: Oscar Romero, por ejemplo, termina convenciendo más por sus recuperaciones que por lo que produce con el balón. Y Martín Payero, el que más ritmo debe imponer, es el más desganado del centro del campo: algo que le suele ocurrir a "Pol" Fernández, al que suplió por las cinco amarillas.

Así sucede partido a partido. Con la excepción de que, en esta buena racha previa al superclásico, los hombres dirigidos por Ibarra meten un gol más que el rival. Si en el juego mantendrá la tónica ante River, asimismo, será fundamental convertir "medio" gol más que los de Núñez para festejar e ilusionarse más que nunca.

### COLÓN (4-4-2)

Ignacio Chicco (5); Eric Meza (-) Facundo Garcés (4), Paolo Goltz (5) y Rafael Delgado A (5); Christian Bernardi (5), Baldomero Perlaza (6), Julián Chicco (6) y Facundo Farías (5); Ramón Ábila (5) y Luis Miguel Rodríguez (6). DT: Adrián Marini.

### BOCA (4-3-3)

Agustín Rossi (5); Nicolás Figal (6), Facundo Roncaglia (4), Marcos Rojo A (5) y Frank Fabra (6); Martín Payero A (5), Esteban Rolón A (5) y Óscar Romero (5); Luca Langoni (6), Dario Benedetto (4) y Norberto Briasco A (5). DT: Hugo

ESTADIO: Colón. ARBITRO: Hernán Mastrángelo (bien, 7).

GOLES: PT, 10m, Briasco (B), 39m, Rodríguez, de penal (C); ST, 28m, Langoni (B).

CAMBIOS: PT, 13m, A. Schott (4) por Meza (C); ST, 18m, A. Molinas (5) por Romero (B) y L. Vázquez (4) por Briasco (B); 29m, S. Pierotti por Bernardi (C), F. Taborda por Rodríguez (C) y B. Cortés por Langoni (B); 35m, M. Weigandt por Benedetto (B), y 38m, T. Sandoval por Perlaza (C).

### **LA VUELTA DEBRIASCO**

Un gol tras 375 días "La pasé mal con la lesión que tuve. Días de llanto y mucho dolor. Por suerte pude convertir y aportar para el equipo. Estoy muy feliz", expresó Norberto Briasco. ¿A qué se refería el autor del primer golde Boca? No jugaba en la primera desde el 24 de noviembre de 2021. El tobillo fue una complicación constante, hasta que el pasado 18 de abril fue sometido a una artroscopia. Apenas había tenido minutos en Reserva, y las lesiones de Villa y Zeballos le hicieron lugar. "Cuando llegué me tocó jugar de 9, una posición que no es habitual para mí. Lo hice porque hay que hacer lo que te piden. Por suerte volví a a jugar en mi posición, me sentí bien y afortunadamente no tuve dolores", agregó.

4 | DEPORTES LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### TENIS **EL US OPEN**



Pete Sampras hoy tiene 51 años y conserva el bajo perfil

GETTY

# El mejor antes del 'Big 3'. Cómo es la vida actual de Sampras, el hombre que hace 20 años se retiró con gloria

Después de un período de oscuridad, el estadounidense conquistó Flushing Meadows en 2002, cuando tenía 31 años, y ya no volvió a jugar; cómo transcurren sus días familiares en Beverly Hills

### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

NUEVA YORK.- El viejo court 2 de Wimbledon, popularmente identificado como el Cementerio de los Campeones por el derrumbe que allí sufrieron, entre otras leyendas, Jimmy Connors y John McEnroe, el 26 de julio de 2002 fue el escenario de uno de los momentos más infelices en la prodigiosa carrera de Pete Sampras. El estadounidense, hasta entonces dominador del césped del All England como nadie [siete títulos, aunque la temporada anterior había caído en 8vos de final ante un adolescente llamado Roger Federer], tenía 30 años y era 13° del ranking. Pero su fuego parecía extinguirse. Aquel día, el suizo George Bastl, 145°, sacudió el circuito y lo

da rueda.

En una modesta cancha para 2100 espectadores que poco tenía que ver con el encanto del estadio central, se vio una versión desorientada de Sampras, que durante algunos cambios de lado leía una carta que le había escrito su esposa, la actriz Bridgette Wilson. Hoy, el ejercicio de repasar las imágenes en YouTube todavía estremece. Es impactante cómo Sampras permanece durante varios minutos pensando, mirando sin mirar, tocando el encordado de la raqueta y acomodando sus cosas en el bolso. De hecho, es Bastl quien se retira primero del court (generalmente, los derrotados se marchan dos años (Wimbledon 2000) y llegó antes alvestuario). Tras un momento de incertidumbre, Pistol Pete se pone de pie, se cuelga el bolso y se

venció en cinco sets, por la segun- va, sin levantar la vista, envuelto en una melancólica ovación. Nadie en ese instante, ni el más optimista, adivinaría lo que llegaría en pocas semanas.

Después del oscuro Wimbledon y antes del US Open, Sampras sólo jugó un puñado de partidos en los torneos de Toronto, Cincinnati y Long Island, con tres triunfos (uno de ellos, ante el argentino Guillermo Cañas) y tres derrotas. En el mundo del tenis había tufillo a despedida. El jugador que había estado 286 semanas en lo más alto del ranking y el único en finalizar seis años consecutivos como N°1 (1993-1998), no ganaba un título desde hacía más de a Nueva York envuelto en un halo de escepticismo.

Tras un largoy productivo perío-

do juntos, desde 1995 hasta 2001, Sampras y el entrenador Paul Annacone habían seguido caminos diferentes. El jugador, ya treintañero, había tenido otros coaches (Tom Gullikson, muy valioso, fallecido de cáncer; José Higueras). Annacone continuó como director de un programa de alto rendimiento de la Asociación Estadounidense de Tenis (USTA). Sin embargo, un mes antes de Flushing Meadows 2002, sus energías y objetivos volvieron a unirse.

Sampras pisó Nueva York siendo el 17° del ranking. Tenía 31 años (en ese momento, a diferencia de hoy, en el que Rafael Nadal logra Roland Garros con 36, era una edad más vinculada con el retiro). Y habían pasado 33 torneos sin que pudiera ganar un título. Sin embargo, el

tercer hijo de una familia de inmigrantes griegos que se encumbró como el mejor tenista de la década del 90, escribió un último capítulo mágico (e inesperado). Como si en esos quince días hubiera tenido el poder para viajar en el tiempo y teletransportarse a su época dorada, Sampras jugó con pimienta y maestría, exhibió un espíritu competitivo voraz y, el 8 de septiembre, conquistó el trofeo, su 14° de Grand Slam. La historia pareció guionada: en la final venció por 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4 a su clásico, Andre Agassi, una figura totalmente opuesta desde los tiempos de juniors.

Pasaron dos décadas de ese momento, uno de los más simbólicos de todos los tiempos en el deporte de las raquetas. Un instante que, además, terminó siendo el final de LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEPORTES | 5



Agassi y Sampras en la premiación del US Open 2002 SPORTS ILLUSTRATED

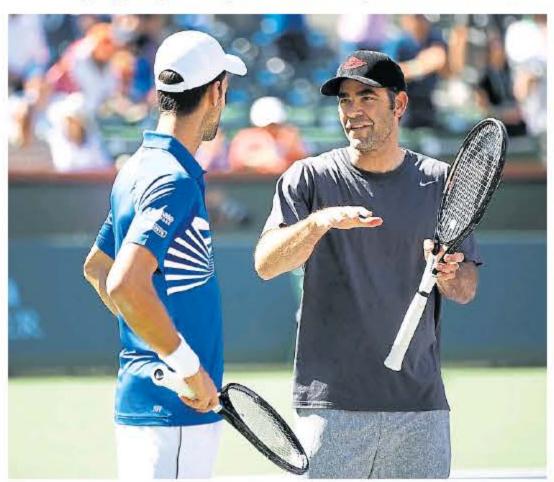

Sampras y Djokovic, en una de las pocas apariciones del exNº1

la notable carrera de Sampras, ya su antiguo rival en un partido tan que nunca volvió a jugar. Oficialmente anunció su retiro un año después, también en el US Open. "No digo que soy el más grande de todos los tiempos: simplemente he aportado al tenis lo que tenía dentro de mí; el resto no me interesa. Respondía todos los retos que se me presentaron", dijo, aquella noche, Sampras, que logró marcas que parecían inalcanzables. Muchas, luego superadas por el 'Big 3': Nadal, Federery Novak Djokovic.

111111

"Lavictoria de Pete en el US Open de 2002 fue una experiencia increíble. No había ganado un título en 25 meses y la mayoría de la gente pensaba que no volvería a ganar. Hizo un trabajo increíble desde Wimbledon, donde perdió ante Bastle, hasta Nueva York. Su mentalidad cambió, se volvió más optimista y claro. Volvió a jugar como cuando eradominantey disfrutó el desafío", hoy recapitula Annacone, ante LA NACION.

Actual comentarista de tenis por TV y también excoach de Federer, añade: "El hecho de que jugara contra Andre, donde habían empezado hacía doce años [NdR: en 1990 Sampras ganósu primer grande, en el US Open, batiendo al Kid de Las Vegas] fue perfecto. En ese momento sentí que era un hecho increíble, que estaba sucediendo ante la multitud en Nueva York y que Pete estaba muy emocionado jugando contra significativo. Esavictoria realmente liberó la mente de Petey le permitió terminar en paz, haciendo lo mejor que pudo y logrando una meta más elevada".

Para la mayoría, que Sampras no volviera a jugar después de la final del US Open 2002, fue igual o hasta más impactante que conquistara el trofeo. Entre un extremo y el otro de la historia se produjo un período de incertidumbre y silencios, de evaluación profesional y reflexión Sampras y de su núcleo familiar. Hasta que la decisión estuvo bien digerida.

"Pete estaba programado para jugar en la semifinal de la Copa Davis contra Francia justo después del US Open 2002. Recuerdo cuando el personal administrativo de la USTA estaba en el aeropuerto JFK esperando el vuelo a París y Patrick McEnroe, capitán del equipo, llegó al salón. Nos dijo que había hablado con Pete, que se retiraba del equipo y que le dijo que había muchas posibilidades de que fuera su último partido", hoy recapitula, ante La Na-CION, Randy Walker, que trabajaba en Marketingy Comunicaciones de la USTA.

Ellibro "Pete Sampras: Greatness Revisited", escrito por el periodista Steve Flink (2020; Editorial New Chapter Media), tiene exquisitas revelaciones sobre un personaje extraordinario que nunca abandonó su personalidad reservada.

"Tenía que descubrir qué seguía con mi tenis. No sabía qué sentir. Volé a casa la noche que gané el US Open y lo disfruté. Dos o tres meses después, estaba hablando con Paul (Annacone) sobre lo que seguía y preparándome para Australia, pero no estaba emocionalmente preparado. Así que sentí que vería cómo me sentía al jugar en Indian Wells o Miami en 2003. Todavía estaba golpeando pelotas, pero no tenía ganas de hacer la práctica o el trabajo de gimnasio. Algo acababa de salir de mí que realmente no podía explicar. El momento en que supe que me retiraría fue cuando estaba en Palm Desert viendo a Lleyton Hewitt jugar un partido de primera ronda en Wimbledon en 2003, pensando que ese era el último lugar donde quería estar. Fue entonces cuando supeque había terminado...", narra Sampras, contundente.

Annacone, en la misma obra, aportó su mirada: "Pasamos meses preparándonos para un torneo que no terminó jugando. Tuvimos conversaciones geniales sobre la vida. Y luego, en abril, cuando nos estábamos preparando para Wimbledon, entré por la puerta principal y me dijo: 'Terminé'. Le dije: '¿Terminé con qué?' Y él dijo: 'No juego más. He terminado'. Explicó que había hechotodoloque quería hacer. Dijo que se dio cuenta de por qué jugaba y que era para probarse a sí mismo lo que podía hacer. Y que no necesitaba probar nada más".

En el US Open 2003 se llevó a cabo una ceremonia oficial de retiro, con mucha familia de Sampras sobre el cemento del Arthur Ashe, incluidos sus padres, su esposa y su hijo pequeño, Christian. Ninguna despedida podría haber sido más apropiada. Allí, con 19 años, el nacido en Washington se había encumbrado como el hombre más joven en ganar el US Open. Doce años más tarde, "con tantos escépticos escribiendo su obituario profesional" (palabras de Steve Flink), cerró el telón con otro triunfo, aunque esta vez como persona.

¿Le quedaron cuentan pendientes? Sí, claro, aunque ninguna demasiado significativa. Roland Garros fue el único major que no ganó (su mejor tarea fueron las semifinales de 1996). "Podría sentarme aquí v mirar hacia atrásy decir: ¿Debería haber probado una raqueta diferente y más grande para el Abierto de Francia? Por supuesto. ¿Desearía haber comunicado mejor sobre mi salud y no haber tenido una úlcera durante dos años? Sí. Hay arrepentimientos. No expulsar muchas cosas contribuyó a mi úlcera. Recuerdo una conversación con Annacone en 1998 cuando estaba tratando de emocional interna por parte de romper el récord de número ly le dije que estaba estresado. Se me estaba cayendo el pelo. Bajé la guardia, lo cual era inusual. Pero tengo pocos remordimientos. Miro más los aspectos positivos. Logré cosas increíbles. No me preocupé por lo que la gente estaba pensando. Ser obstinado y centrado en mí mismo con las anteojeras me convirtió en un gran jugador", confesó Sampras, en la misma obra. Durante muchos años tomó pastillas para dormir que le dañaron la salud.

Siguiendo con ese tema, Sampras profundizó: "Miras a Roger, Rafa y Novak hoy y son mucho más sociales y extrovertidos que yo y tal vez sea a través de las redes sociales y dónde estamos en la sociedad. Tal vez si yo hubiera estado jugando ahora, habría sido más como estos muchachos. Es simplemente una mentalidad diferente. En mi generación, todos estaban un poco más separados, pero ahora Roger tiene el número de teléfono de Rafay to-

### DIXIT



Mirás a Roger, Rafay Novak hoy y son mucho más extrovertidos que yo y tal vez sea a través de las redes sociales y dónde estamos en la sociedad. Si yo hubiera estado jugando ahora, quizás, habría sido más como ellos".

dos se envían mensajes de texto y tienen Instagram. Conociendo un poco a Roger, supongo que puede ser el alma de la fiesta en el vestuario. Yo estaba más en la esquina lejos de todos y me encantaba el último fin de semana de Wimbledon cuando nadie estaba en el vestuario. Soy un lobo solitario. Obtengo energía estando solo. Megusta estar solo. Así es como estoy conectado y como siempre ha sido".

**PETE SAMPRAS** 

111111

En 2015, en The Players' Tribune, una plataforma de historias en primera persona de atletas (activos o retirados), Sampras compartió una conmovedora carta imaginaria a su "yo más joven, de 16 años". Entre otras pinceladas, advierte: "Serás un estadounidense prometedor sin exposición; luego, cuando te despiertes la mañana después de ganar el Abierto, estarás en un programa de entrevistas tras otro. Todos los ojos estarán puestos en ti; no encajará bien con tu personalidad. Ser un profesional es mucho más que simplemente jugar al tenis. Cuanto más exitoso seas, más personas querrán saber de usted. No siempre será algo que quieras hacer, y no siempre será divertido. La presión será tan agotadora como cualquier cosa que puedas hacer en la cancha. Por suerte, estarás fuera del juego antes de que aparezcan estas cosas llamadas Twitter y Facebook. Sé agradecido por eso. Un día entenderás lo que quiero decir (...) Ah, y deja el periódico. No leas lo que la gente dice de ti. Y si escuchas o lees algo negativo sobre ti, no te preocupes. Deja que tu raqueta hable".

A Sampras nunca le resultaron simpáticos los compromisos públicos, los eventos de los patrocinadores y las demás situaciones que implican ser una celebridad, pero convivió con ello, como pudo. Según Sports Illustrated, en la final disputada haceveinte años en Flushing Meadows, Sampras ganó algo más que el título: obtuvo, definitivamente, el cariño del público. Hasta allí era admirado, pero no adorado. "Su desdén por la publicidad durante toda su carrera" lo alejó de muchos fanáticos, según la publicación norteamericana. Incluso,

cuando jugaba, Sampras lo hacía con la cabeza gacha. "Estoy buscando monedas", bromeaba. Aquella noche neoyorquina, la mayoría de los 24.000 espectadores dentro del estadio Arthur Ashe lo apoyaron. También, según distintos informes periodísticos, lo hicieron millones de fanáticos ocasionales de los deportes que esperaban el comienzo de la temporada de la NFL en la cadena CBS inmediatamente después del partido de tenis.

#### 111111

Sampras hoy tiene 51 años (los cumplió el mes pasado) y dicen que está cerca de los 77 kilos que pesaba cuando competía. De muestra muy poco en público, incluso en el mundodel tenis, donde podría estar más protegido que el resto. No se expone en las redes sociales. Se unió a Twitter en 2009, pero sigue sólo a una cuenta (a una agencia de marketing) y todavía no publicó ni un tuit. Sampras siempre representó el contraste con Agassi, nacido en las luces de Las Vegas. "Pete nunca querría mi vida. Y yo nunca querría su vida", suele decir Agassi.

En diciembre de 2010 denunció el robo de sus trofeos. "Las copas, medallasy placas fueron sustraídas de unas cajas de seguridad durante mi mudanza. Perder esas cosas es que como si se hubieran llevado la historia de mi vida en el tenis. Sólo espero que nos los hayan ya destruido. Por eso lo hago público. Sé que será difícil, pero no me perdonaría no intentar recuperarlos", confesó. Pero en marzo de 2011 aparecieron en un hospital de Marina del Rey (California) y devueltos al jugador, según informó el diario Los Ángeles Times.

A través de su hermano, Gus Sampras, que actúa como manager, suele rechazar cortésmente los pedidos de entrevistas. En los últimos días habló con la revista de L'Equipe y sentenció: "En la década de 1990 no estaba de moda compartir tus sentimientos. Hoy, algo a gestionar son las redes sociales. Si estuviera jugando hoy tiraría mi teléfono al mar. Oué cosa tan ansiosa... El teléfono es útil si estás perdido en el campo, pero te hacevulnerabley accesible. No necesitas esa cosa. Conseguí mi primer teléfono a los 29. Los niños de hoy, más bien a los 10 años, ya lo descubren. Eso también puede afectar tu salud mental".

Sampras y su esposa, Bridgette, tienen dos hijos: Christian, nacido en 2002, y Ryan, de 2005. Disfruta de su vida familia. Con aproximadamente US\$ 43 millones ganados en premios por torneos, una cifra multiplicada por sus contratos comerciales, no tiene ninguna presión financiera urgente para buscar otros ingresos. A diferencia de colegas, incluso a los de su generación como Jim Courier, no se convirtió en comentarista de TVy mostró poco interés en entrenar a un jugador profesional. Vive en Beverly Hills, le gusta dejar a sus hijos en la escuela, va algimnasioy juega algolf en Bel-Air Country Club, de Los Ángeles. En 2019 participó de una exhibición de tenis en Indian Wells, junto con Djokovic, John McEnroey Tommy Haas. Ha asistido al Staples Center para observar a Los Ángeles Lakers y a algunos pocos Grand Slam.

Cuando los miembros del 'Big 3' lo superaron en cantidad de trofeos grandes ganados, Sampras no hizo más que elogiarlos; no mostró resentimiento alguno. Ya no extraña el tenis; mucho menos el estrés que le provocaba el circuito profesional. Hace dos décadas que se alejó de todo, estando muy arriba, pero su legendaria figura se conserva inalterable.

6 DEPORTES LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### POLIDEPORTIVO FÚTBOL, POLO Y GOLF



Mac Allister brilló ayer en Brighton y sueña con Qatar

# ABIERTO DEL C. H. M. SAN JORGE mint RUS Imperial 0mint

Nicolás, Gonzalo y Facundo Pieres y Curtis Pilot Christian Grosso / AAP

### Scaloni sabe que se acerca el momento de reducir la lista de 32

Enzo Fernández, entre otros, tendrá una chance en los amistosos en Estados Unidos

Lionel Scaloni no pierde el tiempo. La cuenta regresiva al Mundial de Qatar 2022 no se detieney el entrenador del seleccionado argentino sigue enfocado en mantener a su equipo bien afilado. Para ello, tiene por delante dos compromisos que elconjuntoalbicelestedisputaráen los Estados Unidos, en la ventana FIFA de septiembre. Primero jugaráfrentea Honduras, en un choque programado para el 23 de este mes en Miami, yluego se medirá contra Jamaica, en Nueva York, el 27.

una prelista de 32 jugadores entre los cuales hay varios que todavía llarreal sobre Elche), Alexis Mac no tienen su lugar asegurado en el plantel para la Copa del Mundo. Por lo tanto, estos encuentros serán sus últimas oportunidades para intentar sellar su pasaporte a Qatar.

El primer nombre rutilante que surge del grupo de futbolistas que se juegan un lugar es el de Enzo Fernández. El exjugador de River pasa por un excelente presente en Benfica, donde llegó en este mercado de pases y se destacó por el nivel de juego y, al mismo tiempo, por la facilidad para llegar al gol. Los otros que están en evaluación yque no habían sido llamados en la anterior convocatoria son Nehuén la Copa del mundo contra Arabia Pérez (Udinese), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) y Thiago Almada (Atlanta United).

La mala noticia para Scaloni es que poco después de que se publicaba la lista de convocados, uno de sus jugadores salía con un gesto de preocupación del partido que estaba disputando. Se trata de Lisandro Martínez, el defensor de Manchester United, de muy buen rendimiento desde su llegada a la Premier League.

En el partido que los Reds le ganaron este domingo a Arsenal por 3al, el zaguero surgido de Newell's pidió el cambio en el minuto 79, y salió del campo de juego con una aparente lesión muscular, tocándose el isquiotibial derecho. Esto pone en duda que se concrete la convocatoria del defensor que llegó a Inglaterra desde Ajax en este mercado europeo.

Para el arco, Scaloni eligió a Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Mussoy Gerónimo Rulli. Como defensores citó a Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Facundo Medina, Cristian Romero, Nehuén Pérez, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

AFP

Nueve mediocampistas escogió el DT: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alejan-Es por eso que Scaloni anunció dro Gómez, Giovani Lo Celso (ayer convirtió un gol para el 4-0 de Vi-Allister v Ángel Di María, en tanto que para el ataque convocó a Paulo Dybala (jugó los 90 minutos en la dura caída 4-0 de Roma ante Udinese), Angel Correa, Lionel Messi, Thiago Almada, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

> Luego de estos amistosos en los Estados Unidos, la selección argentina afrontará sus últimas pruebas antes de Qatar. Lo hará en un amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos, que dirige Rodolfo Arruabarrena, en Abu Dabi, el 16 de noviembre, apenas seis días antes del debut por el Grupo C de Saudita.

### El momento de Mac Allister

Alexis Mac Allister se erigió en una de las figuras del equipo de Graham Potter, en la pieza clave paralavictoriadeBrighton&Hove Albion que se impuso este domingo por 5 a 2 ante Leicester City. En ese contexto, el futbolista argentino sequedó con el centro de la escena: gol de tiro libre, conquista anulada y un último sello de penal.

En el rompecabezas que supone para Potter, Alexis Mac Allister es una ficha clave para el entrenador, que encontró respuestas inmediatas en el argentino que se luce en la Premier League en un altonivel, por encima de lo que había mostrado hasta el momento. Mac Alliester se siente cómodo en el centro del campoy desde allí se apropia de la construcción de las posesiones de su equipo.

### Mucho público y la vuelta de Nico Pieres en el logro de Ellerstina

El equipo de los tres hermanos abrió la temporada al ganar San Jorge en Palermo

Xavier Prieto Astigarraga LA NACION

Quizás haya que acostumbrarse a las muchedumbres en los partidos de polo de entrada gratuita en Palermo. Hubo un gentío inesperado en el Mundial Femenino, de abril, y lo hubo ayer, en la final del Abierto de San Jorge, el primer torneo de la temporada de primavera.

Las tribunas completas de la cancha 2 y mucho público de pie y en los locales gastronómicos de alrededor le dieron un marco impensado al único partido del certagracias a su 8-6 sobre Martindale. Unas 3000 personas aplaudieron al campeón, que formó con los tres hermanos Pieresy su patrón estadounidense Curtis Pilot.

La conversión del Campo Argentino de Polo en un espacio abierto a todo público durante todo el año con perfil gastronómico hace que muchos comensales/turistas/paseantes curioseen los partidos, tan a mano, tan gratuitos. Y entonces hay asombro por acciones que el entendidodeja pasar, y mucha palma a pedido de la voz del estadio.

Como cuando a Facundo Pieres, el mejor de la tarde, se lo aplaudió a falta de un minuto, con el juego detenido. El 2 de Ellerstina Pilot respondió a la gente con un pulgar en alto, cuando ya el triunfo era cosa segura para el cuarteto de 29 de handicap. Que construyó su victoria en un par de ráfagas. El encuentro resultó en general parejo, pero los Pieres abrieron con un rápido 2-0 como para marcar terreno y liquidaron con un 3-0 en el penúltimochukker, cuando Martindale acababa de igualar en 4, gracias a un sobresaliente Tomás García del Río, autor de tres golazos.

El espectáculo tuvo pocos cortes, una buena noticia para la organización ante tanto neófito. De hecho, hubo una sola falta en la primera mitad, cuando Pilot, de 63 años, se interpuso en un tiro de Mackenzie Weisz, de 19, y quedó sentido. Nada grave para el patrón, que después de escuchar su himno nacional, ejecutado por Granaderos, se dio el gusto de levantar el

trofeo Duque de Edimburgo, donado por el homenajeado tras su visita de 1966 al Club Hípico Militar San Jorge. Ninguno de los Pieres lo había obtenido tampoco.

Para los tres hermanos, que con Pilot habían logrado el Abierto de Jockey en 2019, fue valioso también probar en un partido de alto nivel varios caballos para el Abierto de Tortugas, que iniciará la Triple Corona el martes 27. Y un hecho simbólico, pero quizás tan satisfactorio como el éxito: Nicolás Pieres volvió a jugar en Palermo.

En 2021 se perdió el Argentino men, que coronó a Ellerstina Pilot Abierto por una horrenda caída en el Abierto de Hurlingham. Fue operado en Estados Unidos, donde le abrieron el angosto canal de la médula espinal que lo sometía a riesgosas pérdidas de sensibilidad tras cada accidente intenso en el polo. Ya había protagonizado en 2022 las temporadas de Palm Beach e Inglaterra, pero esta reaparición en su país fue significativa.

> Lejos estuvo de su mejor desempeño, pero Nicolás Pieres está de nuevo en el ruedo en las canchas nacionales. Otra buena noticia para Ellerstina, que gozó de una tarde feliz, y para el polo, que otra vez alojó un montón de gente en una final de ésas que antes de la pandemia solían tener apenas un puñado de seguidores en las gradas. •

**ELLERSTINA PILOT 8** Curtis Pilot, 0; Facundo Pieres, 10; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 29.

MARTINDALE 6 Mackenzie Weisz, 6; Matías Benoit, 6; Tomás García del Río, 7, y Rodrigo Rueda (h.), 6. Total: 25.

PROGRESIÓN: Ellerstina Pilot, 2-0, 3-1, 4-2, 4-3, 7-4 y 8-6. GOLEADORES DE ELLERSTI-NAPILOT: F. Pieres, 4, yG. Pieres, 4. DE MARTINDALE: Benoit, 1, y García del Río, 5 (1 de penal). JUECES: Hernán Tasso y Martín Goti. ARBITRO: J. J. Díaz Alberdi. CANCHA: № 2 de Palermo. Premio al mejor jugador: **FACUNDO PIERES.** 

Premio AACCP al mejor producto jugador Polo Argentino inscripto: OPEN SEXY, usada por N. Pieres.

# Tano Goya llegó al PGA Tour y se une a Grillo y a Núñez

El cordobés, de 33 años, se sobrepuso a las contramarchas y alcanzó su gran objetivo

Estanislao Goya, definitivamente conocido como "Tano" en el golf internacional desde haceya varios años, logró el objetivo que persiguió toda su carrera, toda su vida: llegar al PGA Tour. Alcanzó la membresía después de haber terminado 5° en el torneo de cierre del Korn Ferry Tour. que concluyó este domingo en Newburgh, Indiana.

El jugador de Alta Gracia firmó una vuelta final de 71 golpes (-1) y totalizó 271 (-17): esa ubicación en el top 5 equivalió a concluir 19° en el ranking final y quedar entre los 25 que obtuvieron la tarjeta en este último tramo clasificatorio. Cabe aclarar que después de la finalización de la temporada regular, otros 25 jugadores se habían graduado para el PGA Tour, entre ellos Augusto Núñez. De esta manera, Goya, el tucumano Núñez y el chaqueño Emiliano Grillo -miembro de manera interrumpida desde 2015- representarán a la Argentina en la temporada 2022/2023 de la máxima gira, que comenzará el 16 de este mes en Napa, California.

"Llegué a un punto en el que considerétal vez hacer otra cosa, renunciar al golf, pero algo dentro de mí dijo: 'No, seguí adelante y hoy estoy aquí, mañana tengo la oportunidad de lograrlo. He trabajado toda mi vida para eso y estoy listo", sentenciaba ilusionado Goya a 18 hoyos de la culminación del torneo en en el Victoria National Golf Club. Finalmente, después de una última vuelta con una cuota de sufrimiento-llegó a estar sobre el límite de los clasificados después de un bogey en el hoyo 12-concretó la meta a los 34 años.

Goya surgió a fines de la década pasada como un gran proyecto del golf argentino. Ganó dos títulos del Challenge Tour europeo a los 19 y al año siguiente, tan sólo en su sexta participación en el circuito mayor del Viejo Continente, alcanzó su primera victoria, en Madeira (Portugal). Sin embargo, no consiguió crecer a partir de allí, perdió el status e inició un largo período de contramarchas.

Si bien llegó a participar en tres majors (British Open 2010 y 2013, y US Open 2013, en los que no superó el corte), el cordobés nunca revalidó todo lo que prometía ya desde que era un gran amateur formado en la Asociación Argentina de Golf. "Sufrí muchos altibajos; tuve un despegue rápido, pero al estar solo, tomé decisiones que a veces no fueron las mejores y se notó en mi performance, sobre todo después de dos o tres años. Viví una etapa de mucho aprendizaje que me va a servir para mi futurocomogolfista", reflexionaba a La Nacion hace unos años. Ahora, su carrera encontrará otros horizontes. • Gastón Saiz

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 **DEPORTES** | 7

### POLIDEPORTIVO LA FÓRMULA 1 Y EL MOTOGP



Una imagen que se repitió diez veces en el año: el festejo de Max Verstappen; el neerlandés hizo delirar a la multitud

# Verstappen, rey de los Países Bajos, proyecta la coronación en Japón

Ganó ante sus fanáticos en Zandvoort; firmó la décima victoria en el año, estiró a 109 puntos la brecha con Charles Leclerc (Ferrari) Checo Pérez (RBR) y podría consagrarse bicampeón en Suzuka

### Alberto Cantore

LA NACION

Una marea naranja acompaña al rey que consagró la Fórmula 1 en 2021 y el monarca no los defrauda. La superioridad y la solvencia de Max Verstappen se conjuga con la brillantez que le ofrece Red Bull Racing, una escudería que se exhibe arrolladora: en la pista marca el pulso con el modelo RB18 y en el muro diseña estrategias apabullantes. Minimizar errores se convirtió en un sello del neerlandés, que capitaliza los beneficios propiosy las lecturas equivocadas y los desastres que protagoniza el resto para profundizar la supremacía. Cuarta victoria consecutiva, la décima en catorce grandes premios del calendario, y una diferencia de 109 puntos sobre Charles Leclerc (Ferrari) y Sergio Checo Pérez (Red Bull Racing), un registro que permite ensayar cuentas y proyectar que en el circuito de Suzuka, en Japón, MadMax está en condiciones de consagrarse bicampeón del Gran Circo.

Las tribunas de Zandvoort regalaron una fiesta, por momentos con excesos, como durante la Q2 de la prueba de clasificación, cuando un simpatizante arrojó una bengala a la pista, creando una situación de inseguridad y que la Dirección de Carrera tuviera que imponer una bandera roja. A la celebración se sumó Verstappen, que no se des-

enfocó del objetivo en las pruebas libres, cuando su auto se detuvo, después de girar apenas 29 vueltas. La caja de velocidades resultó el dolor de cabeza, el que despejó el piloto al señalar la pole, la 17ma, con la que ingresó al club de los mejores 20 del Gran Circo en esa especialidad. Muy lejos de las 103 de Lewis Hamilton (Mercedes), pero a la par de una estrella como Jackie Stewart. Desde esa posición de privilegio dominó la carrera y el estado de gracia que viven piloto y escudería también tuvo la dosis de fortuna, esa que debe acompañar en pequeños pasajes del viaje a los que están destinados a dominar un ciclo. El ingreso del Auto de Seguridad que provocó la detención de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), en el giro 55, generó una ventana extra para calzar neumáticos blandos para las 12 vueltas finales: la superación de Hamilton, que marchaba puntero en el relanzamiento, fue aplastante.

El británico, que se perfilaba para realizar una única detención, una estrategia de riesgo, pero que estaba funcionando, primero fustigó a Mercedes por no ser convocado a los pits-como sucedió con su compañero George Russell-para cambiar compuesto-estaba circulando con medios- y luego pidió disculpas. "No puedo creer que me hayan jodido de esa manera, no puedo decir lo enojado que estoy ahora mismo", lanzó el séptuple cam-

### CLASIFICACIÓN

| P.  | PILOTO        | MARCA        | TIEMPO     |
|-----|---------------|--------------|------------|
| 10  | M. Verstappen | RBR 1        | h36m42s773 |
| 28  | G. Russell    | Mercedes     | a 4s071    |
| 31  | C. Lederc     | Ferrari      | a 10s929   |
| 49  | L. Hamilton   | Mercedes     | a 13s016   |
| 59  | S. Pérez      | RBR          | a 18s168   |
| 69  | F. Alonso     | Alpine       | a 18s754   |
| 79  | L. Norris     | McLaren      | a 19s306   |
| 80  | C. Sainz Jr.  | Ferrari      | a 20s916   |
| 91  | E. Ocon       | Alpine       | a 21s117   |
| 10° | L. Stroll     | Aston Martin | a 22s459   |
| 119 | P. Gasly      | Alpha Tauri  | a 27s009   |
| 12* | A. Albon      | Williams     | a 30s390   |
| 139 | M. Schumacher | Haas         | a 32s99    |
| 140 | S. Vettel     | Aston Martin | a 36s007   |
| 159 | K. Magnussen  | Haas         | a 36s869   |
| 16* | Z. Guanyu     | Alfa Romeo   | a 37s32    |
| 17* | D. Ricciardo  | McLaren      | a 37s764   |
| 18* | N. Latifi     | Williams     | a 1 vuelta |
| Ab. | V. Bottas     | Alfa Romeo   | 53 vueltas |
| Ah  | Y Tsunoda     | Alpha Tauri  | 43 wieltas |

Promedio del Ganador: 190,204 km/h. Récord de vuelta: Verstappen, en la 62, lm/3s652, a 208,173 km/h. Campeonato: Verstappen, 310; Leclerc y Pérez, 201. Próxima carrera: 9/10, GP de Italia.

### Podio de Colapinto en F.3

Con el tercer puesto en la Carrera Final, el argentino Franco Colapinto maquilló las dificultades del Sprint, donde terminó 13ro. En su primera experiencia en la F.3, marcha 10mo; Monza, la última cita del calendario.

peón por la radio. La respuesta de TotoWolffnosehizoesperar: "Mejor lo discutimos entre nosotros en la oficina", replicó el austríaco, que no modificó el plan inicial. En frío, Hamilton analizó: "Estaba al borde de quebrarme emocionalmente y mis disculpas al equipo, porque ni siquiera recuerdo lo que dije: simplemente perdí la cabeza por un segundo. Con la estrategia de una sola parada y sin el Auto de Seguridad creo que hubiéramos peleado por lavictoria, algo que no creo que los demás pudieran".

AFP

Ridícula resultó la actuación de Ferrari en los pits, donde Carlos Sainz Jr. padeció los errores de la Scuderia: en la desesperación de evitar un undercut de Hamilton al español, el madrileño fue llamado cuando circulaba por la última curva del trazado, lo que no le dio tiempo de preparación a los mecánicos. "Fue demasiado tarde para que estuvieran preparados". dijo Matia Binotto, el jefe de la casa de Maranello, al que las imágenes contrastaron su explicación: solo faltaba el encargado de la rueda trasera izquierda, el resto actuó con normalidad. No fue todo: en la segunda detención, Sainz Jr. a punto estuvo de ser embestido por Fernando Alonso (Alpine), en la calle de boxes, lo que le valió una penalización de cinco segundo que en el clasificador significó caer del quinto al octavo puesto.

Para Verstappen, que en la semana fue nombrado Oficial de la Orden de Orange-Nassau, por la ministra de Cuidados a Largo Plazo y Deportes, Conny Helde, empezará la etapa de proyectar la fecha de una posible coronación anticipada. ¿Cuándo podría alzarse el neerlandéscon la corona? Las probabilidades apuntan a Japón: tendría que convertir cada carrera en triunfo y de esa manera no dependerá de los resultados de quien se presente como rival en la batalla. La adrenalina que envolvió a la definición del campeonato del año pasado, con Verstappeny Hamilton dirimiendo el título en los últimos giros en Abu Dabi se ofrece como una película irrepetible esta temporada. •

### Bagnaia, de la sanción a la victoria y a acechar a Quartararo

Pecco penalizó tres puestos en la grilla, pero se sobrepuso y ganó el GP de San Marino

La tarea en el circuito de Misano empezó de modo oscuro, aunque con fortaleza mental y velocidad logró revertir la curva. En el primer entrenamiento libre del Gran Premio de San Marino, Francesco Pecco Bagnania tuvo un incidente con Alex Márquez (Honda) y los comisarios deportivos lo sancionaron con tres posiciones en la grilla de partida. Su compañero, el australiano Jack Miller, señaló la pole, por lo que la mejor espada del equipo Ducati debió contentarse con ser el escolta en la qualy y largar desde el cajón cinco, en la segunda fila, la 14ta fecha del Mundial de MotoGP. Tampoco el warm-up le sonrío: el socio de garaje en 2023, Enea Bastianini, con una Ducati modelo 2021 del equipo Gresini, marcó el mejor registro en los cronómetros. Ninguno de los contratiempos alteró el plan de Bagnaia, enfocado en la victoria para recortar el margen de puntos con el campeón y defensor de la corona Fabio Quartararo: atacó con fiereza desde que se apagaron los semáforos y después de tres giros marchaba a la cabeza de la carrera. Desde el frente marcó el pulso para vencer, por 34 milésimas a Bastianini; fue la sexta celebración en el año, la cuarta consecutiva, convirtiéndose en el primer piloto de la historia de Ducati que celebrar un póquer consecutivos de éxito en una temporada.

Una excelente largada, que le permitió saltar del quinto al tercer puesto en la Curva 1, el primer eslabón para la victoria de Bagnaia en Misano. Mientras Pecco se encendía, el pelotón ofrecía novedades con la triple caída que protagonizaron Johann Zarco. Michelle Pirro-ambos con Ducati- y Pol Espargaró (Honda). La nueva buena llegó en el giro siguiente para el italiano, cuando Miller se cayó el piso; el australiano, que solamente tenía una pole en su historia, en el GP de Argentina 2018, dilapidaba cualquier oportunidad de sumar un éxito en su último año como piloto del equipo oficial Ducati. La tarea de recuperación de Bagnaia terminó en la tercera vuelta, cuando superó en la Curva 8 a Bastianini, que enseñaba una moto indócil en el inicio, al extremo que a punto estuvo de ser parte de la lista de pilotos que se cayeron.

Con las 25 unidades del éxito, Bagnaia superó a Aleix Espargaró, ganador del GP de Argentina, en Termas de Río Hondo, en el campeonato y ahora se enfoca en descontar los 30 puntos que lo separandeQuartararo. "Pensaréen el título cuando esté a diez puntos del líder", apuntó el italiano. En dos semanas, en el Gran Premio de Aragón, en España, Pecco y el Diablo volverán a medirse en una batalla por el título que tiene apenas seis carreras para el cierre de la temporada.

8 | DEPORTES LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### CONTRATAPA RUGBY Y FÚTBOL

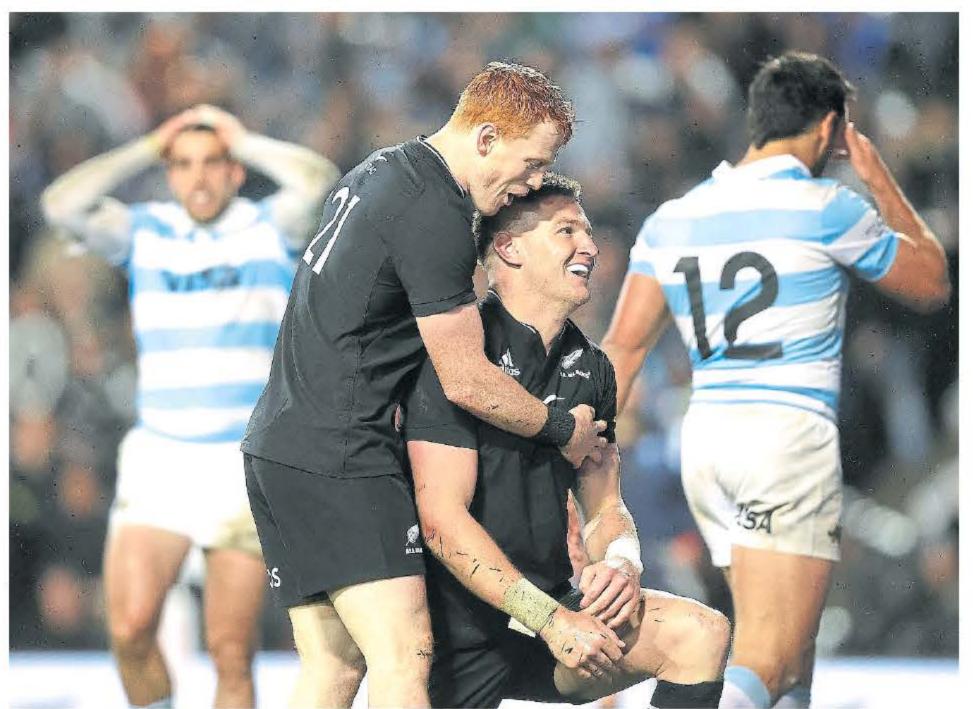

Jordie Barrett celebra su try junto a Finlay Christie en la paliza de los All Blacks a los Pumas, que tienen por delante a Sudáfrica

# El Championship sube la temperatura y los Pumas cambian la mira

Aunque el objetivo de fondo es seguir construyendo una base firme, el seleccionado argentino conserva posibilidades de lograr el título; el récord de puntos y las aspiraciones frente a Sudáfrica

Alejo Miranda

PARA LA NACION

La cuarta fecha del Rugby Championship 2022 devolvió algunas imágenes de aspereza que las redes sociales y los medios más sensacionalistas se encargaron de viralizar. Bien temprano, la negativa de Pablo Matera a saludar al hooker neozelandés Dane Coles durante en el trencito de rigor al término del partido y, en cambio, asestarle un golpe en el hombro. Un rato más tarde, el wing sudafricano Makazole Mapimpi se tomó revancha de una jugada idénticay, tras superar la marca de su opuesto australiano Marika Koroibete y apoyar el try, tomó brevemente a su rival del cuello y le dedicó el festejo. Desató una batahola en que se cruzaron los 30 jugadores, los más encendidos Eben Etzebeth y Allan Alaalatoa. Una semana atrás, Nic White fue acusado de utilizar tácticas "futbolísticas" al exagerar un golpe y provocar la amonestación de Faf de Klerk

No está bien lo que hizo el subcapitán argentino ni se conocen las razones de por qué lo hizo, pero no le habrán sobrado motivos: Coles es conocido por tener una lengua filosa y ya tuvo algunos episodios con los argentinos jugando para Hurricanes. El incidente Etzebeth-Alaalatoa terminó con los dos compartiendo

una cerveza en el vestuario local.

Lo que no puede enfriar ni un barril de la cerveza más helada es la temperatura que tomó este Rugby Championship, el más parejo de la historia. Luego de cuatro fechas, Nueva Zelanda sacó una ventaja de apenas un punto sobre los otros tres equipos. Nunca en los ocho años anteriores en que el certamen se jugó de manera íntegra (seis fechas) hubo tanta paridad. Lo más parecido ocurrió en 2020, cuando, sin la participación de Sudáfrica (cuatro fechas), los Pumas terminaron segundos luego de registrar un triunfo, una derrota y dos empates.

La diferencia que ostentan los All Blacks radica en el punto bonus perdedor (siete puntos de diferencia) que rescataron en la derrota en Christchurch ante los Pumas. Suficiente para, entre tanta paridad, estar al borde de un nuevo festejo. Una victoria con bonus ante Australia en el próximo partido en Melbourne y un triunfo ya sea de la Argentina o de Sudáfrica en Vélez sin lograr el punto extra por marcartresomástriesqueelrivaly el título se va para Auckland a jugar la última fecha por el honor.

Las aspiraciones argentinas

Sería una picardía para un certamen tan electrizante como viene siendo hasta aquí. Los Pumas pasaron de primeros a últimos, v así como todavía conservan aspiraciones fácticas de levantar la copa, lograr el título quedó completamente al margen de los objetivos del equipo. La meta es seguir mejorando y construyendo sobre los cimientos edificados en el corto tiempo que lleva Michael Cheika al frente del equipo (algo que el sábado no ocurrió). No estaría mal, no obstante, aspirar a lograr el mejor certamen en su historia.

En términos de partidos ganados, ya igualaron la marca de dos que había logrado en 2018, cuando vencieron a Sudáfrica y Australia. Si el parámetro son los puntos, los nueve conseguidos hasta aquí representantodo un récord, uno más que en aquel auspicioso primer año de Mario Ledesma. Y todavía con dos partidos por jugarse. Nada mal después de un 2021 en el que se fueron en cero por segunda vez en su historia (2013). En términos de porcentajes, en este momento están a la altura de ese 50% logrado en la versión corta de 2020 y por encima del 33,33% alcanzado en 2015, también en formato acotado por el Mundial.

La misión no es sencilla considerando que en los últimos dos compromisos estará el campeón del mundo, que luego de vencer a Australia viajó rápido hacia la Argentina. El anuncio antes del inicio de la larga gira por Australia, que cerró con la primera victoria allí en nueve años, hablaba de dos planteles distintos, uno para Oceanía y otro para la Argentina. Pero a Oceanía no fueron con un mix, sino con todos los titulares.

GETTY

Se espera que para el partido del sábado 17 del actual, en Vélez, esté de regreso Cheslin Kolbe, que todavíano jugó este año para los Springboks, y se aguarda por la recuperación de Handré Pollard, Pieter-Steph du Toit y Lukhanyo Am.

De todas formas, Sudáfrica tiene un plantel bien profundo, con jugadores de recambio con mucha experienciay todos en sintonía con un sistema de juego que excede los nombres propios. Lo demostraron, por ejemplo, en la primera fecha del Rugby Championship 2021, cuando en Port Elizabeth derrotaron 32-12 a los Pumas con un equipo muleto luego de la demandante serie en que derrotaron a los British Lions. Hicieron lo mismo en el segundo test match de la serie ante Gales en julio, aunque con distinto desenlace: perdieron, sólo que por un try de Josh Adamsy una conversión esquinada de Gareth Anscombe a dos minutos del final.

Cabe esperar que Cheika también mueva algo el equipo y les dé oportunidades, por ejemplo, a algunos de los que viajaron a Nueva Zelanda y no vieron un minuto de acción: Facundo Isa, Rodrigo Bruni, Gonzalo Delguy, por nombrar algunos. ¿Tendrá su oportunidad el potente octavo Joaquín Oviedo? También estará en condiciones de regresar Jerónimo de la Fuente, así como los que recibieron descanso: Juan Imhoff, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro. La situación de Nicolás Sánchez, en cambio, es más compleja, mientras que Francisco Gómez Kodela está afuera por el resto del certamen tras una operación por pubalgia.

En poco tiempo, los Pumas confirmaron que tienen materia prima como para estar en ese grupo de aspirantes. También, que todavía les falta para llegar a ese estrato. Ante Sudáfrica, el objetivo será acercarse un poco más. •

# Pity Martínez, inactivo por un problema cardíaco

"Pronto estaré en las canchas y más fuerte que nunca", aseguró

El primer impacto de la noticia generó preocupación. El anuncio de que Gonzalo "Pity" Martínez ponía en pausa su carrera en Al Nassr, club de la primera división de Arabia Saudita, porque se le habían detectado problemas cardíacos, inquietó. Los estudios que le realizaron al exjugador de River arrojaron que padece una pericarditis que lo obliga a realizar un tratamiento para volver a la actividad. Incluso, en las últimas horas, el propio futbolista se expresó en redes sociales con un mensaje que intentó transmitir.

Las primeras versiones sólo hablaban de problemas coronarios de Martínez y de que, dada la gravedad de esta condición, se convertía en un posible impedimento para que el futbolista argentino, de 29 años, pudiera seguir jugando. En las redes sociales, poco a poco comenzó a correr el rumor de que el club Al Nassr le rescindiría el contrato por temas de salud. Sin embargo, con el transcurrir de las horas, la cuestión comenzó a aclararse.

Ante este escenario, en sus historias de Instagram, el futbolista explicó: "Pronto estaré en las canchasy más fuerte que nunca. Es una pericarditisy hay que tratarla nada más". Además, agregó una frase que permite entender que esta afección lejos está de detenerlo: "No me maten que tengo para rato", escribió.

"Estratable y no es grave. Unas semanas y estamos de vuelta", agregó en TN. Martínez llegó al Al Nassr en septiembre de 2020, tras su paso por el fútbol de los Estados Unidos, donde vistió la camiseta de Atlanta United.

### LO VAS **AVER** -GUÍA DE TV-

### FUTBOL

Liga Profesional

19 ➤ Defensay Justiciavs. San Lorenzo. TNTSports (CV124HD-DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

19 ➤ Godoy Cruzvs. Arsenal. TV Pública (CV11-DTV 1121HD)

21.30 ➤ Atlético Tucumán vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD -DTV 603/1603 HD-TC 112/1018 HD-SC 423/140HD)

### TENIS

12 y20 ➤ El US Open. Los 8° definal. ESPN2 (CV23/102HD-DTV 1622HD), ESPN3(CV104HD-DTV1623HD)

### BASQUETBOL

La Americup

17.30 ➤ Panamá vs. Estados Unidos. DirecTVSports2 (612/1612 HD) 20 ➤ Brasilvs. Uruguay. DirecTV Sports2(612/1612HD)

# espectáculos



Edición de hoy a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos 💆 @LNespectaculos 🚺 Facebook.com/lanacion 🖾 espectaculos@lanacion.com/ar

## **Maneskin.** Un fenómeno que viene de Italia y que mantiene vivo al rock

Empezaron a tocar en las calles de Roma y tras ganar Eurovisión se convirtieron en un suceso en plataformas digitales y en vivo; tienen entre 21 y 23 años y el domingo actuarán en el Hipódromo de Palermo | página 2



Con estética dark y un sonido predominantemente rockero, los Maneskin rápidamente despertaron elogios en toda Europa

## Elogios para Ricardo Darín y Argentina, 1985

CINE. En el Festival de Venecia, la crítica recibió con entusiasmo a la película de Santiago Mitre

### Marcelo Stiletano

Importantes medios internacionalesy algunas de las publicaciones más destacadas de la prensa de Hollywood recibieron con palabras elogiosas y comentarios muy positivos la presentación de Argentina, 1985, que tuvo anteayer su estreno mundial dentro de la competencia oficial del Festival de Cine de Venecia.

Las críticas se conocieron inmediatamente después de la proyección más importante de las cuatro que se hicieron de la película dentro de la muestra. La mayoría destaca especialmente la interpretación de Ricardo Darín, que inmediatamente quedó instalado como el primer candidato a llevarse este año el premio al mejor actor.

En el atardecer de Venecia, luego del paso de la nutrida delega-

ción argentina por la alfombra roja (durante el cual fue desplegada una gran bandera celeste y blanca), la película de Santiago Mitre sobre el histórico juicio a las autoridades de la última dictadura militar recibió tres rondas de aplausos cerrados y sostenidos por parte del público convocado en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, sede principal de la muestra en el Lido de Venecia. Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Maneskin. De tocar en las calles de Roma a seducir al mundo en solo cinco años

La banda italiana concursó en X Factor y ganó Eurovisión después; luego, todo sucedió demasiado rápido para ellos; este domingo se presentarán en el Hipódromo de Palermo



Sin una escena under fuerte, los romanos tuvieron que recurrir a un reality y a los concursos para darse a conocer

#### Antonela Minniti PARA LA NACION

participar de un reality, ganaron Eurovisión y cantan rock en italiano. ¿Es posible combinar todos esos elementos y que con ellos surja el nuevo fenómeno del rock mundial? Claro que sí. La respuesta es Maneskin, la banda italiana integrada por músicos de entre 21 y 23 años que este domingo debutará en el país directo en un escenario de las "grande ligas", el Hipódromo de Palermo, en una semana intensa en la que también se presentarán Justin Bieber en dos oportunidades en el Único de La Plata (sábado y domingo), Demi Lovato el viernes en el Movistar Arenay Green Day el domingo en Vélez Sarsfield.

Damiano David en voz, Victoria De Angelis en bajo, Thomas Raggi en guitarra y Ethan Torchio en batería comenzaron a apostar por la música cuando todavía estaban en el colegio secundario. El inicio los sorprendió tocando en las calles de Roma para presentarse, pocos meses después, en el reality show X Factor, en donde no tardaron en ganarse la admiración del público y un contrato con Sony Music.

Tan solo un año después de su paso por la televisión italiana los Maneskin lanzaban su primer disco, Il ballo della vita, el cual fue todo un éxito en Italia. Sin embargo, eso no sería todo: el salto internacional estaba a la vuelta de la esquina. En marzo de 2021 hicieron historia al ganar el Festival de San Remo siendo una banda de rock con el tema "Zitti e buoni", justo semanas antes del lanzamiento de su segundo disco. Esta victoria los llevó a repre-

importante de la música europea, sonidos o nuevas progresiones de cambio de roles. el Eurovision, consagrándose ga- acordes. Nos inspiramos mucho -¿Qué es lo más loco que han ex-Se hicieron populares luego de nadores y logrando que su música comience a escucharse no solo en el Viejo Continente sino también en Estados Unidos, Asiay América Latina.

> Con miles de fanáticos alrededor del mundo -entre los que se incluyen Angelina Joliey sus hijos, Jared Letoy el cantante de Coldplay, Chris Martin-más de cuatro mil millones de reproducciones mensuales en plataformas digitales, seis discos de diamante, 133 de platino y 34 de oro, Maneskin llega a la Argentina por primera vez para presentar su show estell de septiembre en el Hipódromo de Palermo. En un mano a mano con la Nacion, videollamada mediante, los jóvenes hablaron de su esencia, su cortay exitosa carreray esta gira que los trae, claro, por primera vez a Latinoamérica.

> -¿Cómo definirían a su música? Victoria De Angelis:-Es muy difícil describir tu propia música con palabras. Es muy energética, por supuesto, muy analógica porque podés escuchar todos los instrumentos, pero no le podemos poner realmente una etiqueta. Por supuesto que es rock, pero nos gusta experimentar mucho y no sentimos que tengamos una etiqueta específica para ponerle.

> -¿Qué es lo que buscan cuando crean nuevas canciones?

> Victoria De Angelis: - Aveces buscamos nuevos sonidos, otras hablar de un tópico en particular. Creo que tratamos de hacer siempre algo diferente para que no sea aburrido y no terminemos tocando siempre las mismas cosas. Por eso siempre

sentar a Italia en el concurso más probamos nuevos ritmos, nuevos bras y apreciarlas, es un hermoso en distintos tipos de música y eso ayuda mucho también.

> Ethan Torchio:-Siempre nacen de distintas cosas, por lo que es algo muy libre, no hay un método.

> -En 2021 ganaron el concurso de Eurovision ¿Qué se sintió ganar siendo una banda de rock italiana, algo inusual para el certamen?

> Damiano David: -Fue inesperado, pero por supuesto que estamos muy orgullosos de eso.

Ethan Torchio: -Fue muy raro...

El triunfo de Maneskin en el tradicional certamen europeo de música fue motivo de orgullo para todos los italianos. "Y para nuestras familias", acota Ethan con una sonrisa en su cara.

-En los últimos días han llamado la atención de Hollywood. Angelina Jolie fue con una de sus hijasaverlosaun show en Italiay Jared Leto y Chris Martin se han declarado fans suyos ¿Cómo se siente eso?

Victoria De Angelis: -Es muyloco, muy difícil de procesar.

Damiano David: -Es enorme. Por supuesto que es un gran reconocimiento para nosotros, pero si te pones a pensar un poco todo el mundo es fan de alguien [se ríe]. Saber que las celebridades están escuchando tu música es algo que de una forma u otra te moviliza, te produce algo. Por supuesto que es una locura, nosotros crecimos viendo sus películas o escuchando su música y de repente tenemos la oportunidad de conocerlos, de escuchar sus pala-

perimentado desde que hacen transmitía en la pantalla no estamúsica juntos? Victoria De Angelis: -Muchas,

pero muchas cosas. Creo que viajar todo lo que estamos viajando y conocer diferentes personas todos los días es algo extraordinario.

-Empezaron tocando en las calles de Roma y después pasaron por el programa de televisión X Factor.; Por qué decidieron anotarse en el reality show?

Damiano David: -Estábamos cansados de tocar en la calle [se ríen todos]. ¡Esa es la verdad!

Victoria De Angelis: -En Roma es muy difícil para una banda que recién empieza hacer su propia carrera o tocar en muchos lugares, porque no es como en otras ciudades, como Londres o Los Ángeles, en donde hay una gran escena musical con todos esos lugares chiquitosy bares en donde los que recién comienzan pueden ir a mostrar su música. Acá no es así, para nada. No hay una escena musical y las personas culturalmente no están acostumbradas a ir a escuchar nuevos artistas. Van solo a ver a aquellos

"Después de Eurovisión, en tres meses sentimos que hicimos el trabajo de un año" (Victoria De Angelis)

que ya conocen. Cuando estuvimos en Londres decíamos: "Esta noche vamos a ir a este bar o a este otro lugar para ver bandas nuevas", y simplemente la gente va ahí sin conocer a los que van a tocar. Pero eso no sucede acá, por lo que era muy dificil para nosotros establecernos como artistas y la razón por la cual seguíamos tocando en la calle. Queríamos compartir nuestra música con más personas, por eso pensamos que ir a XFactor era una buena oportunidad para hacerlo.

-¿Se sorprendieron con la reacción de la gente?

Thomas Raggi:-Sí, fue inesperado, porque éramos muy jóvenes cuando nos presentamos en el programa y a medida que todo se volvía más grande nos mirábamos y decíamos: '¿Esto es real?".

-¿Cómo fue para ustedes vivir esa experiencia de tan chicos? Porque tenían todos entre 17 y 18 años en ese momento...

Damiano David: -Esa fue la primera experiencia que tuvimos de profesionalismo a nivel musical. Por primera vez podíamos trabajar con profesionales de la industria y entender las mecánicas y cómofuncionaba todo. Fue muy pero muy intenso. En tan solo tres meses sentimos que hicimos el trabajo de casi un año, o más. En ese momento se podía sentir como que algo que te agobiaba el cerebro, pero si lo ves desde la perspectiva correcta digamos que fue un entrenamiento completo de lo que iba a venir.

-¿Por qué creen que su música traspasó las fronteras de Italia siendo que no es algo fácil de que suceda?

Victoria De Angelis:-Nolosé, creo que cuando fuimos a Eurovision, que es cuando el mundo entero nosvio fuera de Italia, teníamos un proyecto que estaba bien establecido, teníamos canciones en inglés y fuimos a hacer algo muy preciso, a mostrar lo que éramos. Después de eso la gente empezó a encontrar nuestros temas y nuestros videos y disfrutaban de lo que veían en la web y lo que veían en la televisión. Creo que muchas veces lo que pasa con estos concursos es que los artistas se enfocan en esa actuación que darán frente a cámaras y nada más. En nuestro caso lo que se ba muy alejado de lo que veían en las plataformas digitales. Ser muy honestos y apostar a lo que somos creo que nos ayudó a que la gente conecte más.

-De las calles de Roma a un reality show, de Eurovision a un tour mundial y todo en solo cinco años. ¿Cómo se siente?

Thomas Raggi: -Maravilloso y merecido. Estamos emocionados porque vamos a conocer ciudades en las que nunca hemos estado y queremos inspirarnos con todo eso, descubrir cosas nuevas, ver a la gentey conocer culturas que hasta hace un tiempo ni imaginábamos que íbamos a conocer.

Victoria De Angelis: -¡No podemos esperar más! Queremos tocar en Argentina. Estamos emocionados y contando los días que faltan. -¿Qué saben de la Argentina?

Damiano David: -Que son muy buenos en el fútbol, que son muy buenos en el rugby, también muy buenos en el básquet. Básicamente... jen todos los deportes [se ríen todos]! Que tienen muy buena comida y unos paisajes maravillosos y que es un buen país que queremos

-¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos al show? Victoria De Angelis: -Con mucha energía y diversión. Cuando creamos los shows tratamos de ser lo más reales posibles y esperamos que el público lo sienta. Queremos que vengan a vivir una experiencia diferente con nosotros, algo que sintamos todos juntos, y que se diviertan mucho.

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Los Darín, con la productora Victoria Alonso PRENSA FESTIVAL DE VENECIA

### La crítica mundial recibió con elogios a Argentina, 1985

CINE. El film, que protagoniza Ricardo Darín, se exhibió en el Festival de Venecia

#### Viene de tapa

cuando el fiscal Julio Strassera correcto". (personificado por Darín) cierra su alegato, que la película reproduce de manera integral, con la frase "Señores jueces, nunca más". El segundo cuando se anuncian las condenas a los jerarcas militares. Y el tercero (el más grande, según se lee en la página digital del diario madrileño El País), durante los títulos finales.

Uno de los elogios más destacados (a la película y a la actuación de Darín) aparece en la crítica del más simplista". diario inglés The Guardian. "Hay un poco de emoción hollywoodense en este drama judicial de la vida real, pero está manejado con un estilo fantástico y un compromiuna maravillosa actuación como protagonista: ingenioso, irónico, preocupado, pero idealista", señala el reconocido crítico inglés Peter Bradshaw.

Strassera, el viejo gruñón veterano que espía a su hija para saber más de su vida amorosa y termina peleándose con su adjunto Luis Moreno Ocampo sobre hasta qué diewire, también elogió a Darín. punto se había callado, como el resto de la clase gobernante, durante casi la totalidad de su carrera", agrega el crítico inglés.

Bradshaw- parece haber ejercido un poco de licencia al imaginar al inteligente y joven equipo de investigadores legales que Strassera reunión para recorrer el país en busca de testigos. Su presencia le da mucha energía a en El País, dice que la película de la película. Argentina, 1985 es una película franca, con músculo y muy potente". También dice que Peter Lanzani ofrece "una actuación atractiva y simpática" como Moreno Ocampo.

Stephanie Bunbury, crítica del influyente sitio hollywoodense Deadline, escribe que Argentina, 1985 es un "excepcional thriller político" y señala que Darín ("uno de los más grandes actores del mundo") ofrece la mejor actuación de toda su carrera. "Tiene la habilidad de pasar de la comedia irónica a la intensidad dramática con un golpe de látigo de gaucho", sostiene.

Guy Lodge, desde Variety, dijo que Argentina, 1985 es "muy apropiadamente, una película popular sobre la justicia popular, que equilibra una catarsis histórica desgarradora con toques de comedia doméstica graciosa" y señaló que

la cálida acogida que obtuvo en El primero de esos aplausos llegó Venecia "la pondrá en el camino

> 'Que Argentina, 1985 lograra alternar entre una materia prima tan emocionalmente cruday subtramas impulsadas por la tensión -mientras Strassera y su familia resisten amenazas de muerte y autos explotan en plazas públicassin parecer insensible o dramáticamente oportunista es un mérito para Mitre, cuya comprensión de la historia es de alto perfil y emocionalmente inmediata, pero ja-

Desde Screen International, otra publicación especializada muy leída por los profesionales de la industria del cine, Fionnula Halligan afirma que "Darín ofreso sincero, y Ricardo Darín ofrece ce una actuación digna de premio en el conmovedor thriller judicial de Santiago Mitre", al que también caracterizó como "un drama complejoy gratificante que debería ser favorecido por las personas políti-"Darín es tremendo como camenteconscientes". Para Halligan sería posible "tomar cualquier drama judicial de Hollywood y compararlo con Argentina, 1985.

Sophie Monks Kaufman, en In-"Se dio a conocer al público occidental con El secreto de sus ojos y desde entonces ha demostrado sus habilidades con papeles cambian-"La película -completa tes que mantienen un complejo carisma. Una vez más, Darín hace aquí el trabajo pesado, uniendo los elementos procesales, históricos y domésticos de este drama con hábil ingenio y matices".

Por último, Tommaso Koch, Santiago Mitre "emociona al festival de Venecia con la reconstrucción del proceso que llevó a la condena a Videla y los principales responsables del genocidio, como lo definió el fiscal" y sugiere que esta película "busca un lugar en la historia".

Hay algunos reparos, en tanto, dentro de la crítica de Carlos Aguilar publicada en el blog TheWrap, uno de los más destacados de la prensa de Hollywood. "A pesar de toda su relevanciay su perfil conmovedor, Argentina, 1985 no puede ser aclamado como un esfuerzo particularmente innovador a nivel formal. Es visualmente bastante estándar en su sobria elegancia".

La película se estrenará en los cines de nuestro país el jueves 29 de septiembrey tres semanas después estará disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

# Foo Fighters homenajeó a Taylor Hawkins con un enorme show en Londres

MÚSICA. De Paul McCartney a Queen, el rock rindió tributo al recordado baterista con un concierto maratónico y muy emotivo

**Lupe Torres** LA NACION

Anteayer, Londres respiró un aire distinto, un halo de celebración y conmoción que envolvió al mítico estadiode Wembley. A cincomeses de la repentina muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, la banda protagonizó un concierto legendario para el rock, repleto de momentos emotivos y artistas invitados que se unieron para recordar al músico.

"Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano...Foo Fighters y la familia Hawkins les je a Taylor Hawkins", dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los eventos. La de anteayer fue la primera actuación en el marco de esta serie de shows y la primera de la banda tras la muerte del baterista. Durante el recital, se presentaron decenas de amigos, compañeros y artistas que habían inspirado a Hawkins, como Paul McCartney, transformándolo en uno de los tributos más emblemáticos de las últimas décadas.

El tributo comenzó con una retrospectiva de imágenes de la vida del baterista que, junto con un sentido discurso a cargo de Dave Grohl. inauguró un imponente y poderoso especial. "Señoras y señores, esta noche estamos reunidos para celebrar lavida, la música y el amor de nuestro querido amigo, compañero de banda y hermano". Grohl también aseguró que sería una "gigantesca" noche dedicada a una persona "gigantesca", por eso no dudó en instar al público a cantar y bailar libremente, dejándose llevar por las emociones del showy la intuición de cada momento. "Rían, lloren, griten. Hagan ruido porque él puede escucharnos", agregó. Enseguida, el que subió para abrir el concierto de homenaje fue Liam Gallagher, con Grohl como en los tiempos de Nirvana. En algún momento de su set Chrissie Hynde, la fundadora v cantante de The Pretenders, le preguntó :¿Habrá algo que no sepas tocar?

Una de las grandes sorpresas fue la aparición de Paul McCartney, quien subió al escenario junto a Chrissie Hyndeparatocar "Oh! Darling" (Chrissie y yo vamos a hacer una canción aquí que no he hecho desde que la grabé hace 100 años, nunca la había hecho a dúo, pero la haremos por primera vez para ti") y "Helter Skelter", de The Beatles.

presentación fue el que realizó el seleccionado de lujo con músicos de Jane's Addiction (Chris Chaney), Queens of The Stone Age (Joshua Homme), el baterista Omar Hakim Rodgers. El set comenzó con una potente versión de "Let's Dance", de David Bowie, al que se sumaron otras canciones del Duque Blanco. Ya bien entrada la noche seguían desfilando bandas famosas que sumaban invitados especiales. Queens of The Stone Age tuvo el honor de contar por un rato, en sus filas, con el ex Led Zeppelin John Paul Jones. James Gangvolvió a un escenario después de más de quince años fuera de escena. Los Foo Fighters compartieron canciones

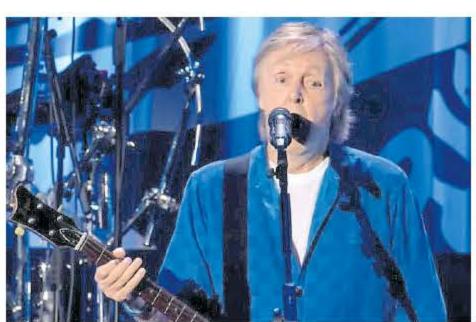

traen los conciertos de homena- Paul McCartney, presente en el homenaje

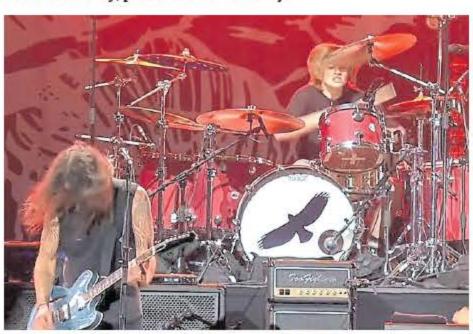

Foo Fighters invitó a tocar al hijo de Taylor Hawkins



La banda en el emotivo cierre del concierto homenaje

con artistas de la talla del baterista de Metallica y el cantante de AC/DC. Más tarde sonó un hit de The Police ("Next To You") con el mismísimo Stewart Copland sentado a la batería, y luego dos históricos del grupo Rush para un impensado set progresivo al que le siguió la impresio-Otro de los platos fuertes de la nante aparición de los integrantes de Queen sobre el escenario.

Grohl se mostró conmocionado hasta las lágrimas en varias momentos del homenaje. De hecho, durante la interpretación de "Times y el productor y guitarrista Nile Like These" tuvo que frenar a causa dela emoción. "En momentos como este aprendés a amar de nuevo", dijo. Detrás de él los otros miembros de la banda completaban el cuadro secando sus propias lágrimas.

> Cada espectador guardará para siempre sus interpretaciones favoritas de una noche emotiva y especial para el rock. Algunos se inclinarán por el momento en que Oliver Shane Hawkins, de 16 años, se unió a la banda de su padre para una poderosa interpretación de la canción "My Hero": "Damas y ca-

balleros, tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros", dijo Grohl mientras le daba la bienvenida al escenario al hijo de Hawkins. "Y déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona, pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia. Y necesita estar aquí esta noche con todos nosotros, y creo que tiene sentido que venga a tocar esta noche". Otros recordarán la emoción que les provocó el mensaje grabado de Elton John, en el que definió a Hawkins como "un baterista increíble" y recordó lo y honrado que se había sentido por participar en su último álbum. También el de Stevie Nicks.

Más allá del desfile de figuras y de la calidad interpretativa, el tributo conmovió por el alto nivel de conexión entre los invitados y la banda. Además del homenaje de anteayer en Londres, habrá un segundo el 27 de este mes en Los Angeles. Ya confirmaron su participación Alanis Morissette y Red Hot Chili Peppers.

### El tiempo para la ciudad

www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



**Hoy** mín. 10° | máx. 23° Despejado

Vientos leves

del sector norte.



Mañana mín. 11° | máx. 22° **Despejado** Vientos leves del

sector nordeste.



Sol

Sale 7.06 Se pone 18.37



Sale 13.10 Se pone 330 Nueva 25/9

Creciente 3/9 O Llena 10/9 Menguante 17/9

SANTORAL Beata Madre Teresa de Calcuta | UN DÍA COMO HOY de 1975, se despide Sui Generis con dos shows en el día en el Luna Park | HOY ES EL DÍA Internacional de la Beneficencia

### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | 3 | L | b | 6 | 9 | 2 | 8 | ι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 2 | 6 | I | 8 | 4 | S | 9 | 3 |
| 8 | S | I | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | b |
| 5 | 9 | 2 | ε | I | 6 | 4 | Þ | 8 |
| ε | 1 | b | 2 | 4 | 8 | 9 | 6 | S |
| 6 | L | 8 | 5 | 9 | Ð | 3 | I | 2 |
| L | 6 | 5 | 8 | 2 | ι | Þ | 3 | 9 |
| ī | ь | 9 | 6 | S | 3 | 8 | 2 | L |
| 5 | 8 | 3 | 4 | b | 9 | I | 5 | 6 |

| - |     | _                      | -                            | -     |                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----|------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |                        | 4                            | /     |                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 |     | 3                      |                              |       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | 4   | 1                      |                              |       | 5                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     | 4                      | ĺ                            | 5     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 6   | 8                      |                              |       | 4                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |     |                        | 1                            | 3     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 9   |                        | 3                            |       | 1                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | 5   |                        | 8                            |       | 9                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 | 2   |                        | 9                            | 4     | 7                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 7 6 | 3 4<br>6<br>7 9<br>6 5 | 3 4 1<br>4 4<br>6 8<br>7 9 - | 3 4 1 | 2       3          3       4       1          4       5         6       8          7       9       3          6       5       8 | 2       3       4       1       5         3       4       1       5       5         4       5       4       4       4       4         6       8       1       4       4         7       9       3       1       1         6       5       8       9       9 | 2       3       4       1       5       5         3       4       1       5       5       6         4       5       4       1         6       8       4       4       1         7       9       3       1       5         6       5       8       9       9 |

© Ediciones de Mente

### Gaturro Por Nik











Humor petiso Por Diego Parés





Tutelandia Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers











**Paseo Gigena.** Los detalles del nuevo proyecto que se construye frente al Hipódromo de Palermo. **Pág. 2** 

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾

# inmuebles

comerciales & industriales

La guía Toda la oferta de clasificados para comprar y alquilar



GRUPO ADRIÁN MERCADO

# EFECTO DERRAME. EL AVANCE DEL DESARROLLO URBANO

El fenómeno de las microcentralidades. Cada vez más zonas crecen y se potencian a partir de la instalación de empresas, parques industriales y depósitos logísticos

### PLANO DE OBRA

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



UN BAR DE ARENA. La reconocida marca de cervezas Corona construyó un nuevo y singular bar efímero llamado Corona Natural Bar de Seggio Marina. El espacio, que se montó en la localidad italiana de Castagneto Carducci, en la provincia de Livorno, duró tan sólo unos 10 días y se convirtió en una irrepetible experiencia para los turistas que veranean en ese rincón de Europa.

El emprendimiento fue toda una proeza técnica: creada por Arenas Posibles, una firma especializada en esculturas de arena, y fue construido integramente con materiales 100% naturales sin procesar, como arena y madera. El lugar -que sorprendió con su diseño minimalista con líneas orgánicas-se convirtió en espacio ideal para disfrutar de un aperitivo durante el atardecer.

## **US\$19,5**

Es el valor de las oficinas clase Ben la zona de Retiro. Según el informe de la firma LJ Ramos, este submercado es el que tiene el precio de comercialización más alto para esa categoría, seguido por el tramo porteño del corredor Libertador (con US\$17,8) y por Puerto Madero (con US\$16,7), segundo y tercero respectivamente.

#### MARTÍN RAPPALLINI Vicepresidente de la Asociación Civil RedPARQUES

"Se estima que para fines de este año, el 30 por ciento de las industrias de la República Argentina van a estar ubicadas en parques industriales"





#### Oficinas en alguiler en el microcentro, a pasos de Florida

En Tucumán al 600, se ofrecen en alquiler 240 m² de oficinas. La propiedad, ubicada en el 6º piso, cuenta con recepción; planta libre con divisiones que conforman despachos, una sala de reunión, entre otros espacios. La firma Adrián Mercado lo ofrece en alquiler a \$95.000 mensuales.

### Nuevo nombramiento

La firma Holcim, referente internacional en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción desde hace más de 90 años, designó a Gerardo Kemnitz como nuevo director de Operaciones. Kemnitz liderará las operaciones teniendo a su cargo las plantas de Córdoba, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires, junto con el equipo de especialistas técnicos corporativos.

### 95

### LOCALES

Es la cantidad de sucursales que tiene la firma gastronómica Costumbres Argentinas en nuestro país. La apertura más reciente es la que realizó en la localidad de Posadas. Allí, inauguró una megatienda de 300 metros cuadrados con capacidad para 100 comensales, que demandó una inversión de US\$125.000.

### Estadio LEED, en Bahía Blanca

El Dow Center de Bahía Blanca se convirtió en el primer centro deportivo de Latinoamérica en recibir la certificación LEED. El edificio de 7500 m2 cuenta con un estadio para 3000 personas, hotelería deportiva, departamentos, comedor, oficinas, gimnasio de alto rendimiento, centro médico, salas de reuniones y espacios de coworking.

### **PROYECTO**

### Palermo.

### El paseo futurista y verde que se construye frente al Hipódromo

El barrio sumará un emprendimiento diseñado por un estudio neoyorquino

#### Leandro Murciego LA NACION

En la zona del Hipódromo de Palermo, sobre la avenida Dorrego, continúa a gran ritmo la obra del Paseo Gigena. Se trata de un complejo mixto, que estaría listo antes de fin de año, y prevé cambiar la fisonomía del lugar. Oficinas, locales comerciales y unas impactantes terrazas verdes serán los protagonistas del este moderno paseo que se desarrolla sobre un terreno de 11.500 metros cuadrados.

Ya el viejo estacionamiento que funcionó frente al Hipódromo -y que podía albergar unos 1000 automóviles- es un recuerdo nomás. El emprendimiento lleva el sello del reconocido estudio de Nueva York, Oda Architecture; tendrá 14.700 metros cuadrados rentables de oficinas, 2200 metros cuadrados cubiertos de locales comerciales (divisibles en seis locales) y un amplio sector para automóviles.

"Es el primer proyecto en nuestro país del estudio Oda Architecture y tendrá como gran atractivo una terraza verde que se convertirá en un parque público elevado (de unos 4000 metros cuadrados de superficie). El proyecto, que se integrará con el paisaje urbano, servirá para unir el Rosedal con los lagos de Palermo. Desde el punto de vista inmobiliario, su gran diferencial está dado por su ubicación estratégica, la conectividady la variada oferta de transportes públicos con la que cuenta la zona, los espacios verdes y las áreas de servicios próximas al lugar", afirmó Hernán Castro, senior broker de Cushman & Wakefield, firma responsable de la comercialización de la obra. El parque público elevado tendrá senderos peatonales que se completará con un nuevo polo gastronómico y de servicios.

El sector de los locales estará dividido en seis comercios (cada uno contaría con 160 metros cua-

drados cubiertos más una fracción descubierta o semicubierta), los cuales ofrecerán una interesante propuesta gastronómica. "El objetivo es brindar alternativas de gran nivel, para ello estamos buscando el mejor tenant mix posible, el cual permita lograr una sinergia con los espacios de oficinas. Allí habrá un rooftop bar con una terraza", cuenta Castro. Y agrega: "La propuesta de los locales está muy avanzada. En la actualidad, ya hay muchos interesados. Allí los espacios se alquilan alrededor de los US\$25/m2 y, según el caso, se conjuga con un porcentaje de la facturación mensual del negocio".

El sector de oficinas (de 14.700 metros cuadrados) estará ubicado en un edificio de cinco plantas que tendrá vistas libres al Rosedal, el Hipódromo y el Campo Argentino de Polo. El espacio allí contará, además, con un área con capacidad para unas 250 cocheras. "Las oficinas se pueden alquilar desde módulos de 400 metros cuadrados hasta la posibilidad de tener 7800 metros cuadrados en un mismo nivel. Este es un lugar ideal para empresas multinacionales que buscan medianas y grandes superficies, en ubicaciones muy bien conectadas, con servicios. Este proyecto resulta ideal para aquellas compañías que quieren estar en la ciudad de Buenos Aires, pero fuera del centro porteño. Por otra parte, quienes están valorando cada vez más el proyecto son las empresas que se encuentran a la búsqueda de oficinas rodeadas de un entorno verde, con muchos servicios y muy buenas conexiones", sostiene el broker.

Allí, los valores de alquiler pedidos de las oficinas rondan entre los US\$30 y US\$32 por metro cuadrado alquilado.

Los expertos sostienen que, una vez finalizado, el complejo se convertirá en el puente verde que unirá los Bosques de Palermo con el Rosedal.



PASEO GIGENA En Avenida del Libertador y Dorrego

LA NACION | LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 INMUEBLES COMERCIALES | 3

### NOTA DE TAPA

## Efecto derrame. El desarrollo de los nuevos ecosistemas urbanos

El fenómeno conocido como microcentralidades se genera cuando algún megaproyecto comercial que puede ser desde oficinas hasta un parque industrial impulsa el crecimiento de la zona

POR Leandro Murciego LA NACION

esde hace un tiempo la creación de sectores, áreas o regiones, ya sea dentro de una ciudad como fuera, están vinculados a una gran variedad de factores. Muchos de ellos pueden surgir como consecuencia de la migración con el objetivo de la radicación de un sector social a un determinado destino, algo que se puso de manifiesto claramente durante la pandemia, cuando miles de personas buscaron nuevas geografías, lejos de las urbes, para desarrollar sus vidas. Algo similar también puede observarse en el mercado comercial. En este caso, la punta de lanza suele ser tomada por uno o varios complejos de locales, oficinas y/o proyectos logísticos o industriales, que luego de su radicación suelen ser ellos los que le abren la puerta al nuevo ecosistema inmobiliario. En los últimos tiempos, este fenómeno se hizo conocido con el nombre de microcentralidades y cada vez toma más fuerza en distintos rincones de nuestro país.

Según Agustín Rico, Chief Operating Officer (COO) de Plaza Logística, las microcentralidades son un fenómeno que acompañan a los procesos de suburbanización o de urbanizaciones nuevas. "Este es un proceso que si bien lleva años poniéndose en marcha hace muy pocotiempo ganó lugar en las agendas de los desarrolladores. Resulta complicado encontrar cuál fue el punto de inicio en nuestro país, ya que -de algún modo- todos los procesos de suburbanización llevan el gen de este fenómeno. A la hora de buscar ejemplos históricos de este modelo de desarrollo, se podría afirmar que lazona de Quilmes está atravesada y -a la vez-potenciada por el proyecto de la cervecería que llevó adelante Otto Bemberg", explica Rico, Y amplía Lucas Desalvo, Broker Industrial & Retail de Cushman & Wakefield: "Un rubro industrial que está relacionado históricamente con las microcentralidades es la automotriz. "Claramente, las fábricas que se instalaron a principios del siglo pasado en la inmediación al triángulo de San Eduardo, cuando esa era una zona suburbana; le dieron forma a un modelo similar a este fenómeno que nos convoca. Allí, la actividad principal dio forma a la creación de una red fabril, centros de distribución, bancos, escuelas públicas, transporte públicoy autopistas, entreotros, que dieron forma a la infraestructura del lugar".

Pablo Fiorita, responsable de la división Emprendimientos Industrialesy Logísticos del Grupo Adrián Mercado sostiene que: "Antiguamente, este tipo de proyectos eran escasos y poco planificados. Desde los años 90, inevitablemente se tuvo ytiene que trabajar en la desconcentración de grandes zonas urbanas, en la planificación zonal estratégica desde su concepción y el reordenamiento urbano".



BENEFICIOS El desarrollo de la infraestructura permite desde ir a un restaurante hasta practicar deporte

creación de un nuevo ecosistema ur-

bano que no sólo contemple todos

los submercados inmobiliarios, sino

que, además, permita el desarrollo

de un nuevo tipo de habitante. Di-

cho de otra forma, busca fomentar

la peatonalización vlograr la susten-

tabilidad y sostenibilidad urbanísti-

GRUPO ADRIÁN MERCADO

De alguna manera, en las microcentralidades aparecen o se ponen de manifiesto nuevos ejes de referencia, los cuales vienen a sumarse alosyatradicionales. Estos espacios suelen estar equipados para resolver todas y cada una de las necesidades tanto de una empresa como de los ciudadanos, según sea el caso. Evitandoasí la movilidad de sus residentes hacia otras localidades o centros urbanos más grandes, como CABA.

Para Julián Peña, Research Analysten L.J. Ramos, alamicrocentralidad se la puede definir como la evolución y el control del crecimien- concreto y de los últimos años de to urbanístico expansivo, que acompaña el proceso que tiene en cuenta la reducción de la huella de carbono. "Uno de sus grandes objetivos es la

ca. Deben ser un conglomerado de servicios y equipamientos públicos/ privados organizados, de tal forma, para que sus habitantes puedan acceder a ellos a no más de 15 minutos de distancia a pie". A la hora de buscar un ejemplo microcentralidad sostenida en el tiempo, un caso modelo bien podría ser Pilar. "Lazona se presenta como uno de los casos más emblemáticos. Ese sector hace 60 años contaba con 60.000 habitantes. Hoy, viven allí

unas 400.000 personas, aproximadamente. Pilar se convirtió en un centro de referencia que suele dar respuesta a todas las necesidades tanto de sus residentes como de trabajadores y compañías que allí se desempeñan", sostiene Rico. Según los especialistas consultados, casos similares a los de Pilar se multiplican no sólo en el territorio bonaerense sino también en el resto del país. Tal es el caso de algunas zonasde Tigrey Pacheco. "Este es un

fenómeno que se potenció durante la pandemia, pero que desde Plaza Logística siempre tuvimos en cuenta para la planificación de nuestras locaciones. Contamos con seis parquesy todos ellos fueron concebidos como microcentralidades. De no ha-

berlo hecho de esa forma ninguno hubiese prosperado", cuenta Rico.

Para Fiorita el polo mueblero y maderero de Hudson, en Berazategui, es otro de los casos que es digno de ser destacado. "Se trata de un complejocerrado que se convirtió en una microcentralidad en sí misma. Este es un espacio que agrupa a los fabricantes de muebles y afines, donde todos son del mismo rubro. Allí, además, se creó un shopping para que las empresas que pertenecen al predio puedan ofrecer sus productos. Además, se levantó un edificio deoficinas corporativas para quelos administrativos y ejecutivos puedan estar a pasos de las fábricas. En el entorno, hay restaurantes, locales comerciales de todo tipo y viviendas".

### El modelo de Ezeiza

El municipio de Ezeiza es otro de los lugares que creció de la mano de un proyecto de microcentralidad. "Ese territorio desarrolla este modelo desde hace quince años. En ese lapso se crearon ya tres complejos industriales que hoy agrupan a unas 400 industrias y que se encuentran a la espera del desembarco de otras tantas. Allí, el polo industrial Ezeiza, es un desarrollo a gran escala que abarca 450 hectáreas y podrá ampliarse a otras 300 a futuro. Hoy una persona que trabaja dentro de ese complejo industrial, puede allí mismo comprar su comida o ir a un restaurante, al banco, tener una revisión médica al instante, hacer trámites y hasta jugar al fútbol con sus compañeros", cuenta el broker del Grupo de Adrián Mercado.

Las empresas a la hora de radicar sus inmuebles, actualmente, eligen zonas que se desarrollen en este tipo de habitat. "Nosotros vemos que los centros logísticos que están radicadosen microcentralidadestienen un nivel de ocupación cercano al 97% y con precios de comercialización en ascenso. Mientras que los que están en áreas en crecimientoy descentralizadas, pueden tener un 50% devacancia, yvalores depreciados", cuenta Desalvo.

El éxito de este tipo de proyectos se apoya en muchos factores, pero fundamentalmente en el estímulo que éstos generan en la inversión local. "Las microcentralidades no sólo incentivan la llegada de inversores, sino que, además, mejora el ordenamiento urbano, el funcionamiento del transporte público y genera nuevos polos de atracción alrededor de distritos y jurisdicciones. En síntesis, este fenómeno hace más eficiente y equilibrado al lugar", sostiene Fiorita.

Para finalizar, los especialistas sostienen que el AMBA tiene un alto grado de centralización y que requiere de procesos como los de las microcentralidades para seguir creciendo de forma organizada y efectiva. "A mi entender, las microcentralidades podrían ser la evolución natural urbanística, si las mismas son acompañadas de las legislaciones pertinentes que permitan atraer proyectos de calidad y a un valor atractivo que incentive al mercado", concluye Peña. •

Un caso emblemático es el de Pilar y es un ejemplo que hoy se multiplica por todo el territorio del país

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

# clasificados

















Negocios v Fondos de Comercio

Venta

Baradero s/Ruta 9 Panam Km 127 ex parador Est de Servicio el 127 Sup 10.000 m2 Ampl fac

Esc ofta de ctdo 1141414858

Fracción Industrial 1.600 m2-1.200 m2-2.800 m2 2de Abril esquina Origone Contado o Antic. y cuotas s/Ruta 9 Panam Km 127 ex parador Est de Servicio el 127 Sup 10.000m2 Ampl fac Esc ofta de ctdo 1141414858

Cocheras

Venta

Av. Santa-Laprida U. Oport U\$SI2000 BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Charcas-Ecuador opor. U\$S12.000 BALLVÉ

Cocheras

Compra

Barrio Norte-Recol nec urg BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780 Clasificados

Departamentos











Venta

Barrio Norte

4 y más dorm.

Dueño directo condominio 128m2 externolum 48218475

3 dormitorios

Callao al 1200 DUEÑO VENDE 170m Alem al 600 60m 3446-572211

lrkm505@gmail.com

2 dormitorios c/dep.

Iunin v Santa Fe 2 dor c/dep Piso antiguo 95 m2 B/Estado D132.000 156638-4619

2 dormitorios

Rodriguez Peña y Av. Alvear Piso categ 150mts ampliolivy com 2bños U\$S330.000

RCCPROP 11-58604434 1 dormitorio

Libertad y Posadas Bcon recep dor coc lav vig apto excel ABGA +549 116135 2052

2 amp. amb. apto U\$\$60.000 BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Belgrano

3 dormitorios

Av. Cabildo y Arredondo 3º bcón ext Coch 137 M2 apto U\$S250.000 BALLVÉ SARDÁ 4814-2925/15-6440-5942

2 dormitorios

S.M. de Tucuman Sarmiento al 500 Vdo/Permuto xProp CABA te: 0381-4549597

Barrios Cerrados, Countries y Quintas

venta

Maschwitz-Escobar

BUSCO socio p/emprendimiento en B Nauticol1-6059-0424

Terrenos y Lotes

Venta

Capital

866x54 apto 8 pisos. 50% efe y tomo auto p/pago. 1549973789

Zonas de

Turismo

Venta

Exterior

Otros Uruguay

(ROU)Plaza Independencia, Dña 2mb. cochera calefac. 50m2 frte. A. mtrs. T.Solís, Catedral, Cabildo, Peatonal. Casa de Gobierno, Rambia. Vista Panoram (Ideal Invers renta turística) U\$\$140.000. felisaqui23@gmail.com



Alhajas, Arte y

Antigüedades

Compra

Adomos antiguos, alhajas, arte Antigüedades Liz 4812-0808

Adornos Alhajas Cuadros Argentinos y Europeos Oro Platería TE 11-3025-1532 Ropa y Accesorios

Compra

**Abrigo** de pieles 1157205763

Muebles

Compra

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compratodo / estilo y moderno 11-6889-0224\*\* 4958-4582



Personal Doméstico

Ofrecido

Auxiliares para el Hogar Mucam y Quidadoras Premium Licenciada Graciela Sanguineti GS! 4871-4922 6 15-3660-5316 ww.selectorabelgrano.com.ar

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES **(7) (0)** 

Solidarios

FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Recorridas nocturnas Participá en las recorridas nocturnas que realiza Amigos en el Camino en la ciudad de Buenos Aíres para acompañar a personas en situación de calle brin-dándoles alimentos, abrigo, kits de higiene, acompañando-los en la tramitación de documentos y asistiéndolos con sus problemas de salud. Si te inte-resa ser voluntario, comunicate al WhatsApp: 11-5838-7458, mail: amigosen elcamino @gmail.com. Facebook @Amigosenekamino.Pagina

Recorridas nocturnas Sumate a las recorridas que realiza durante todo el año Fundación Sí para acompañar a personas en situación de calle. Las recorridas se realizan en la zona del GBA y en la ciudades de Buenos Aires, Luján, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Cór-doba, Tucumán, Salta, Jujuy, Resistencia, Posadas, San Juan, Mendoza Neuquén y San Luis Para más información: (011) 4775-6159, mail: recorridas@ fundacionsi.org.ar, Facebook @sifundacion

Voluntarios coro Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música, de todas las edades y todas las voces para formar parte del Coro Enketono del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediá-tricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con in-ternación domiciliaria, además, ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística con vistas a un futuro desarrollo profesional. Más información: Patricia al 15-2567-1344, mail patricia yaquino@ bue.edu.ar; profesoresnaciona les@gmail.com

Red de voluntarios Participá en la red de voluntarios de Fundación Lumen Cor de la ciudad de Buenos Aires que brinda asistencia integral (habitacional, alimentaria, la-boral, psicológica, jurídica e in-dumentaria) a personas y fami-lias en situación de vulnerabilidad. Más información al Whats App: 11-2714-7078, mail: fundacion@lumencor.org Sitio: www.lumencor.org

Salud

Pedido

Geles refrigerantes Necesitan geles frio-calor que sean químicamente gel tama-ño grande (2007) y chico (2005) para armar los cascos que la fundación Cascos Rosas ofrece en préstamo a personas que estén comenzando su tratamiento de quimioterapia, a través de su banco de Cascos Príos. Esta ONG de San Clemente del Tu-yú, Buenos Aires, busca potenciar solucionese identificar oportunidades de impacto so-cial lideradas por mujeres des-de la salud, la cultura, la educación y el deporte. Comunicate con Viviana, cel: 224-655-7731, mail: info@cascosrosas.com; fundacioncascosrosas@gmail. com. Conocelos en FB:

Marcos de anteojos Para su Banco de Anteojos, la Fundación Hacer Futuro, recibe marcos de anteojos usados o nuevos para entregar a perso-nas que no puede acceder a ellos por no tener ni trabajo es-table ni obra social. Esta organización de S. M. de Tucumán busca reparar y disminuir la inequidad social, realizando acciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Si podés ayudar comunicate con Enri-que al cel.: (0381) 593-5908, mail: enrique.bach@ fundacionhacerfuturo.org ó buscalos en Facebook: @bancodeanteojosFHF

Niñez y adolescencia

Pedido

Alim. no perecederos Necesitan arroz, fideos, arve-jas, azúcar, té, yerba, aceite, latasde tomate, de frutasy demás alimentos no perecederos para entregar a los comedores comunitarios y merenderos con los que colabora la Asocia-ción Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires. Esta organización se dedica a ayudar a las personas indigentes, espe-cialmente a los niños con problemas de desnutrición y susfa-milias. Si podés colaborar comunicate con Amanda al tel: (011) 4627-4990, lunes a viernes de 10 a 17 hs., vía mail: a\_todocorazon@yahoo.com.ar

Pintura, griteria Para colaborar con el acondi-cionamiento de Hogares para niños, niñas y adolescentes, Chapa, Pintura y Corazón necesita pintura, rodillos, cemento, griferia, herramientas y demás materiales de construcción. Este grupo busca mejorar la cali-dad de vida de los niños y adolescentes de nuestro país lle-vando a cabo mejoras edilicias en los Hogares que los alber-gan. Si podés ayudar comunicate con Javier al 11-4971-0543, mail: chapa pintura corazon@ gmail.com. Conocelos en IG: @chapa.pintura.corazon

Educación

Pedido

Botas de lluvia, delantales Para los B alumnos que concu-rren a la Escuela Primaria Rural Nro. 919 en Paraje Alen Qué, Corrientes, necesitan: guarda-polvos botas de goma del nro. 30 al 38, impermeables y de-más indumentaria que los proteja de la lluvia ya que deben re-correr varios kilometros para llegar a la escuela. Si podés ayudar comunicate con su directo-ra, Cindia, al (03773) 46-5789 ó con Bibiana, colaboradora al cel: 11-2611-8750, vía mail bibiana ruibal@gmail.com

Microemprendimientos

Pedido

Mag. coser, telas Para el taller de costura que brinda la Asociación Mujeres Microempresarias necesitan: máquinas de coser, telas, hilos y lanas. Está asociación brinda capacitación y asesoría técnica a mujeres de bajos recursos en ámbitos rurales para el desarrollo de proyectos que apun-ten a su independencia económica y la de sus familias Para ayudar, comunicate con Maria Cristina al II-2521-6823, mail: mujeresmicroempresarias@ yahoo.com.ar

Ayuda Asistencial

Pedido

Alimentos

Para preparar los 500 platos de comida que diariamente ofre-cen a chicosy adultos, el Comedor Ángel Guardián de Merlo, Buenos Aires, necesita: verduras, came, aceite, levadura, fideos, arroz, harina, puré de to-mate, arvejas y demás tipos de alimentos. Esta asociación ade-más del comedor, ofrece ropa y talleres a personas de bajos re-cursos. Para colaborar podés comunicarte a los cel. 15 3898-0135 ó15 2257-3722, mail: comedor.angel.guardian @gmail.com, Facebook @comedor.angelguardian

Cartón, goma eva Para el taller de costura y manualidades que ofrece el Comedor San Jorge, necesitan: cara pintura a pinceles y demás artículos de librería. Esta organización de Hurlingham, Buenos Aires, brinda alimentos a más de 20 familias de la zona y cuenta con diferentes talleres de formación laboral. Si podés ayudar comunicate con Raimunda al cel. 11-6625-5588. vía mail: comedor\_sanjorge@

Celular, tablet Para poder cubrir la demanda de la Red de Contención Psicosocial donde, mensualmente. atienden a más de 1000 perso-nas que pasan por estados de depresión o son víctimas de violencia de género y abuso, Redes Institucion ales Solidarias necesita un celular apto para usar con WhatsApp, una tablet o no-tebook Esta organización de L Casanova, Buenos Aires, tam-bién colabora con comedores y ofrece programas de capacita-ción, desarrollo comunitario y contención. Para ayudar comu-nicate con Gloria al:cel: 11-3693-0251 mail: psocialymas@hotmail.com



Nunca dejemos de movernos.